LUNES 27 DE MAYO DE 2024



La Constitución y el padrenuestro

EL DIARIO LÍDER EN ANDALUCÍA



# La Junta de Andalucía retoma los trámites de la Autovía del Olivar en Córdoba, la otra carretera en el olvido

Los estudios geotécnicos y la declaración de impacto ambiental completarán la actualización del proyecto del tramo de la variante de Cabra, con un trazado de 7,7 kilómetros y una inversión de 80 millones

Juan Manuel de Prada

Escritor

«La inteligencia artificial es el castigo que nos merecemos»

CULTUR



# EE.UU. estrecha el cerco al lavado de dinero de Venezuela en Madrid

A pesar de que Biden indultó al testaferro de Maduro, la Fiscalía mantiene varias causas abiertas por blanqueo El Fisco estadounidense contempla la incautación a un reo de un edificio en la zona de Plaza de España Un arrepentido extraditado desde Suiza admitió haber participado en el entramado con 1.200 millones INTERNACIONAL



Bajan los perceptores del subsidio agrario al reducirse los trabajadores en el campo

CÓRDOBA

El primer año de la ley de Vivienda se salda con 50.000 pisos menos en alquiler

**ECONOMÍA** 

#### La Feria Córdoba aumenta un 10% los visitantes con mejoras en el horizonte

El Ayuntamiento tilda de «exitosa» esta edición y anuncia la colocación de la losa de hormigón a cota cero y el soterramiento eléctrico, mientras los caseteros reclaman más sombras CÓRDOBA

#### Albares eleva el tono y tacha de «execrables» las críticas de Israel

Presume de la buena sintonía con Palestina, a la que considera «nuestro aliado», mientras desde el país hebreo se difundía un vídeo crítico contra la postura española bajo el título 'Hamás le agradece el servicio' ESPAÑA

Ucrania separa a Sánchez de Zapatero, partidario de negociar ya con Putin como única solución a la guerra

ESPAÑA

#### Sólo el 1,5% de los pisos de Andalucía son viviendas de uso turístico

La región andaluza
tiene un parque de
4,6 millones de
residencias, de las que
un 14 por ciento están
vacías y otro 9 por
ciento más tienen una
utilización esporádica
por sus propietarios
ANDALUCÍA

LA TERCERA

FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# La Constitución y el padrenuestro

#### POR LUIS MARÍA SÁEZ DE JÁUREGUI

«La Constitución del 78 alberga el perdón en la figura del indulto individual como un derecho de gracia (art. 62) o el tratamiento de la reinserción del reo con su orientación humanista hacia su reeducación y su reinserción social (art. 25) y ello porque parte de la Carta Magna se inspira de la doctrina cristiana –aunque algunos dirían judeocristiana por aquello del Antiguo Testamento–. Y es que también una buena parte de la doctrina occidental está basada en esa doctrina judeocristiana»

ERDÓN y Constitución. Ambos conviven y se inspiran mutua y recíprocamente. Y el perdón es, diría, la pieza capital –gordiana– del padrenuestro. Por tanto, en lógica matemática podríamos afirmar –como queremos demostrarque cabría aplicar la propiedad transitiva entre perdón, padrenuestro y Constitución (Carta Magna).

Etimológicamente perdonar viene del latín 'perdonare' y significa: dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Sus componentes léxicos son el prefijo 'per-' (a través de, totalidad o completitud) y 'donare' (regalar).

El padrenuestro - 'Paternoster' - es la oración que Jesucristo nos enseñó y la cual está en el Evangelio de Mateo (Mateo 6, 9-13) y de Lucas (Lucas 11, 1-4) y donde se encuentra la plegaria - súplica humilde y ferviente para pedir algo- donde se solicita perdón: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden».

La Constitución del 78 también alberga el perdón en la figura del indulto individual como un derecho de gracia (art. 62) o el tratamiento de la reinserción del reo con su orientación humanista hacía su reeducación y su reinserción social (art. 25) y ello porque parte de la Carta Magna se inspira de la doctrina cristiana -aunque algunos dirían judeocristiana por aquello del Antiguo Testamento-. Y es que también una buena parte de la doctrina occidental está basada en esa doctrina judeocristiana. O que le pregunten a los norteamericanos en su juramento de lealtad -'Pledge of Allegiance'- cuando en las aulas de los colegios públicos al unísono lo recitan todos, seas nacional o no -me tocó hacerlo allí en mis estudios de bachillerato- como ritual matutino afirmando con la mano en el corazón que son una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Así, el indulto es una forma de justicia que, como institución, como derecho de gracia, contiene unos antecedentes históricos basados en la esencia del ser humano en cuanto a su capacidad para perdonar. Es indudable que está presente en todas las legislaciones en distintas épocas, por lo que no se podía sostener si no se creyera justo. Este perdón es el «perdóname» del padrenuestro. También tiene como finalidad acercarse a la justicia material en el caso concreto frente a las consecuencias que se hayan podido derivar de la aplicación estricta de la norma por parte de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su función.

Y debe ser en un contexto de arrepentimiento del individuo, pedir perdón –es un perdón recíproco, como en el padrenuestro– y con propósito de 
enmienda. Derivado de esos principios de justicia 
individual no cabría ni en nuestra Constitución ni 
en ninguna constitución justa el indulto general 
y, en nuestro caso, reza el artículo 62, letra i, que 
corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia

CONSTITUTION

CARBAJO & ROJO

con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Por eso hay justicia en el indulto individual, no así el indulto general, siendo la Justicia un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y, en cuanto tal, los poderes están constreñidos a su realización a través de los mecanismos que pone a su disposición el Estado de derecho, entre los cuales se encuentra el indulto.

l derecho de gracia no debería ser ventajista, arbitrario o partidista y debe hacerse conforme a la ley y no de espaldas a la legitimidad que inspira la institución del indulto. Por eso el indulto encuentra limitaciones en la propia Carta Magna más allá de la prohibición del indulto general. Así, el indulto individual no puede partir de la iniciativa popular (art. 87) ni tampoco en favor de la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno, con especial mención a si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado (art. 102). También encuentra sus limitaciones

en la propia ley del indulto, que no por ser de 1870, es decir, preconstitucional, es inconstitucional (Ley de 18 de junio de 1870, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero, los arts. 2, 3, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 29 y 30; y añadida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, una disposición adicional). Así, el indulto cumple con el principio de legalidad y es confor-

> me al principio general de derecho «Dura lex, sed lex» –la ley dura, pero ley– proveniente del Derecho Romano.

> El principio de legalidad es un principio fundamental de los Estados de derecho. Ahora bien, el principio de legalidad tendrá legitimidad si es acorde a un régimen constitucional, donde la separación de poderes tiene un papel crucial.

> Entonces, ¿cómo podemos proteger a nuestra Constitución para que no se cometan abusos partidistas y no sea entendida como una Carta Magna que permita que el sistema sea un régimen de representación de la ciudadanía a través de partidos oligárquicos cuyas listas cerradas se votan cada cuatro años? ¿Cómo podemos protegerla para que brillen las bondades de la Constitución y que se siga rindiendo homenaje a las personas que en la transición se esforzaron para redactarla para que trajera a España -por este orden-paz, seguridad y prosperidad? Creo que la respuesta está en que deberíamos resucitar a Montesquieu, parafraseando al prócer que en 1985 dicen que dijo y con razón que «Montesquieu ha muerto».

De los elementos esenciales que la doctrina entiende como definitorios de un régimen constitucional –principios de legalidad, jerarquía y publicidad de las normas y de seguridad jurídica, de tutela judicial efectiva, de la irretroactividad de las disposiciones

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos y de la división de poderes- en nuestro Estado de derecho constitucionalizado en 1978, los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad nuestra Constitución creo que son dos: interpretar correctamente el perdón -como en el padrenuestro- y reforzar el principio de la separación de los tres poderes del Estado, donde exista una verdadera independencia entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial; también denominado en el mundo anglosajón sistema de 'Checks and Balances', proceso a través del cual cada uno de los tres poderes del Estado previenen e impiden las intromisiones o extralimitaciones de los demás.

Porque Constitución es perdón y no hay verdadera Constitución sin una auténtica y robusta separación de poderes. Con ello se reforzarían los objetivos que inspiran a toda constitución: la búsqueda de paz, seguridad y prosperidad.

Luis María Sáez de Jáuregui

es doctor en Economía Aplicada, actuario, abogado y profesor de la Universidad Carlos III

## ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

Director ABC Córdoba

Francisco J. Poyato Pino

Redactor Jefe

Rafael Ruiz Gómez de Aranda

Secciones

Javier Gómez Postigo

Rafael A. Aguilar Sánchez

Redactores

Luis Miranda

Baltasar López

Davinia Delgado

Pilar García-Baquero

Valerio Merino

Directora General Ana Delgado Galán

#### ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR

Alberto García Reyes

Coordinador General Manuel Contreras

DIRECTOR GENERAL

Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH. Juan José Bonillo

Publicidad

Zoila Borrego Joaquina López

Comunicación

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. San Álvaro, 8 - 1\* 3 - 14003 Córdoba

Teléfono de atención Diario ABC Córdoba 91 111 99 00 Centralita 957 497 675 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Raservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39 596 D.L.E. SE 38-2023 Aparta-

do de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

# DELICTIVO, EJEMPLAR O ADMISIBLE

Existen innumerables conductas que no son antijurídicas, pero que desde un punto de vista público resultan reprobables. Y esto atañe también al jefe del Ejecutivo

A información veraz publicada por este y otros medios en relación con la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno ha servido para abrir un debate social sobre la ejemplaridad que deben mostrar nuestros más altos representantes. Begoña Gómez no es una institución de nuestra democracia, como insólitamente sostuvo en una declaración institucional el ministro de Asuntos Exteriores. Ni tan siquiera es, ella misma, un cargo público que deba responder a los estándares de transparencia exigibles a nuestros representantes. Sin embargo, gran parte de los hechos publicados y nunca desmentidos podrían afectar de forma directa al desempeño de las funciones públicas de su esposo, quien sí está sometido a una singular exigencia.

Las relaciones de Begoña Gómez con Globalia, empresa rescatada por el Ejecutivo; sus contactos personales con Víctor de Aldama, persona clave en la trama corrupta del caso Koldo y que estuvo, también, en el aeropuerto con Delcy Rodríguez; la firma de avales de empresas que resultaron beneficiadas por fondos públicos, o su heterodoxa carrera académica constituyen una circunstancia cuando menos anómala en la mujer de un presidente. Los hechos descritos son excepcionales y colisionan de una forma evidente con la conducta esperada en alguien que ocupa la posición de Gómez. Que el secretario general del PSOE haya tratado de desacreditar, en abstracto, a los medios que hemos publicado esta información, pero que no se haya producido ningún desmentido, es otra muestra más de la imprudencia demostrada por Pedro Sánchez en la gestión de este episodio. En una democracia, la culpabilidad de un ciudadano con respecto a un delito sólo la pueden determinar los tribunales a través de las sentencias que dictan los jueces. Esta garantía fundamental, junto con la presunción de inocencia, hace que tampoco pueda derivarse responsabilidad jurídica alguna por el hecho de que se esté investigando a una persona. Ni siquiera en el caso de que el juez Carlos Peinado concediera a la mujer de Sánchez la condición de investigada podría imputársele a Gómez ninguna responsabilidad jurídica. Sin embargo, lo escandaloso del caso de la mujer del presidente del Gobierno no puede circunscribirse a un debate entre lo que es o no constitutivo de delito.

Existen innumerables conductas que no son antijurídicas, pero que desde un punto de vista público resultan reprobables. Y esto atañe también, y de forma directa, al jefe del Ejecutivo. En el caso de que la causa resultara archivada, no cabría disipar todas las dudas éticas y políticas que pesan sobre la conducta de la mujer de Sánchez, pues, aunque parezca obvio, hay actividades que no siendo delictivas o ilícitas resultan reprobables, e incluso inadmisibles.

Lo que haga la mujer del presidente del Gobierno, sobre todo si roza la especial influencia y el extraordinario poder que ostenta su marido, es un asunto de natural interés público. El rumbo jurídico que tome el caso de Begoña Gómez no puede agotar, ni en una dirección ni en otra, la responsabilidad política del presidente y de su esposa, hasta el momento incapaces de gestionar con la diligencia debida una coyuntura en la que convergen demasiados elementos que resultan poco estéticos y que no encuentran precedentes en ninguna de las parejas de los otros presidentes de nuestra historia democrática. Después de todo, puede que esta no sea más que otra deshonrosa 'primera vez' de las muchas que definen el historial político de Pedro Sánchez.

#### LAS CONSECUENCIAS DE INTERVENIR LA VIVIENDA

No eran gratuitas las advertencias que alertaban sobre las consecuencias de la ley de Vivienda con que el Gobierno, hace ahora un año, trató de intervenir 'de facto' un mercado inmobiliario que en un movimiento reactivo, más que previsible, no ha dejado de reducir su oferta e incrementar sus precios. El balance provisional –50.000 pisos menos en régimen de alquiler, con una subida media del 10 por ciento- pone de manifiesto los riesgos que para la seguridad jurídica y la libertad de mercado representa cualquier intromisión pública, por bienintencionada que resulte. No es el caso de una normativa sobre cuyos efectos avisó el sector inmobiliario, mediador entre propietarios e inquilinos, y que el dogmatismo del Gobierno impuso sobre la lógica de la oferta y la demanda. Con las cifras en la mano, resulta oportuno reflexionar sobre los efectos perversos que la demagogia tiene en el libre mercado. Que pregunten a «los más vulnerables», aquellos a los que el Ejecutivo decía proteger.

#### PUEBLA



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«Nos quieren siervos, como los ministros que dicen que Sánchez es el amo, pero no es el amo de nada, sino un servidor público»

Alberto Núñez Feijóo Presidente del PP

#### **IMNIETO** Fe de ratas









EL ÁNGULO OSCURO

JUAN MANUEL DE PRADA

#### Begoñísima es nuestra Dulcinea

¡Doblad la rodilla, demócratas, ante la dama de nuestros pensamientos de progreso!

OS fascistas españoles, gentes lerdas y de alma ruin, se obstinan en presentar a Begoñísima como una choni metida a conseguidora, que utiliza su connubio con el puto amo para beneficiar en las licitaciones a los empresarios amiguetes y para librarlos de la quiebra a costa del erario público. A los fascistas españoles, como gentes de ingenio boto, les ocurre como a Sancho Panza, que en Dulcinea sólo veía una aldeana de pelo en pecho llamada Aldonza Lorenzo, con el aliento fragante de ajos crudos. Pero, aunque Dulcinea fuese poco más o menos así, a don Quijote le importaba un ardite: «Bástame a mí -le explicaba a su escudero- pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta [...] y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. [...] Yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo».

Donde los zotes fascistas, empeñados sanchopancescamente en mostrarnos a Begoñísima como una moza perfumada por la brisa de las saunas y condecorada ridículamente con diplomas de la señorita Pepis, los demócratas vemos quijotescamente a una dama perfumada de ámbar, eruditísima en finanzas y catedrática complutense. Donde los zotes fascistas se empeñan en mostrar documentos que prueban la colusión de Begoñísima con empresarios amiguetes que después pillan millonadas del erario público, los demócratas pintamos en nuestra imaginación que tales documentos no son sino embelecos del mago Frestón o cualquier otro encantador ultraderechista y machista que pretende impedir la promoción profesional de nuestra Dulcinea y dejarla con la pata quebrada y en casa.

Frente a la máquina del fango fascista, el ideal caballeresco demócrata. Frente a la Begoñísima que los fascistas vilipendian inútilmente, acusándola de mangoneos y corruptelas, la Dulcinea que los demócratas amamos profundamente, a imitación de nuestro puto amo, que por amor se quedó cinco días reflexionando en palacio, como don Quijote se quedó haciendo penitencia en Sierra Morena; y que, cuando el folloncico Milei osó increpar a su amada, enseguida enristró la lanza, como hacía don Quijote cada vez que el bellaco Sansón Carrasco osaba discutir la primacía de Dulcinea sobre el resto de damas del orbe. Siempre los españoles de bien hemos necesitado encarnar nuestros más altos ideales en una mujer de dulces prendas a quien poder adorar como reina y señora. Para don Quijote, Dulcinea representaba la Hermosura y la Virtud, frente a la villanía y fealdad de los folloncicos que trataban de obstaculizar el retorno de la andante caballería; para los demócratas de esta hora, Begoñísima representa la Democracia asediada por enemigos infinitamente más peligrosos, jueces y periodistas y demás ralea que anhelan el retorno de la España oscurantista. ¡Doblad la rodilla, demócratas, ante la dama de nuestros pensamientos de progreso, que nos inspira en el heroico combate contra las huestes del fascismo!



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

#### Internacionalizar el frentismo

Sánchez trata de exportar a escala europea la estrategia de polarización que le ha dado rédito en la política doméstica

NTRE los numerosos defectos de Pedro Sánchez no figura, desde luego, la falta de intuición para establecer marcos electorales. Los años de Iván Redondo como consejero áulico (ahora sustituido por Zapatero y otros visitadores) lo convencieron de que el estímulo emocional tiene en la política posmoderna una importancia clave como elemento canalizador de voluntades, y su propio instinto populista le ha ayudado a entender la necesidad de simplificar los mensajes. En ese campo se mueve con mucha más soltura que sus rivales; mejor que Vox, al que la hipérbole siempre le acaba perjudicando, y por supuesto que los populares, incómodos por naturaleza ante debates polarizados que los dejan al margen y desasosiegan el ánimo moderado de la mayoría de sus votantes.

Consciente de dónde puede encontrar su mayor fuerza, el presidente ha decidido repetir en esta campaña la estrategia que en julio pasado le permitió escapar de un fracaso cantado en todas las encuestas. En realidad ya no tiene otro discurso porque después de haber puesto su suerte en manos de todos los grupos antisistema sólo le queda la opción de erigirse en adalid de la resistencia frente al auge de la ultraderecha, en la que incluye al PP para convertirlo en parte esencial del problema. Se trata de exportar a escala europea el frentismo que le ha dado rédito en la escena doméstica. Una confrontación ideológica asfixiante, extrema, con la que intentar alzarse al liderazgo continental de la malparada izquierda.

Para ello el plan contempla la fagocitación de todo el voto a su izquierda -y parte del nacionalismo-, y los sondeos parecen indicar que la está logrando. La insustancialidad de Yolanda Díaz y su ruptura con Podemos han reducido a Sumar a un papel más irrelevante que secundario. El alineamiento con Palestina frente a Israel, a costa de despertar el sentimiento antisemita, forma parte de las maniobras de ocupación de ese espacio, que de tener éxito pueden hacer del PSOE el partido socialista más votado en el ámbito comunitario. Desde esa posición, si las cosas se ponen feas en España el presidente podría tener abierta la puerta de un salto a Bruselas en algún alto cargo al que su amiga Von der Leyen no pondría reparos con tal de mantener en la UE el consenso bipartidista clásico.

Todo eso se puede venir abajo si la derecha se sobrepone a su tradicional depresión de última hora. El Partido Popular tiene la oportunidad de reivindicarse a sí mismo con una victoria histórica, un resultado contundente que proyecte una legislatura coja. Ése era el escenario que hace dos meses pronosticaba la demoscopia, y que se ha ido desdibujando por incapacidad de la oposición para responder a las operaciones de distracción urdidas en la Moncloa. Las elecciones no se ganan solas, y si el electorado antisanchista se desfonda no tendrá derecho a esperar que la solución venga de Europa.

#### CAFÉ CON NEUROSIS

LUIS DEL VAL

#### Ser fiscal en España

El carácter jerárquico de la Fiscalía ha puesto bajo sospecha previa a todos los fiscales ante órdenes presumiblemente prevaricadoras

I madre era prima segunda de un chico que llegó a fiscal. Lo conocí, lo aprecié mucho. Su padre era peón caminero, un trabajo creado por Fernando VI y que en la posguerra debía de tener una magra remuneración. El peón caminero tenía asignada una legua (casi seis kilómetros) y era responsable de la conservación de la carretera o camino, y de sus arcenes, fueran de tierra, adoquinados o -muy raro en

los espacios rurales- alquitranados. Naturalmente esa familia no tenía recursos para mantener a un hijo, que estudiara Derecho y, luego, preparara y aprobara unas oposiciones a las que se llega con veintinueve o treinta años cumplidos. Pero Daniel, el primo segundo o tercero de mi madre, llegó a fiscal, me imagino con qué mezcla de trabajos, becas, desvelos y esfuerzos. Hoy día, la preparación de las oposiciones a fiscal -tras licenciarse en Derechorequieren casi cinco de años de dedicación, con una media de estudio de entre ocho y diez horas diarias, incluidos festivos, fiestas patronales, cumpleaños de familia, vacaciones, etcétera. Es raro aprobarlas al primer intento, porque se presentan casi 5.000 opositores y no suele haber muchas plazas, con lo que de cada cien aspirantes suelen alcanzar el éxito unos siete: el 93 por ciento tiene que seguir estudiando los cerca de cuatrocientos temas, preparándose para la próxima convocatoria.

Siento un gran respeto por los 'Danieles', entre los que se incluyen jueces, inspectores de Hacienda, notarios, registradores y abogados del Estado. Y ese respeto se vuelve desprecio profundo cuando observo que personas que han demostrado las virtudes más admirables de esfuerzo personal, dedicación y sacrificio, se comportan como sumisos criados, obedientes a los intereses de un partido, sobre todo cuando esos intereses son espurios, y ni siquiera obedecen a motivos ideológicos, sino al egoísmo y la soberbia de un jerarca circunstancial (todos los jerarcas son circunstanciales como todos los seres humanos somos mortales).

Los esfuerzos del fiscal general del Estado por convertirse en fiscal general del Gobierno han provocado su reprobación por instancias judiciales y el rechazo de instituciones tan democráticas como asociaciones de fiscales, jueces y abogados. Pero lo peor de todo ha sido que el carácter jerárquico de la Fiscalía ha puesto bajo sospecha previa a todos los fiscales ante órdenes presumiblemente prevaricadoras. Ensuciar una profesión tan digna es una hazaña que nadie antes había llevado a cabo con tanta contundencia. Y es la que me ha provocado esta melancólica nostalgia en el recuerdo de mi amigo, y casi familiar, Daniel, de su integridad, de su sentido del honor, del humilde orgullo de sus padres y, por cierto, de haberlo visto, más de una vez, con un ejemplar de este diario entre las manos. Y me alegra que no sufriera el castigo del prejuicio que hoy envuelve el riesgo de ser fiscal en España.

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Mejor en Aragón

Si yo fuese catalán, me pensaría por qué un gigante como Amazon va a invertir casi 16.000 millones de euros. creando miles de empleos, en la vecina Aragón y no en Cataluña. Y me daría cuenta de que si mi Gobierno autonómico no para de crear problemas proindependentistas y sectarios, si ataca a un idioma global como el español, si impone condiciones excluyentes por encima de la necesaria seguridad jurídica internacional, todo ello sólo sirve para espantar a los inversores internacionales. Si yo fuese catalán, me asustaría de la pobreza y el rechazo que generan en el resto del mundo globalizado este ultranacionalismo radical, y el pensamiento único y limitador. Si yo fuese directivo de Amazon, hubiese decidido lo mismo: estabilidad institucional frente a exclusión. Seguro que algún día, los catalanes se arrepentirán de cómo se dejaron convencer y contagiar por esos vendedores de humo ultrafanáticos del caduco y cateto lacito amarillo.

DAVID GARCÍA MADRID

#### Sin papeletas

Previendo estar fuera el día de las elecciones europeas, mi mujer y yo solicitamos el

pasado día 9 el voto por correo. Con el localizador facilitado por Correos he comprobado que las solicitudes fueron entregadas en la Oficina del Censo Electoral de Alicante al día siguiente. La Ley del Régimen Electoral General dice (art. 73.2) indica que «la Oficina del Censo Electoral remitirá por correo certificado al elector, a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación, al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas y los sobres electorales...».

La convocatoria electoral fue el 9 de abril: han pasado de sobra los plazos y en la Oficina del CE de Alicante me acaban de informar por teléfono, a través de una amable funcionaria, de que no pueden enviar los sobres para votar porque ni siquiera han recibido las papeletas, que espera que lleguen «la semana que

#### RAMÓN



viene». Todavía no han llegado las papeletas... ¿Voto por correo?, ¿para qué? Correos, esta vez, ha funcionado de lujo, pero si no hay papeletas para votar, ¿quién

Mónica García y Javier Padilla, en la Asamblea de Madrid // EFE

o qué es o son los responsables? Menuda patochada. Total, que nos quedaremos sin poder votar por la ineficacia, mala gestión, imprevisión o negligencia con que se organizan las cosas, de mal a peor. Un desastre. Que alguien haga algo, que yo ni siquiera puedo votar.

JOSÉ M. MARTÍNEZ ROMÁN ALICANTE

#### Apuntar con el dedo

Por mucho que el PP pida la dimisión del Sr. Padilla en la Asamblea de Madrid, es muy posible que no lo consiga: es mas fácil que le puedan hacer ministro, como ocurrió con la Sra. Mónica García al hacer el mismo gesto en dicha Asamblea.

ENRIQUE PÉREZ MÓSTOLES (MADRID)

#### FE DE ERRORES

En la sección de Enfoque se informaba ayer de que el desfile del Día de las Fuerzas Armadas celebrado el sábado en Oviedo se había desarrollado en Gijón, ciudad que un día antes acogió los ejercicios militares previos.

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. OPINIÓN 7

#### SIEMPRE AMANECE

CHAPU APAOLAZA

#### Imaginar a Manolo

Si me dicen que tal torero ha estado bien, lo veo en mi cabeza toreando y casi escucho esos oles de Madrid que son como de mayoría absoluta

OR fin fui a los toros en Madrid: claveles, puros, y vendedores de 'friaguafriaguafriaguafriagua'. La llegada a Las Ventas suscita una emoción concreta que muchos compartimos. Ir a los toros es ir a los toros literalmente en un estado de ánimo que es particular. No se dice que uno ve toros, sino que va a los toros y en la expresión se contiene ese ir, el concitarse. Ir a los toros contiene el concepto de un viaje que no sabe uno a dónde es.

Perico, el hijo de Alfonso que tiene tipo de novillero, ha venido a ver a Roca Rey y yo le paso el brazo por encima del hombro y le digo de esa manera en la que uno habla a los hijos de sus amigos que probablemente no vaya a recordar lo que pasó en la plaza, pero que nunca olvidará ese momento de ir a los toros con su padre. Es un chaval encantador y fresco como beber agua en una fuente un día de calor y le compro una gorrilla en un puesto frente a la plaza en la intención de que un día la encuentre y se acuerde de cuando fue a los toros con su padre y aquel amigo que le decía cosas. Recuerdo el día en que fui por primera vez con mi padre a Las Ventas y al entrar comprendí que la vida iba en serio.

Como últimamente no tengo mucho tiempo, casi no puedo ir a los toros, así que, en lugar de verlos, ya me los imagino. Si me dicen que tal torero ha estado bien, lo veo en mi cabeza toreando y casi escucho esos oles de Madrid que son como de mayoría absoluta. Me compongo en mi cabeza los pares de banderillas asomándose al balcón, las costaladas de los picadores, las estocadas tendidas. Y huelo el puro, y el toro y el perfume y el sudor y es como si estuviera allí viéndolo con los ojos de la fantasía. Qué importa si no ha pasado, si yo lo he vivido. Y si me dicen que el cuarto fue bravo, en mi cabeza se arranca al caballo con la penca del rabo levantada como bandera de un ejército descabellado. Ya me imagino los toros y mi cabeza es un ruedo que clarea. Quizá mi vejez vaya a ser esa: imaginar toros, chocheando.

Al llegar a la plaza me dijeron que se había muerto nuestro amigo Manolo el Científico, y de pronto todas las banderas colgaban como crespones. Manolo, emperador del tendido ocho, el más honorable de todos los golfos, el más divertido de toda la gente de Ley, se ha ido a los 71 con esa cara suya de galán de Hollywood y de rico del Titanic, jabalí de plata, chaparro, duro, y leal. Manolo se ha muerto y en el tendido ocho nadie sabe dónde sentarse. Yo quería acordarme de él en estas líneas en las que hablo de cómo imagino los toros y ahora me lo imaginaré a él también pegando abrazos en su tendido de nubes.



#### TIGRES DE PAPEL

DIEGO S. GARROCHO

#### España, Europa, Occidente

Si de verdad existen unos valores europeos, ¿quiénes son sus antagonistas?

ACE unos días, una reputada colega me alertaba del riesgo que entrañaría el ascenso del populismo de derechas en las elecciones europeas y del peligro que supondría para los valores de la Unión. Comparto con ella una parte de la inquietud, pero me sorprendieron sus argumentos, ya que asumir que existen unos valores preferentes vinculados a un territorio y a una historia es algo que mi compañera, insigne progresista, ha rechazado siempre. Le recordé que si estamos dispuestos a defender que existen unos valores europeos tendríamos que sostener también, por ejemplo, que existen unos valores españoles. Mi interlocutora negó de inmediato para España lo que acababa de defender para Europa, pero para favorecer la conversación decidí obviar su palmaria inconsistencia.

En su alerta contra la derecha euroescéptica, que insisto, hago mía aunque por motivos distintos, esta pensadora siguió hablando de los valores europeos. La idea es sugerente, porque propone la existencia de una forma específicamente europea de ver el mundo. Sin embargo, todos los principios morales de los que me hablaba me resultaban compatibles con los que imperan, por ejemplo, en Estados Unidos o Australia. Le pregunté, de nuevo, si donde ella propone defender unos «valores europeos» estaría dispuesta a hablar de unos «valores occidentales». El escándalo volvió a manifestarse en la filósofa, que de inmediato negó la necesidad de promocionar estos valores occidentales. Intenté hacerle ver el absurdo de su argumento, pues todo lo que destacaba como valores europeos (pluralismo, laicidad, democracia...) son, exactamente, los valores que distinguen a Occidente.

Mi colega, sagaz conversadora, empezó a titubear, pues era consciente del callejón sin salida en el que se había introducido. Sabía que existen buenas razones para sostener que los valores europeos son los occidentales, pero esa sinonimia demostraría que, en el fondo, su posición es coincidente, al menos en parte, con la de la extrema derecha que aspiraba a combatir.

Ante su incomodidad creciente, le pregunté qué solución propondría para esta amenaza tan inquietante. Y ahí sí, de forma aliviada, la académica me brindó su sencilla receta: hay que poner un cordón sanitario a la extrema derecha. Les confieso que ahí quedé vencido, pues mi umbral de tolerancia con la contradicción también tiene un límite y la metáfora higienista, precisamente en Europa, evoca algunos de los capítulos más negros de nuestra historia.

Tiendo a administrarme el optimismo como una terapia imperativa, pero cuanto más hablo con los intelectuales de la Corte más me doy cuenta de que la neolengua orwelliana de nuestro tiempo nos ha vuelto incapaces de defender incluso las causas justas. Europa lo es, pero mientras la imbecilidad siga parasitando las buenas intenciones estaremos perdidos.

#### LA SUERTE CONTRARIA



JOSÉ F. PELÁEZ

#### Una sociedad xenófoba

El límite para un musulmán ha de ser el mismo que para un judío, un cristiano o un ateo: la ley

ERTENEZCO a una generación privilegiada que nació con la Constitución, en democracia y libertad. Salvo excepciones -que las hay- se trata de una generación con una tolerancia extraordinaria en todos los ámbitos, también en el sexual, el religioso y el racial. Nos educaron bien, vaya. Y, por ello, nos da exactamente igual que a alguien le gusten los hombres o las mujeres, que sea blanco o negro o que crea o no en lo que mejor le parezca. Porque todo eso es circunstancial, no se elige y, por lo tanto, no puede definir a una persona. Lo que la define, en todo caso, es su actitud, sus códigos y el respeto que muestre al resto y que sepa ganarse para sí mismo. Y digo que esa tolerancia es extraordinaria porque no es lo normal desde el punto de vista estadístico, aunque lo sea desde el moral. Desgraciadamente las generaciones más jóvenes son mucho más intolerantes, están más fanatizadas y, lo que es peor, poseen convicciones xenófobas tanto a derecha como a izquierda.

Todo ello hace que vivamos en un momento preocupante en el que la islamofobia que exhibe la derecha populista está plenamente aceptada e incluso bien vista por gente aparentemente moderada y liberal. En internet la xenofobia, la identificación de los musulmanes con la violencia y de la inmigración con la delincuencia campa de modo impune. Y a esto la izquierda -incluyo al PSOEresponde con un racismo simétrico, recuperando el antisemitismo y el odio a Israel hasta, en ocasiones, defender públicamente su aniquilación. Por cierto, que este antisemitismo está también bien visto en sectores de la derecha más reaccionaria y cercana al franquismo, otro gran antisemita. Si a esto sumamos que el nacionalismo vasco y catalán también son xenófobos y defienden discursos supremacistas desde la base de un odio ante lo español, el escenario que encontramos es preocupante. Porque el racismo y la xenofobia ya no son, como antes, eructos de la marginalidad y la incultura ni posturas más o menos atrabiliarias de cuatro friquis aislados, sino un sentimiento interiorizado y desgraciadamente habitual en amplias capas de la sociedad.

Frente a esto no cabe sino defender la democracia liberal, los principios de igualdad y de libertad y apostar por la Cultura, por la Ciencia y por todos los valores judeocristianos occidentales -entre ellos la libertad de culto- que nos han traído a este estado de evolución. Hemos de explicar a la gente, de una vez por todas, que el límite para un musulmán ha de ser el mismo que para un judío, un cristiano o un ateo: la ley. Y el resto es populismo. Por encima de la ley no hay nada, excepto Puigdemont. La inmigración ilegal es un problema legal, no religioso, cultural o étnico. Y escuchar a Margarita Robles y al resto del Gobierno hablar de genocidio y comprar el discurso antisemita de la extrema izquierda y de Hamás es preocupante. No solo porque estén en el lado incorrecto de la historia, sino porque entre unos y otros sitúan a nuestra sociedad en el lado opuesto a la razón.

#### Juan Manuel de Prada Escritor

#### La subversión de escribir

«Hay gradaciones dentro
de la vileza y la miseria
humana, pero Pablo
Picasso está en un escalón
bastante alto», señala Prada en
páginas de Cultura, donde habla de 'Mil ojos
tiene la noche', monumental novela en la que
recrea con crueldad y rigor las andanzas de
los españoles que coincidieron en París tras
la Guerra Civil. «Me parece –confiesa– casi un
acto subversivo escribir hoy una novela así».



#### Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

#### De Madrid a Pekín

Cancelada hace diez días por la ofensiva rusa sobre Járkov, la visita que hoy trae a España al presidente ucraniano está marcada por la masacre registrada el pasado sábado en un establecimiento comercial de la misma ciudad, cuyas víctimas ascendieron ayer a dieciséis. Zelenski llega a Madrid para firmar un acuerdo de seguridad que incluye el envío de material militar, siempre insuficiente para mantener a raya a las tropas del Kremlin. Tras dos años largos de guerra, el presidente ucraniano sabe que sin el concurso de China –silente y equidistante– no será posible frenar a Putin. A Xi Jinping se dirige Zelenski en un vídeo en el que casi suplica su presencia en la conferencia de paz convocada en Ginebra a mediados de junio. Ucrania necesita armas, pero también el aislamiento exterior de Moscú. China es su vía de escape.

#### V EL TIEMPO EN CÓRDOBA zar. De hecho, la temperatura Primer arreón de calor de la temporada máxima rozará los cuarenta grados por primera vez en los El calor ha dado durante el fin de Señora de la Salud, como ayer. El últimos días de mayo. El jueves, los mercurio permitió ver los primetermómetros llegarán a los 39 semana su primer arreón de la ros abanicos, sombreros, gorras, grados. El miércoles, el pico se temporada en la provincia de paraguas parasol y agua, mucha quedará en los 37. Tanto hoy como Córdoba. La capital es un claro mañana, los pronósticos, sitúan el ejemplo, ya que superó los 35 agua para refrescarse. La previsión grados centígrados tanto en la de la Agencia Estatal de Meteorotecho en los 36 grados. La tregua jornada del sábado, último día de logía (Aemet) es mucho peor para no llegará hasta el viernes, cuando esta semana que acaba de comencelebración de la Feria de Nuestra caerán a los 33.

ABC LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 **ENFOQUE 9** 

#### **Donald Trump**

Expresidente de Estados Unidos

#### Cualquier voto es bueno

Todos los votos suman en una campaña tan reñida como la estadounidense, incluso los de quienes comulgan con un Partido

Libertario que considera a Trump parte del 'establishment' de Washington. Sin miedo a los abucheos, constantes durante su discurso, el expresidente interviene ante una minoría radical a la que desafía a quemarropa. «Parece -dijo- que no queréis ganar».



Primer secretario del PSC

#### Ofertas para otro 'procés'

Hasta después de las elecciones europeas la consigna es ser discretos, pero Illa ya baraja las cartas y las ofertas con que atraer a ERC y lograr los votos necesarios para ser investido. En su día anulada por el Constitucional, la independencia judicial de Cataluña, junto a la creación de un 'consorcio tributario', también sin ataduras, apuntan a la fractura del marco de igualdad que consagra la Carta Magna.

#### Rishi Sunak

Primer ministro del Reino Unido

#### La mili como promesa

No parece muy seductora, en términos electorales, la propuesta de recuperar el servicio militar en caso de victoria, pero los conservadores británicos apuestan por el miedo - a la inmigración, a la guerra- y anuncian la implantación de la mili obligatoria tras las elecciones del 4 de julio. «Hay demasiados jóvenes -señala el ministro de Interior- que viven dentro de una especie de burbuja».

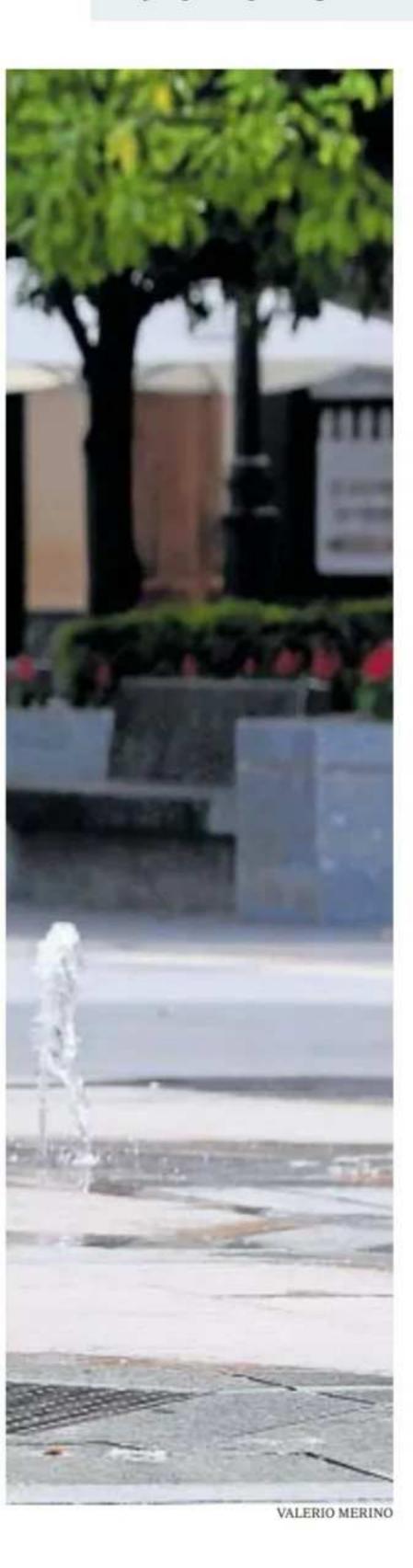

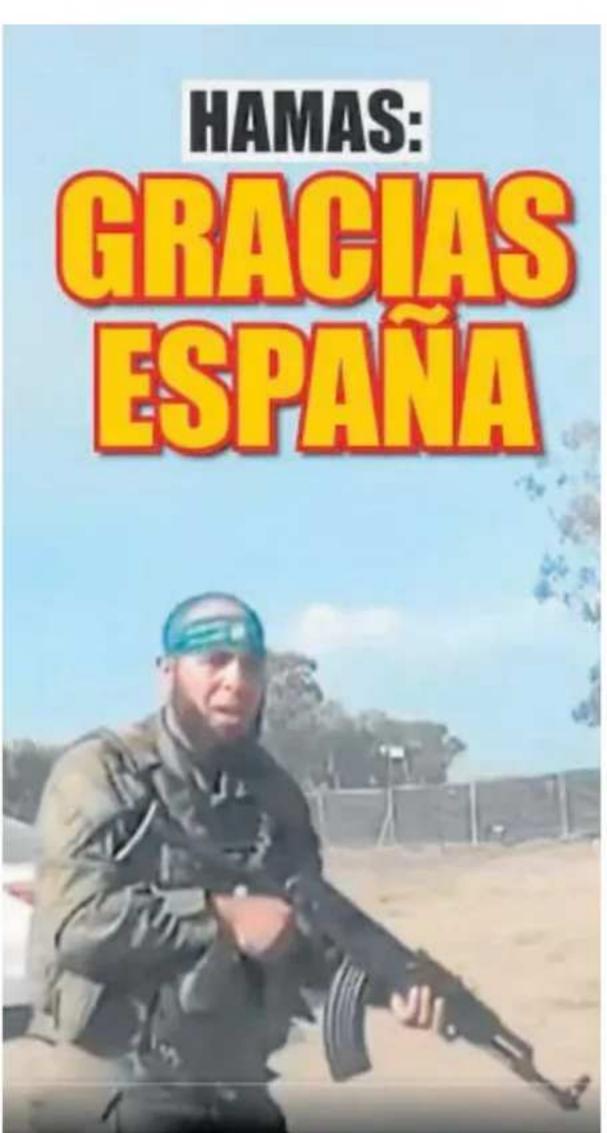

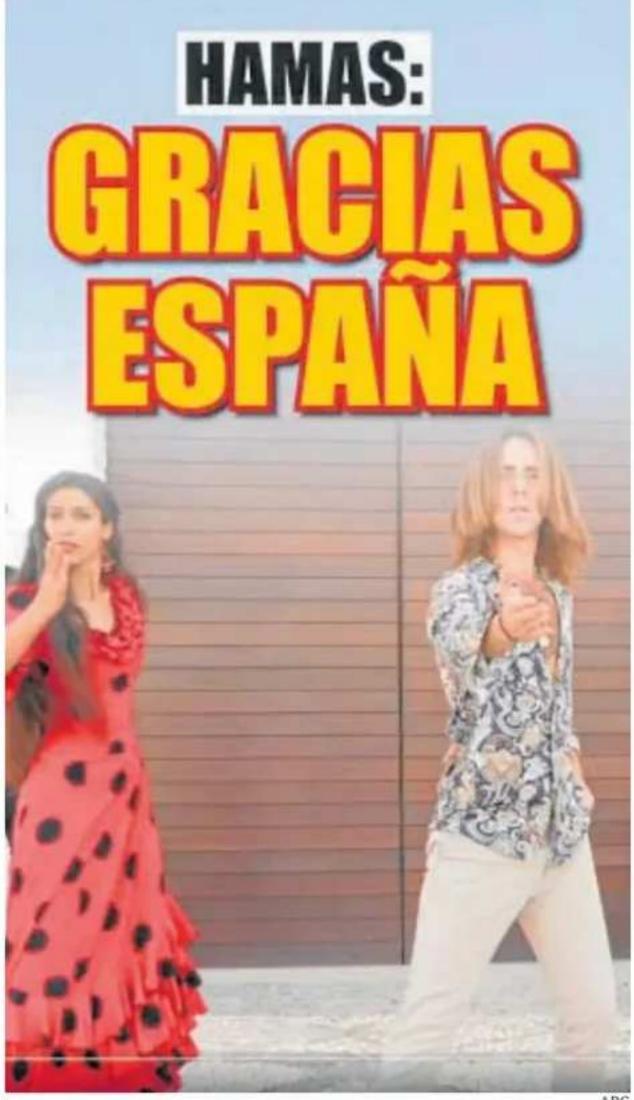

#### ABC

#### ▲ VÍDEO DEL MINISTERIO DE EXTERIORES DE ISRAEL

#### La diplomacia no era esto

Si la diplomacia es el arte del encuentro, lo que propone el Ministerio de Exteriores de Israel es todo lo contrario, como lo es la escalada de descalificaciones protagonizada por los ministros de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Al anuncio del reconocimiento del Estado palestino siguió la llamada

a consultas de la embajadora de Israel en España; la soflama pro-Hamás de Yolanda Díaz -«del río hasta el mar»- fue contestada de un día para otro por las restricciones impuestas a los servicios consulares de Jerusalén, y las declaraciones de la ministra de Defensa, que el pasado sábado calificó de «auténtico genocidio» la ofensiva militar de Israel en Gaza, tuvo ayer como respuesta un vídeo, difundido por el ministro israelí de Exteriores, que ironiza con brocha gorda sobre el agradecimiento de Hamás al Gobierno español, con una mezcla de secuencias terroristas y aflamencadas. Todo es mejorable en la esfera de la diplomacia, pero nada puede ir a peor en el campo de la estética, donde Israel y España insisten en airear sus vergüenzas.

# La Junta apunta a retomar la Autovía del Olivar, otra carretera en el olvido

- ▶ Los estudios geotécnicos completarán el nuevo proyecto de la variante de Cabra, de 7,7 kilómetros y 80 millones
- La declaración ambiental de todo el trazado está en marcha y el objetivo es que el de este tramo esté para este año

JAVIER GÓMEZ CÓRDOBA

A Junta de Andalucía apunta a reactivar la Autovía del Olivar, otra carretera en el olvido a su paso por la provincia de Córdoba, y está en los trámites finales de los estudios geotécnicos que supondrán la finalización de la actualización del proyecto de obra del tramo de la variante de Cabra. En paralelo, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tiene en marcha la actualización de la declaración de impacto ambiental (DIA) de todo el trazado pendiente de esta vía de gran capacidad. El objetivo y la estimación, según avanzan fuentes de Fomento a ABC, es que el proyecto actualizado y su correspondiente DIA estén listos «para el final de este año».

A partir de ahí, se abriría un nuevo escenario con la posibilidad de licitar las obras para que pudieran estar en marcha en los meses finales del próximo año 2025. No es el último avance que hay en esta vía de gran capacidad, pero sí el más significativo en la provincia de Córdoba. La otra novedad afecta a la actualización del proyecto Lucena-Navas del Selpillar, aunque la prioridad absoluta es el tramo de Cabra.

#### Financiación

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía adjudicó la actualización del proyecto a la empresa Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (Cemosa) en agosto de 2021 por 70.000 euros. Sus conclusiones definitivas están a punto de finalizar a lo largo de este año si los plazos estimados se cumplen sin nuevos contratiempos, ya que lo más complicado para su finalización en este tiempo han sido los estudios geotécnicos «de gran calado», apuntan desde la administración andaluza.

La conclusión del nuevo proyecto, ya en marcha, también depende de la

conclusión de la declaración ambiental, que, en este caso, la Junta está realizando de forma unitaria a todos los tramos pendientes de ejecución. El objetivo es que la variante de Cabra también pueda tenerlo para final de este año. La inversión prevista para este tramo de menos de 8 kilómetros oscila entre los «80 y 90 millones de euros», lo que demuestran la envergadura del recorrido.

Desde Fomento dejan patente que la prioridad absoluta en la Autovía del Olivar en Córdoba es la variante de Ca-

Fomento estima que la licitación y adjudicación pueda realizarse a lo largo del próximo año 2025 si los plazos se cumplen

La provincia de Córdoba no tenía ningún movimiento ni avance para la ejecución de esta vía desde julio de 2009, hace 15 años

bra, pero la Junta también ha reactivado la actualización del proyecto entre Lucena-Navas del Selpillar. En este caso, son 5.2 kilómetros de recorrido. Aquí una situación diferente respecto a la variante de Cabra. La administración realizó una encomienda de gestión para que esta modernización la ejecutase la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. El encargo se hizo en mayo de 2021 por última vez.

Con estas dos intervenciones se pone de manifiesto que el objetivo del Gobierno andaluz en la ejecución de la Autovía del Olivar a su paso por la provincia de Córdoba supone trabajar «a la derecha y a la izquierda del tramo ya en servicio», es decir, del Lucena-Cabra. En cualquier caso, admiten que «estamos centrados» en la variante egrabrense.

#### Nueve años sin avances

La Autovía del Olivar es una de esas infraestructuras que habían caído en el olvido en la provincia de Córdoba. De hecho, el último progreso se produjo hace 15 años. El presidente socialista José Antonio Griñán y la consejera Rosa Aguilar abrieron al tráfico el único tramo en carga en nuestra provincia. Es el Lucena-Cabra, que tiene una dimensión de 10 kilómetros. Comenzó la circulación el 3 de julio de 2009. Desde entonces, no había novedades en territorio cordobés.

El gobierno socialista de Griñán y luego de Susana Díaz dejaron pasar la friolera de diez años sin dar un paso más en su trazado por la provincia de Córdoba. El Partido Popular, con Juan-



últimos tramos que se abrieron al tráfico fueron la variante de Mancha Real en octubre de 2015 y la parte final de la vía en Baeza en noviembre de 2015. Desde entonces, ni socialistas, en la parte final del mandato de Díaz, ni populares, en la parte inicial de Moreno, han movido ficha. Ahora, el gobierno andaluz cambia esa tendencia. Además de la variante de Cabra también está avanzado la actualización del proyecto y la DIA del tramo Martos-Intersección A-6051 en los alrededores de Alcaudete (Jaén).

La Autovía del Olivar une los municipios de Úbeda (Jaén) con Estepa (Sevilla), con paso por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Su recorrido íntegro tiene 170 kilómetros de distancia. La inversión global prevista supe-





Susana Díaz, en 2015, en el último estreno de la A-316 en Jaén // EFE



Lucena a Cabra, que se inauguró el 3 de julio de 2009 // FELIPE OSUNA

ra los mil millones de euros. Ahora mismo, están en servicio casi 87 kilómetros de la vía, es decir, la mitad del trazado. La mayoría está en carga en la provincia de Jaén, hasta 77 kilómetros. En concreto, la vía de gran capacidad ya une las localidades de Úbeda con Martos, con paso por Baeza, Mancha Real, Jaén ciudad, Torredelcampo y Torredonjimeno.

En Córdoba también tiene el privilegio de contar con 10 kilómetros del tramo que unen Lucena con Cabra. Sin embargo, no se ha ejecutado ningún kilómetro de la carretera en la provincia de Sevilla, aunque su trazado allí hasta Estepa es de apenas una decena de ellos.

La inversión total en esta vía supera los mil millones de euros. De ellos, más de 325 se han invertido ya en los trazados abiertos en Jaén. El resto, empezando, por 80 de la variante de Cabra, serán en suelo cordobés y pequeñas inversiones en Sevilla y Jaén.

#### Los municipios cordobeses

La Autovía del Olivar está considerada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía como «un eje transversal en el interior de Andalucía que conecta con otras seis vías de gran capacidad». Estas son otras cuatro autovías, una nacional y otra carretera regional. En concreto, la autovía del Olivar se uniría con la A-92, la A-44, la A-45 (fundamental para Córdoba), la A-32, la N-432 (también vital en nuestra provincia esta conexión) y la A-306. En general, la autovía del Olivar dará servicio a un total de 90 municipios del interior de Andalucía, con una población estimada de 800.000 habitantes. Además, supone la posibilidad de estos de acceder a una vía de máxima capacidad en menos 25 minutos.

En el caso concreto de Córdoba, la autovía del Olivar transita por nueve

#### La Ronda Norte, el próximo objetivo; la Variante Oeste, pendiente del Gobierno

Además de la provincia, otros proyectos de envergadura de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba capital son la licitación, adjudicación y ejecución de la primera fase del tramo autonómico de la Ronda Norte, que se realizará desde la glorieta de los cines El Tablero hasta la rotonda del Carrefour, aunque habrá importantes mejoras desde la circunferencia vial del Hipercor, que tendrá el único tramo soterrado de esta vía -que sólo tiene ejecutado el tramo municipal desde la N-432 hasta el Naranjo en un sentido y hasta la Asomadilla en el otro-. La presentación definitiva del proyecto del Ronda Norte y sobre todo su licitación en lo que queda de año es la máxima prioridad del Gobierno andaluz ahora mismo en Córdoba. Además, la Junta de Andalucía sigue instando al Gobierno de España a firmar la renovación del convenio para reactivar todos los procedimientos administrativos necesarios que puedan culminar en la ejecución de la segunda fase de la Variante Oeste, un tramo de sólo 2,5 kilómetros. La Consejería ha enviado ya dos cartas al Ministerio de Transportes.

términos municipales. De hecho, entraría por Luque para continuar tangencialmente por Zuheros, también Doña Mencía y Nueva Carteya antes de llegar a Cabra, donde está el único tramo en carga en nuestra provincia hasta Lucena. Posteriormente, discurriría por Moriles, Aguilar de la Frontera y Puente Genil para llegar a Sevilla en Estepa, fin del trazado.

La provincia de Córdoba tiene previstos un total de siete tramos más: Luque-Doña Mencía (12 kilómetros), Doña Mencía-Cabra (5,2), Variante de Cabra (7,7), Lucena-Navas del Selpillar (5,2), Navas-Puente Genil (7), Variante de Puente Genil (15) y Puente Genil-Estepa (12,8). Estos tramos suponen casi 64 kilómetros de esta vía pendiente de ejecutar en suelo cordobés.

Eso sin contar que hay un tramo de la autovía del Olivar, entre Alcaudete y Luque que coincide con el trazado de la actual Nacional-432. En este caso, su ejecución no es competencia de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España. De momento, no hay avances ni siquiera estudio informativo para su posible y futura ejecución, según las recientes respuestas (de mayo) del Ministerio de Transportes en el Senado.

12 CÓRDOBA



EL NORTE DEL SUR

RAFAEL A. AGUILAR

# Ordena, que algo queda

NA comisión municipal se queda pequeña cuando de lo que estamos hablando es de una flamante, y a fe que productiva, mayoría absoluta. Hubo un tiempo en que el Ayuntamiento trataba de solucionar cualquier problema que llegara a la orilla del despacho del alcalde -de la alcaldesa, para ser exactos- con la creación de un órgano de duración por lo natural efímera y de composición multidisplinar en el que técnicos y concejales con variopintos negociados a su cargo se reunían por lo menos una vez para ver cómo se le metía mano a la cosa en cuestión. El 'rosismo' fue pródigo en comisiones: las hubo de venta ambulante, de ocio nocturno con especial atención al botellón, de presupuestos participativos, de peatonalizaciones, de comercio de cercanía, de Cruces y Patios y hasta de Urbanismo. La operatividad de estos grupos de trabajo (?) dejó mucho que desear -algunos no pasaron de las dos convocatorias- y su capacidad ejecutiva se quedó en nada las más de las veces: todo se limitaba a ser la caja de resonancia de las mismas discordias y desencuentros que los ediles y los portavoces sectoriales repetían en ruedas de prensa o en sus turnos durante el Pleno.

Ahora hemos dado un salto adelante. El regidor, que tiene motivos para estar satisfecho del primer año de su segundo mandato, ha anunciado que va a crear una comisión de Feria para «adaptarla a la realidad». Otra más: porque que sepamos hay varias de la misma naturaleza en proyecto o en marcha: de veladores (Torrico, por cierto, ha dado un paso atrás en los últimos días), de regulación de las despedidas de soltero y de apartamentos turísticos. A lo que vamos: la celebración de Nuestra Señora de la Salud que acaba de finalizar con éxito de público no necesita una ordenanza, sino voluntad política de que se cumplan las bases, ese papel mojado en rebujito en todos los ya largos años en los que la portada lleva luciendo en El Arenal. A trazo grueso parecen inaplazables una mejora en el servicio público, un replanteamiento del paseo de caballos para de una vez luzca como merece y, sobre todo, mano firme con el mercado negro del realquiler de las casetas.

# La Feria recibe un 10% más de visitantes pero se aboca a mejoras necesarias

- El concejal de Fiestas califica de «éxito» esta edición mientras insiste en dotaciones de suministro básicas
- Caseteros tradicionales y populares exigen más sombras y un plan para evitar colas en el párking y Aucorsa

PILAR GARCÍA-BAQUERO CÓRDOBA

La Feria de Córdoba ha sido la más populosa de su historia reciente, con un pico de afluencia total del 10% de visitantes (elevado el primer fin de semana) que volatizó cualquier previsión. Las colas en las paradas de bus o a la salida del parking y el embudo en los accesos fueron efectos directos de este récord en El Arenal.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, hizo esta lectura a ABC en un balance de la afluencia de público que para el resto de días «ha sido normal, una feria bastante buena». Uno de los aspectos que destacó el responsable de Fiestas fue que «la Feria ha transcurrido sin apenas incidentes, con una normalidad abrumadora, excepto alguna intoxicación etílica y alguna pequeña riña».

Urbano sacó pecho al señalar que la Feria de Mayo de Córdoba «se ha convertido en un referente en tranquilidad y seguridad». Los únicos contratiempos que se han registrado, según Urbano, fueron consecuencia de que «simplemente podemos estar previendo unas oscilaciones del 10 por ciento respecto a la afluencia de visitantes diaria, pero no del 30 o 40 por ciento, como es el caso del primer sábado de Feria; son cosas imprevisibles, como un terremoto de mucha intensidad para el que nadie está preparado».

La cuestión última, según el responsable de la delegación de Fiestas, «es que se han solventado esos incidentes porque con esa cantidad de visitantes lo normal es que haya colas en las entradas de nuestras instalaciones, el problema a veces está sólo en llegar a la feria 20 minutos después». En este sentido, al ser algo puntual, aseguró Urbano «no se contemplan otras medi-

#### Javier González de Aguilar Asociación Casetas Tradicionales

«Hay que mejorar la calle de Enmedio, la sombra, el taxi y el paseo de caballos»

#### Alfonso Roncero

Asociación Casetas Populares

«Ha sido una buena feria para todos; habría que buscar más sombras para llegar a pie a la Feria»

#### Julián Urbano

Concejal de Fiestas

«No estábamos preparados para un 40% más de visitantes del sábado como tampoco para un terremoto muy fuerte»

#### Miguel Madruga

Concejal de Infraestructruas

«Las infraestructuras han funcionado, y ya están en marcha el soterramiento eléctrico y la cota cero»

das excepcionales, no se han analizado, es decir, aún no se han puesto sobre la mesa».

Los cambios más significativos respecto a la feria pasada, según Urbano, son que ha habido una «mejoría abismal en todos los aspectos, como que cada año se busca acabar con esas casetas poco artísticas; ahora directamente las macetas han inundando el Real y las portadas son espectacula-

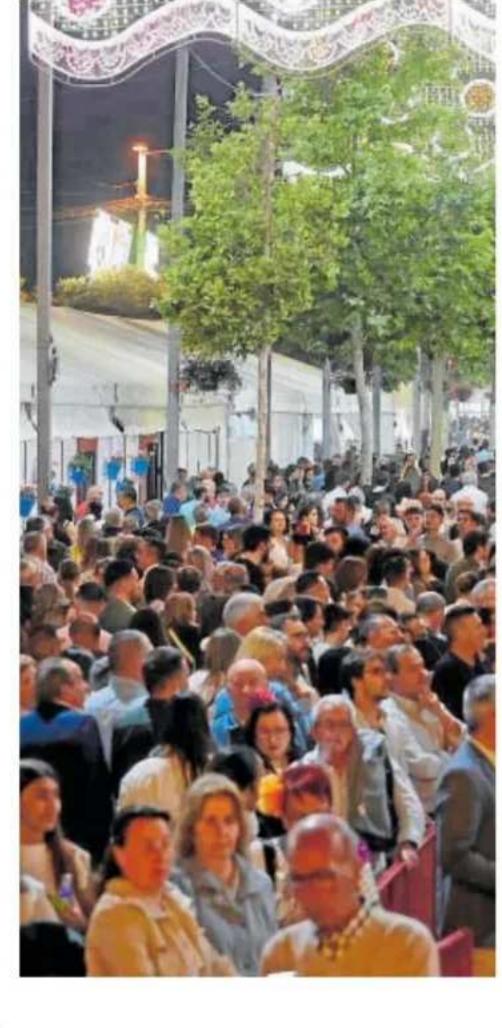

res». Otro de los aspectos que destacó este concejal de esta edición son «las instalaciones brutales, casi todas con accesibilidad para personas con movilidad reducida, con puntos violetas... ha sido una feria perfecta, unida al comportamiento cívico de los cordobeses que vienen a disfrutar».

Las cifras de visitantes a la Feria muestran, según Urbano, que ha habido «un incremento de media importante, muy grande, y más o menos con un aumento controlado de un 5 o 10 por ciento respecto al año anterior». En cuanto a la estética de las casetas, «todas están dentro de las categorías de las bases; ninguna de ellas tiene una estética que sea mala...lo que ocurre es que cada año el listón se sitúa más alto».

#### **Buen funcionamiento**

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Miguel Madruga, destacó el buen funcionamiento de las infraestructuras, como son «el suministro eléctrico, que más nos compromete, o el agua; por lo que en este área el balance de la Feria es muy positivo; hemos tenido más tranquilidad, con las las acciones que hemos ido cometiendo en el recinto ferial».

En este sentido, Madruga recordó que la red de alcantarillado se terminó y ahora están inmersos en el soterramiento del tendido eléctrico en el que ya trabaja la Gerencia, lo que va a dar la posibilidad de que las casetas enganchen con más facilidad y reducir costes ademas de ser más seguro y estéticamente más limpio». A esto hay que unir, apuntó Madruga, «el anun-

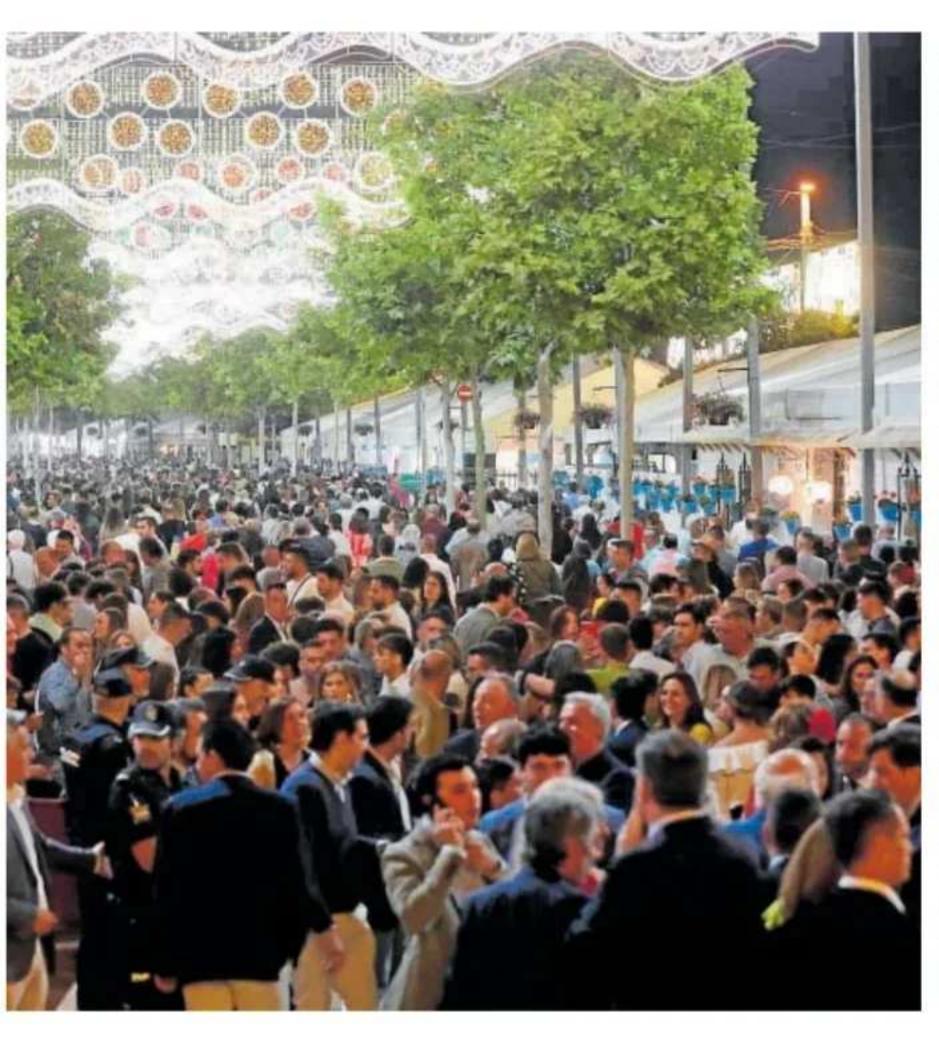

+info: cultura.cordoba.es

Entrada libre hasta completar aforo, salvo indicación.

Lugar: Museo Taurino

Aspecto que presentaba el recinto ferial del Arenal el día del alumbrado // VALERIO MERINO

cio hecho por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, de la cota cero para las casetas, que contarán con suelo de hormigón en las próximas ediciones; todo va a buen ritmo; es decir, el soterramiento estará listo para el año 26 y además, mejoraremos la capacidad eléctrica, con dos subestaciones, lo que da un plus de garantía y seguridad».

#### Los caseteros

En el lado de los caseteros, el presidente de las Casetas Tradicionales, Javier González Aguilar, señaló que este año, efectivamente se ha visto más público en la Feria, como ha constatado tanto el Ayuntamiento como Sadeco, sobre todo el primer fin de semana, en lo que también ha influido que la buena climatología.

Desde las Tradicionales su portavoz pidió al Ayuntamiento la definitiva regulación urbanística del recinto ferial, con una calificación adecuada; la cota cero; el soterramiento de los cables; la mejora del pavimento de la feria; y reordenar la localización de algunas casetas.

Como aspecto negativo, González lamentó el mal aspecto de la calle de Enmedio, «con falta de decoración y estética que desluce mucho la Feria y las casetas que se han convertido en comederos y la decoración de ristras de chorizo no es lo mejor; seguimos teniendo falta de sombra que sigue siendo muy necesaria y hay que mejorar el paseo de caballos y su acceso a otras calles».

En cuanto al transporte a la Feria, González de Aguilar apuntó que se podría buscar convenios con los taxi de la provincia para esos días de máxima afluencia o reforzar Aucorsa evitando cuellos de botella. El tema del parking habría que buscar la fórmula para pagar de otra manera y que no se produjeran atascos.

El presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, señaló que la feria ha sido bastante buena con afluencia de público todos los días, aunque admitió que «el sábado primero la Feria colapsó, no tenía capacidad para tantas personas, costaba encontrar sitio donde comer y la situación llegó a ser desbordante». También el tiempo ha ayudado a aumentar las visitas, apostilló.

«El problema del parking y los autobuses habría que llevarlo al equipo de Gobierno, porque ha sido evidente pero es complicado». Además, Rosero recordó que está pendiente la cota cero, pero aun así «el montaje sigue siendo caro y habría que volver a pensar en colocar más sombra no solo dentro sino en los accesos del Puente o Campo de la Verdad para llegar a pie».

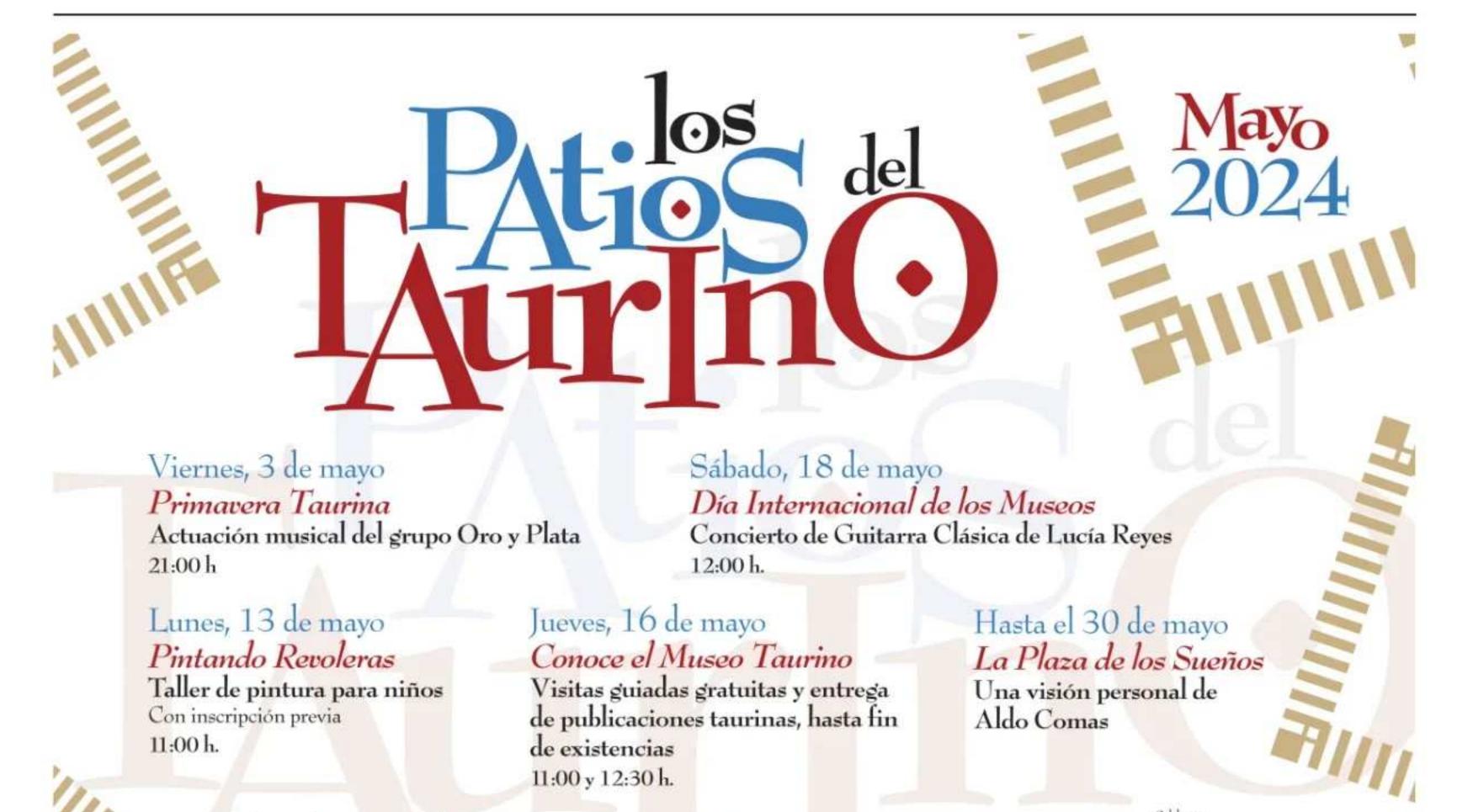

CORDEBA

14 CÓRDOBA

# El Gobierno afirma ahora que Transición Justa colaborará en la planta potabilizadora de Belmez

Sacude otra inversión de bombeo en La Colada porque dice que Diputación no ha pedido su financiación

J. GÓMEZ CÓRDOBA

El Gobierno de España ha vuelto a dar un giro de guion a su política en la gestión del problema del agua en el Norte de Córdoba, ya que las comarcas del Guadiato y Los Pedroches han pasado un año sin agua potable, de la que disponen de nuevo desde hace un mes gracias, principalmente, a las lluvias de marzo. Asegura ahora, en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, que en sus previsiones está la firma de un convenio para colaborar con la financiación de la nueva planta potabilizadora de Sierra Boyera (Belmez).

#### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 2024

AMBULANCIAS CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA A14360424 Ctra. Aeropuerto, Km 2,3

Córdoba (14004)

En Córdoba a 22 de Mayo de 2024-Estimado Socio:

Por la presente le convoco a la JUNTA GENERAL. ORDINARIA de socios que tendrà lugar el próximo dia 28 de Junio de 2024, a las 10:00 horas de su mañana en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2024 a las 10:00 horas de su mañana en segunda convocatoria, ambos días se celebrará en el salón de actos de las instalaciones sitas en la

Carretera del Aeropuerto, Km 2.300, del término municipal de Córdoba.

T.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio
 2023, para su aprobación si procede.

 Propuesta de aplicación del resultado (distribución de beneficios) del ejercicio 2023, y aprobación de la gestión social, si procede.

 Modificación estatutaria. Se propone la modificación del segundo parrafo del art. 13 de los estatutos, mediante la siguiente redacción:

Nueva redacción del art. 13 segundo párrafo de los estatutos:

"La convocatoria se efectuará mediante envio por burofax o bien por entrega personal al socio distribumente firmada por ésta o bien por cualquier otra forma en la conste fehaciente la recepción de la misma"

Sobre este particular, se informa a todos los socios que tienen su derecho a examinar en el domicilio de la empresa, el texto integro de la modificación propuesta, así como el informe justificativo de la misma, igualmente tienen derecho a una copia o envio de dichos documentos.

4.- Ruegos y preguntas

5.- Elaboración del acta de la presente asamblea para su aprobación si procede y firma de la misma.

Se hace constar expresamente el derecho de información del que disponen todos los socios a tenor del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Convoca:

D. Juko Jose del Castillo Ruano Administrador Único Hay que recordar que la ministra Teresa Ribera, ahora cabeza de lista socialista en las Elecciones Europeas, omitió la posibilidad de financiar o ejecutar esta obra en un encuentro espontáneo con la plataforma 'Agua Ya' en febrero. Contradecía lo que apenas unas semanas antes había afirmado la subdelegada, Ana López, que el Ejecutivo central financiaría con cinco millones esta nueva planta potabilizadora.

Ahora, afirma que «el Instituto para la Transición Justa tiene entre sus previsiones la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Diputación de Córdoba con el objetivo de llevar a cabo la actuación denominada 'Mejora de la garantía de abastecimiento de la zona Norte de la provincia Córdoba: Valle del Guadiato y Los Pedroches'». Añade que el objetivo de esta actuación es «la modernización de las instalaciones de la ETAP de Sierra Boyera y el incremento de su capacidad de tratamiento hasta los 900 litros por segundo», con un presupuesto estimado de 5 millones de euros. Por último, detalla que el proyecto «se encuentra en fase de actualización» y «pretende incrementar la capacidad de tratamiento de agua y mejorar la eficiencia de las instalaciones de la planta, para reducir costes y consumo de agua».

#### Otra obra en La Colada

No se queda ahí. El Gobierno, en otro alarde de sacudirse su responsabilidad en esta crisis que no está exenta de repetirse en el futuro, ha responsabilizado a la Diputación, a pesar de su inversión de cuatro millones junto a la Junta para potabilizar el agua de la zona, de no haber mostrado interés para suscribir un convenio con Acuaes (gestora del agua nacional) para financiar una estación de bombeo que evite que el agua que llega a La Colada desde el arroyo Guadarramilla esté contaminada.

En la respuesta, el Gobierno asegura que el «proyecto de construcción de una estación de bombeo que impidiera la desembocadura directa de las aguas del Guadarramilla en el embalse de La Colada requiere la previa suscripción de un convenio de financiación con los usuarios de la infraestructura, gestionada por la sociedad mercantil estatal Acuaes, para la recuperación de la inversión», que son la Diputación de Córdoba y la Entidad de Derecho Público de Castilla La Mancha, pero que «hasta la fecha ninguno de ellos ha mostrado su voluntad de suscribir el mencionado convenio de financiación para las obras» de esta estación de bombeo, siendo ésta la «razón por la cual no ha podido ser ejecutada por Acuaes».



TRIBUNA LIBRE

MARÍA JESÚS BOTELLA

### Exageración y populismo

Es falso que el Hospital de Peñarroya se esté desmantelando

UISIERA dirigirme hoy a todos los cordobeses para trasladarles mi opinión sobre ciertos hechos que están sucediendo en la comarca del Guadiato. Ciertamente, hace mucho que no escribo, pero en esta ocasión siento la necesidad de expresar lo que a mi parecer está siendo un ataque frontal y voraz del PSOE e IUCA a la sanidad pública y a los profesionales que en ella se dejan la piel cada día.

No todo vale en política, y mucho menos cuando el objetivo es infundir miedo en la población. Esta confrontación política lamentable, que busca sólo hacer daño a los trabajadores de la salud del Hospital Valle del Guadiato de Peñarroya y a los propios vecinos de la comarca, nos debe llevar a la reflexión. La sanidad no debería ser un arma arrojadiza para hacer política. Por eso, ahora más que nunca, es necesario un Pacto nacional, regional y local por la Sanidad. El PP lo ha propuesto en numerables ocasiones al Gobierno de España. Es fundamental que todas las comunidades autónomas mantengan un diálogo sosegado, dejando a un lado los intereses partidistas, para poner sobre la mesa medidas contundentes que redunden en una mejor sanidad pública.

El único propósito que debe guiarnos a los responsables políticos es la mejora de los servicios públicos. Arrimar el hombro en lugar de remar en la dirección contraria. Cuando las instituciones públicas vamos juntas, unidas por el objetivo común de mejorar la calidad de nuestros servicios, llegamos más lejos. Es ese, el bienestar común, y no otro, lo que debe movernos en política.

Tanto en el Guadiato, como en el resto de la provincia, la asistencia sanitaria está garantizada a todos los niveles asistenciales, ya sea de urgencia o programada. Cualquier persona que requiera de una atención urgente, una consulta especializada, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica, se va a realizar. En el Hospital de Peñarroya, en el de Pozoblanco o en el Reina Sofía. De hecho, los tiempos de espera para una consulta o una cirugía en la provincia de Córdoba son los más bajos de toda Andalucía.

Es absolutamente falso que el Hospital de Peñarroya se esté desmantelando, y tanto el PSOE como IUCA lo saben. El 20 de mayo se le trasladó esto mismo a los alcaldes del Guadiato —Peñarroya, Fuente Obejuna y Belmez—, dimos explicaciones y se despejaron las dudas. Sin embargo, no tuvieron ningún reparo en continuar enfangando, en seguir alimentando la inquietud en estos municipios, en volver a despreciar el trabajo de los profesionales que a diario atienden en las Urgencias, realizan pruebas diagnósticas, pasan consulta y operan.

Y todo ello, operar, ver a sus pacientes, atender lo urgente, en medio de un ruido malintencionado e insensible que no ayuda, en absoluto, a crear el ambiente de respeto y consideración que todos deseamos.

No queremos que nuestros profesionales se marchen ante esta situación de desasosiego. Existe un grave déficit de médicos a nivel nacional. Incluso reconocido por el Gobierno del señor Sánchez por una errónea planificación. Si estos profesionales se van, difícilmente podremos cubrirlos. ¿Eso es lo que quieren los alcaldes del Guadiato? Hago, por lo tanto, un llamamiento a la calma, a la moderación y al diálogo.

El Hospital del Guadiato ya hace cada día encaje de bolillos para sacar adelante las consultas y las cirugías. Nunca hemos negado esta situación. Y desde aquí, agradecemos el compromiso de los profesionales que se desplazan desde Pozoblanco y del Reina Sofia para cubrir las necesidades.

La comarca del Guadiato es una zona de difícil cobertura, ahora y hace quince años. Estamos trabajando precisamente para cubrir todos estos déficits, sin olvidar, insisto, que el mayor de los problemas que es la falta de médicos en toda España. No es una situación sobrevenida, ya ocurría antes. Y esto bien lo saben PSOE e IUCA.

Utilizan la sanidad pública, sin ningún pudor y sin ningún género de duda, para tapar sus silencios ante cuestiones claves para la provincia, como la necesidad de convertir la N-432 en autovía, de obtener más potencia eléctrica o ante la conexión de Sierra Boyera con Puente Nuevo.

Traspasar los límites en política no beneficia a nadie. Y tengo que aclarar que la mentira, la confrontación, la exageración y la doble vara de medir no van conmigo. Ahí no me van a encontrar. Como delegada de Salud en Córdoba estoy dispuesta a seguir hablando con todos, como siempre he hecho: alcaldes, asociaciones y los propios vecinos. Desde la cercanía, el diálogo y el respeto. Somos servidores públicos y, como tal, nuestro único fin debe ser el bienestar de los cordobeses. Y ahí siempre me van a encontrar.

María Jesús Botella es delegada de Salud de la Junta en Córdoba



# Bajan los perceptores de los subsidios agrarios

La reducción de la mano de obra como consecuencia de las bajas cosechas reduce los beneficiarios en la provincia

PABLO CRUZ CÓRDOBA

URANTE casi 40 años las ayudas a los trabajadores agrarios han jugado un importante papel para el mantenimiento de la población en los núcleos rurales de Córdoba. El motivo de la existencia de estas prestaciones es la variabilidad y la periodicidad de las campañas agrícolas. De este modo, estas ayudas sirven para que los trabajadores del campo tengan algún ingreso en las épocas en las que no hay actividad en las explotaciones, al mismo tiempo que el Gobierno se reserva la facultad de relajar las condiciones para su obtención ante la posibilidad de que las cosechas sean inferiores a lo normal, algo que ha ocurrido este año.

Hay dos vías para tener acceso a este apoyo económico, que está reservado para las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. Por un lado, está pensado para los eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social. Es el subsidio agrario en sí. La otra modalidad es la renta agraria, reservado en este caso para los empleados agrícolas de más de 52 años. El principal requisito para poder recibir estas ayudas es el cumplimiento de 35 peonadas en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo. Este número fue reducido la semana pasada por el Gobierno central a 10 debido a las bajas cosechas que se están registrando este año en distintos cultivos, como es el caso del olivar y de los cítricos, entre otros.

Al hacer un análisis retrospectivo de este aspecto, se observa que el número de perceptores de estas ayudas Asaja no entiende la paga «con una tasa de paro del 14%»

La decisión del Gobierno de reducir las peonadas para poder acceder a los subsidios agrarios ha sido muy bien recibida tanto por el PSOE como por CCOO. Desde Asaja también apoyan esta medida, pero con matices. Su máximo responsable a nivel provincia, Ignacio Fernández de Mesa, apuntó que «vemos positiva cualquier actuación que se adopte para mejorar la situación de los trabajadores del campo». Sin embargo, «no entendemos este tipo de decisiones con una tasa de paro del 14 por ciento y haciendo falta mano de obra en la agricultura», según remarcó el dirigente. En su opinión, «habría que buscar fórmulas para incentivar a las personas a trabajar y no a cobrar un subsidio».

ha ido descendiendo con el tiempo. Concretamente, en febrero de este año (últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo y Economía Social) la cifra de beneficiarios cordobeses del subsidio o de la renta agraria se situaba en los 22.703. Son 4.913 menos que una década antes, lo que en términos relativos supone un descenso del 17,8 por ciento.

Esta tendencia a la baja es más acuciante en el caso del subsidio agrario, capítulo en el que se cuenta con estadísticas más actualizadas. A finales de abril eran 12.577 los cordobeses que trabajaban en el sector primario y que tenían derecho a esta prestación. En las mismas fechas de 2014 la cuantía ascendía a 19.257, es decir, 6.680 más que en a día de hoy. Esto representa una disminución del 34,6 por ciento. Destaca el hecho de que tres de cuatro perceptores de estas ayudas son mujeres y que apenas un 1,6 por ciento son extranjeros.

#### Comparativa andaluza

Córdoba es la segunda provincia con el mayor número de beneficiarios del subsidio agrario, únicamente superada por Sevilla, donde se contabilizan 18.262. El gasto público que conllevan estas prestaciones en Córdoba alcanzaron los 7,31 millones de euros el mes pasado, mientras que en Andalucía y en Extremadura la cifra total ronda los 45 millones. Al vincular este dato con el número de perceptores se conseguir conocer la cuantía medía, que en el caso de Córdoba se situó en los 581,21 euros, apenas un euro menos que la media nacional.

El presidente provincial de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, indicó que el motivo principal de que haya menos personas que cobran las ayudas agrarias es consecuencia directa de la caída de la disponibilidad de mano de obra en el campo. «Muchas personas que trabajaban hace algunos años en el sector primario se han desplazado a otros sectores productivos, lo que provoca que ahora estemos viviendo un momento de escasez de gente para las labores agrarias, algo que se ha puesto de manifiesto en las últimas campañas del olivar, de los cereales y de los ajos», destacó el dirigente.

Según afirmó, «nos encontramos con verdaderos problemas para en-

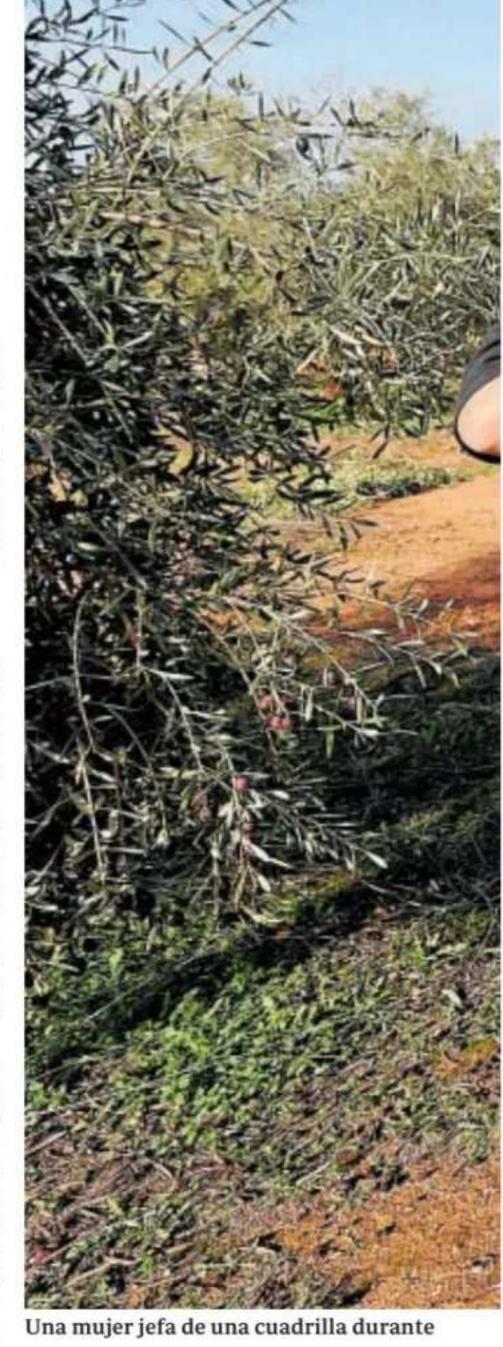

Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con más trabajadores que cobran ayudas agrarias, con 22.703 a finales de abril



LA TRILLA

JUAN QUINTANA

#### Veterinario de explotación, voluntario

En las últimas semanas, el tema del veterinario de explotación ha estado en el centro de atención del sector ganadero en España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado una serie de medidas relacionadas con esta figura, y la comunidad ganadera está debatiendo sus implicaciones.

Pero ¿qué es el veterinario de explotación? Es un profesional que supervisa la salud y el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas. Su papel es crucial para garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria, pero la forma de articularlo y combinarlo con el modelo actual, también garantista, ha generado tensiones en el sector.

Hay que recordar que la presencia del veterinario de explotación obligatorio se reguló en un real decreto a mediados de 2023, y en este mes de mayo habría sido de facto obligatoria su contratación en todas las explotaciones. Sin embargo, se ganó el envite en el último minuto, con el cambio de posición del MAPA, debido a la intensa y razonada oposición del sector, y ahora esta figura pasa a ser voluntaria. Las explotaciones ganaderas podrán decidir si designan o no a un veterinario para su supervisión. Esta medida busca simplificar la carga administrativa y reducir costes para los ganaderos.

Las organizaciones profesionales agrarias celebran la voluntariedad, pero algunas piden la eliminación total de esta figura y continuar con el modelo de seguimiento veterinario existente hasta la fecha. Argumentan

que este nuevo rol no se traduciría necesariamente en mejoras sanitarias y de bienestar animal, y que su presencia no es esencial para todas las explotaciones. La realidad es que todavía hay que ver cómo se regula, porque en esos pequeños detalles es donde se verá la eficacia y el sentido de la medida, aun siendo voluntaria.

En definitiva, el debate continúa, la flexibilidad otorgada a las explotaciones puede mejorar la rentabilidad, pero también plantea desafíos. La balanza entre obligación y voluntariedad se inclina hacia la flexibilidad, pero la responsabilidad de cuidar a los animales y garantizar la calidad de los productos sigue siendo primordial.



la recolección de la aceituna esta campaña en Puente Genil // VALERIO MERINO

contrar personas dispuestas a trabajar en la agricultura, algo que será aún más evidente en las próximas campañas de cultivos permanentes con mejores cosechas previstas que el año pasado gracias a las lluvias de primavera». Precisamente, la patronal ya ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de la Comisión de Flujos Migratorios para la adopción de medidas extraordinarias ante esta falta de mano de obra. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber recogido el guante a esta petición, aunque todavía no se ha anunciado una fecha para que se celebre esta reunión.

En una misma línea, la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, apuntó que «llevamos varios años de sequía y, en consecuencia, de merma de las cosechas de los llamados cultivos sociales, entre los que se encuentran las hortalizas y el olivar tradicional, lo que provoca que muchas personas opten por otras actividades productivas ante la falta de trabajo en el campo». Del mismo modo, la dirigente agraria indicó que, en el caso del sector oleícola, «cada vez se impone más el superintensivo, con una mayor mecanización y una menor demanda de mano de obra».

#### Lonja agraria

#### Aceites

El aceite de oliva virgen extra cotizó a 790 euros por cada cien kilos. El aceite de oliva virgen se quedó en 735 mientras el virgen lampante se situó en los 715 euros. En relación al virgen extra ecológico, se cotizó a 855 euros. Por su parte, el aceite de oliva refinado ha tenido un valor de 735 euros. Además, el aceite de orujo crudo se vendió a 302 euros durante esta semana en la lonja y el refinado, a 410 euros.

#### Bovino

Los terneros de frisona machos cotizaron a 61,12 euros, siempre cada 100 kilos. Los cruzados al destete machos tuvieron un precio de 400 euros y en las hembras ese valor se situó en 299. En cuanto al bovino para sacrificio, el cruzado de añojo se quedó en los 318 euros en los machos y en 300 en las hembras. Por su parte, las vacas cruzadas alcanzaron los 145 euros y las frisonas los 138, mientras que los toros se vendieron a 158.

#### Ovino

Los corderos merina lechal se cotizaron a 555 euros los 100 kilos y a 482 la pascual.

#### Porcino

Los lechones ibéricos puros al destete para engorde cotizaron a 495 euros —todos los importes por 100 kilos—. En el porcino para sacrificio, los cerdos ibéricos de cebo de campo se vendieron a 282 euros, mientras que los porcinos ibéricos cruzados, también de cebo de campo, se situaron en 272 euros.



#### Agricultura



Visita de los socios de Wikifarmer, Peter Sagkos e Ilias Sousis, a Sevilla la semana pasada // м. с.

# El 'Amazon' del sector agrario llega a la producción andaluza

 Wikifarmer facilita las transacciones entre los agricultores y las empresas

N. ORTIZ CÓRDOBA

Wikifarmer, la «plataforma que reconfigura la agricultura», aterriza en España con el objetivo de convertirse en un referente para el sector, algo que ya ha logrado en Grecia, país donde se creó.

En concreto, fue Peter Sagkos, ingeniero agrónomo de profesión, el que se decidió a crear una fuente de información para todos aquellos que le transmitían sus consultas. Con la ayuda de Ilias Sousis, directivo en Google durante más de una década y experiencia en la implantación de Youtube en Grecia, fundaron la plataforma que ahora se instalará en Sevilla, donde está la gran parte de su plantilla en España. Además, también contará con presencia en Valencia. El ejecutivo sevillano Miguel Colmenero es su responsable en España y el encargado de los primeros pasos de su expansión.

Wikifarmer tiene dos facetas. Por un lado, sirve como base de datos e información para cualquier integrante del sector agrario. De hecho, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) la calificó en 2017 como «la Wikipedia de la agricultura». Por otro lado, como 'marketplace', está pensado para que los agricultores puedan vender sus productos directamente a las empresas, de tal forma que se reduzca, e incluso minimice, el número de intermediarios y, por
ende, optimice las ganancias para el
productor.

Este 'marketplace' agrícola, directo del agricultor a los mayoristas, pretende poner a disposición de los agricultores, envasadores y el resto de operadores una plataforma para facilitar los procesos de compraventa. «Esto permite mejorar márgenes comerciales y generar más valor para todas las partes», afirman sus responsables.

Se trata de una empresa pionera en

España, ya que la competencia que existe es a nivel europeo. En concreto, la startup de origen griego, a través de acuerdos con diferentes 'venture capitals', ha alcanzado ya una financiación superior a los 7,5 millones de euros.

«Hemos dado el primer paso de una startup, saliendo a cotización», apunta satisfecho Manuel Vila, director financiero de Wikifarmer en España. El siguiente paso, salir a serie A, lo afrontará próximamente.

«El objetivo es crear un Hub B2B 'business to business' mediterráneo, que una a productores locales con el resto de negocios», detalla Vila. Hasta ahora, según los datos esgrimidos durante su presentación en España, Wikifarmer ha ayudado a más de 22 millones de agricultores de más de 195 países a encontrar información que necesitan, y a vender a 7.000 clientes 'B2B'.

Según detallan los impulsores de la plataforma, el fin último es optimizar comercialmente al sector. «La cadena de suministro agroalimentario sigue teniendo demasiados intermediarios», destacan.

A partir de sus cálculos, los productores sólo reciben una media del 20% de la cadena de valor, aunque producen la parte más importante de ella. Los agricultores, insistían en la presentación española del proyecto, disponen de poco capital para financiar el comercio, y temen ser responsables del transporte. Por otro lado, en cuanto a la compra, se trata de un proceso «complicado» por el riesgo de fraude y la falta de confianza. «Esto lleva a que sea caro, lento e improductivo negociar con varios proveedores para distintos productos», aseguran desde Wikifarmer.

#### Ejemplos prácticos

Ante este escenario, la plataforma propone una solución dividida entres pasos. El primero, centrado en educar, o perfeccionar, las técnicas de producción utilizadas por los agricultores. Para ello, la parte de biblioteca de Wikifarmer (a lo Wikipedia), consta de definiciones, guías y ejemplos prácticos sobre cómo implementar técnicas sostenibles. En total, más de tres millones de palabras traducidas a 17 idiomas y elaboradas por profesionales universitarios, centros de investigación e ingenieros agrónomos.

El segundo paso es darle la oportunidad a los agricultores de vender directamente a compradores a precios más justos. «Proporcionamos una serie de herramientas y un panel de control para los productores que les permite comercializar fácilmente su producto, además de darle oportunidades de promoción para su mercado objetivo y mejorar los beneficios, que pueden subir hasta un 300%», afirman.

Y, por último, en el tercer paso, los compradores, que pueden «adquirir productos de forma segura, transparente y eficaz» y hacerlo, además, con garantía y condiciones especiales de crédito y financiación (tras un control de crédito favorable, los clientes pueden pagar hasta 90 días después de su pedido), herramientas de negociación para obtener mejores precios y seguridad.

En cuanto al transporte, Wikifarmer permite que los pedidos de distintos productores puedan incluirse en un solo envío con la intención de unificar costes y optimizar la operación comercial.

Respecto a los ya registrados en la plataforma, hay productores dedicados al aceite de oliva, a las hortalizas, el queso, la carne o las frutas. Y, respecto a los compradores, principalmente son mayoristas, importadores y exportadores, y unidades de producción de alimentos.

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

29 de mayo

Córdoba (16466365, 16466675): 08:00 a 14:00 av de chinales, poligono chinales s/n (16342679, 16342723, 16342861): 08:00 a 18:00 bo las palmeras, c patio pico de almanzor, c pico de veleta, las palmeras

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840

#### « El queso y el barbecho para mayo estén hechos»



Día 23 de mayo Nace a las 15:53 horas.

Día 30 de mayo

Nace a las 19:12 horas.

Meteorólogo





#### 38 grados o más

Semana marcada por la presencia del Anticición Atlántico de poca extensión e intensidad al sur de las Azores, que garantiza la estabilidad atmosférica en el sur peninsular. A mediados de la semana el anticición se desplazará hacia el norte permitiendo la llegada de una lengua de aire frio en las capas medidas de la troposfera, que traerá una ligera inestabilidad posiblemente a la mitad oriental de la región.

Con esta situación de lunes a jueves predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con alguna nubosidad matinal de lunes a martes en el Estrecho, donde

AGUA EMBALSADA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

pueden caer algunas gotas y nubosidad de evolución diurna en las sierras más orientales donde podrá caer algún chubasco disperso y ocasional. De viernes a domingo seguirán los cielos poco nubosos, pero puede que se formen nubes de desarrollo en la mitad oriental que podrían incluso dejar algún chubasco con tormenta.

El viento será muy flojo y de dirección variable o encalmado con brisas en las costas. En el Estrecho alternará entre Levante y Poniente moderado en la segunda mitad de la semana. Las temperaturas diurnas subirán unos 5 grados de miércoles a jueves, ascenso que perderán el viernes. Las nocturnas harán lo mismo. pero en menor cuantía. RESUMIENDO, ascenso aunque transitorio de unos 5 grados, que llevará las máximas a superar los 38 o 39 grados.





11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

#### DATOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (19 a 25 de mayo de 2024)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

|                    | Semana   | Acumulada desde |                    | Exceso  | Temperaturas |      |      |
|--------------------|----------|-----------------|--------------------|---------|--------------|------|------|
|                    | anterior | (01/09)<br>Real | (2023)<br>  Normal | Déficit | %            | Min. | Máx. |
| Cádiz              | 0.0      | 327             | 578                | -248    | 57           | 15.5 | 26.1 |
| Algeciras          | 0.0      | 196             | 962                | -764    | 21           | 12.9 | 27.3 |
| Grazalema          | 0.0      | 2283            | 2021               | 307     | 115          | 5.6  | 26.9 |
| Jerez              | 0.0      | 497             | 611                | -113    | 82           | 8.8  | 31.9 |
| Rota               | 0.0      | 424             | 518                | -93     | 82           | 13.8 | 27.7 |
| Tarifa             | 0.0      | 513             | 674                | -152    | 77           | 13.7 | 22.4 |
| Córdoba            | 0.0      | 595             | 581                | 14      | 102          | 9.1  | 34.3 |
| P. Bembézar        | 0.0      | 601             | 592                | 10      | 102          | 7.9  | 33.6 |
| Doña Mencía        | 0.0      | 544             | 543                | 1       | 100          | 10.9 | 31.0 |
| Fuente Palmera     | 0.0      | 655             | 536                | 119     | 122          | 11.3 | 33.8 |
| Hinojosa Duque     | 0.0      | 486             | 415                | 70      | 117          | 6.0  | 32.7 |
| Montilla           | 0.0      | 481             | 520                | -39     | 92           | 8.5  | 32.7 |
| Montoro            | 0.0      | 526             | 536                | -10     | 98           | 9.5  | 36.0 |
| Sta. Mª Trassierra | 0.0      | 810             | 760                | 50      | 107          | 9.7  | 31.6 |
| Villanueva         | 0.0      | 523             | 478                | 45      | 109          | 7.7  | 31.3 |

|                      | Semana Acumulada desde (01/09/2023) |      | Exceso  |         | Temperaturas |      |      |
|----------------------|-------------------------------------|------|---------|---------|--------------|------|------|
|                      | anterior                            | Real | (Normal | Déficit | %            | Min. | Máx. |
| Huelva               | 0.0                                 | 501  | 484     | 23      | 105          | 11.6 | 26.1 |
| Alájar               | 0.0                                 | 990  | 1121    | -120    | 89           | 8.8  | 31.1 |
| Ayamonte             | 00                                  | 418  | 502     | -82     | 84           | 13.1 | 29.4 |
| El Granado           | 00                                  | 436  | 512     | -74     | 86           | 10.7 | 26.7 |
| Palma del Condado    | 0.0                                 | 717  | 630     | 96      | 115          | 10.1 | 32.6 |
| Tharsis «Minas»      | 0.0                                 | 597  | 579     | 30      | 105          | 9.2  | 31.2 |
| Valverde Camino      | 0.0                                 | 689  | 723     | -24     | 97           | 8.7  | 32.6 |
| Zalamea la Real      | 0.0                                 | 630  | 672     | -30     | 96           | 6.2  | 32.0 |
| Sevilla              | 0.0                                 | 516  | 536     | -19     | 96           | 10.7 | 33.0 |
| Écija                | 0.0                                 | 418  | 529     | -111    | 79           | 9.5  | 34.4 |
| Gines                | 0.0                                 | 459  | 626     | -167    | 73           | 11.8 | 33.6 |
| Lora del Río         | 0.0                                 | 474  | 497     | -23     | 95           | 11.3 | 33.2 |
| Marchena             | 0.0                                 | 396  | 463     | -68     | 85           | 14.0 | 32.9 |
| Marón                | 0.0                                 | 498  | 552     | -54     | 90           | 10.4 | 33.3 |
| Cazalla de la Sierra | 0.0                                 | 987  | 771     | 216     | 128          | 5.0  | 31.0 |
| Pilas                | 0.0                                 | 659  | 543     | 116     | 121          | 9.2  | 32.2 |
| Ceuta                | 0.0                                 | 566  | 548     | 18      | 103          | 15.7 | 26.4 |

| Cotizaciones en origen                                                                                                                                                                                              | euros / kilo             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Naranja Navel Powell 1*                                                                                                                                                                                             | S. O.                    |
| Naranja Navel Powell 2°                                                                                                                                                                                             | 0,19-0,22                |
| Naranja Valencia Delta 1°                                                                                                                                                                                           | 0,22-0,25                |
| Naranja Valencia Delta 2*                                                                                                                                                                                           | 0,19-0,22                |
| Naranja Valencia Barberina 1°                                                                                                                                                                                       | S. O.                    |
| Naranja Industria Grupo Navel                                                                                                                                                                                       | 0,18-0,20                |
| Naranja Industria Grupo Blanca                                                                                                                                                                                      | 0,18-0,20                |
| La última sesión de esta campaña estuvo<br>como el resto de la temporada, por la ent<br>naranja de fuera de la Unión Europea, po<br>de Egipto, quedando poca fruta en el can<br>Fuente: Cámara de Comercio y Asaja. | rada de<br>rincipalmente |
| La mesa de citricos que tuvo lugar el 21<br>Fue la última sesión de esta campaña.                                                                                                                                   | /05/2024.                |



CADA JUEVES EN TU MAIL, UN APERITIVO DISTINTO





# Solo el 1,5% de las viviendas son turísticas

En la región hay un parque de 4,6 millones de viviendas de las que el 14% están vacías y el 9% tiene un uso esporádico por sus propietarios

en Andalucía

► Hay un 40% de viajeros en la comunidad que se desplazan a este tipo de oferta de alojamiento

J. J. MADUEÑO MÁLAGA

los últimos años Andalucía ha experimentado un fuerte crecimiento en viviendas turísticas, alojamientos flexibles y alternativos ocupados en su mayoría por un cliente nacional. El cambio de regulación de 2022 hizo que se dispararan las licencias. El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que a finales de 2023 que la región habían aumentado un 12,7% en este tipo de alojamientos. Había casi 9.000 viviendas más, por lo que superaba la media nacional un 9%. La Junta de Andalucía registra cada mes más de 1.500 nuevas licencias de este tipo. El parque llega ya a 117.000 viviendas turísticas con un 656.946 plazas. Sin embargo, la realidad es que pese a ese crecimiento, casi desmesurado, los alojamientos turísticos no son más de 1,5% del total de viviendas en la región. «El crecimiento viene motivado por la demanda. Es decir, tenemos un público, un viajero que quiere este tipo de alojamientos. Hay una estadística de un 40% de turistas que solamente viajarían a una vivienda turística. Si tuviesen que recalar en un hotel no vendrían a este destino, elegirían otro», afirma Juan Cubo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro).

Los datos de Avirato, uno de los mayores proveedores de software para la gestión de reservas, señalan que casi 600.000 personas se alojaron en apartamentos turísticos de Andalucía en el primer trimestre de 2024 a través de las aplicaciones que ellos gestionan. Esta empresa, además, ya empieza a ver patrones de retención de clientes. «Sobre el 30% de las personas que reservan apartamentos turísticos en Andalucía para unas vacaciones acaban volviendo al año siguiente al mismo lugar», afirma Héctor Tino, director general de Avirato. Una compañía que gestiona las reservas de casi un 20% de los alojamientos andaluces, donde se emplean a más de 4.000 personas prestando el servicio.

Desde la patronal del sector se explica que hay que pensar que estos alojamientos son una ventaja competitiva que en destinos donde han decidido prescindir de ella han perdido gran cantidad de turistas. «Somos una potencia turística y descartar este tipo de alojamientos sería un error bastante importante a nivel estratégico. La Administración lo está teniendo en cuenta y está haciendo una regulación para ordenar el sector, pero que no prohíbe ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, que lo que viene es a armonizar y a que haya una buena gestión» añade Cubo, que descarta que los apartamentos turísticos sean la causa de la masificación de algunos de los destinos.

#### Viviendas vacías

La asociación echa números. Según datos del INE el 14% de las 4,6 millones de viviendas en Andalucía están vacías y en desuso. Además, hay un 9% de ellas que se usan sólo de forma esporádica. Esto es cerca de un millón de viviendas que están vacías o con uso a tiempo parcial. La asociación apunta que en todo el parque andaluz hay solo un 1,5% que se está destinando a usos turísticos. «Se quiere hacer ver que ese 1,5% de viviendas generan masificación», lamenta el vicepresidente de AVVAPro. Cubo explica que el principal reto para los municipios de Andalucía es hacer frente a éstas viviendas vacías, que la mayoría se



#### El móvil como piedra angular del negocio de los alquileres vacacionales

Ahorrar tiempo, dinero y energía a la hora de gestionar es una de las grandes metas. Por eso, la semana pasada en Málaga, dentro del marco del Vitur Summit, uno de los principales protagonista fue el teléfono móvil. Las aplicaciones de reservas y, sobretodo, de gestión de los alojamientos fueron las protagonistas.

Algunas preparadas para gestión de todas las facturas de los alojamientos que puede gestionar una misma persona, en una simple aplicación está la luz, el agua, el gas o la electricidad. Aunando todas en un mismo operador y ahorrando tanto dinero como tiempo.

Aunque las más importantes son las de gestión, aquellas que no solo conectan con estas de facturas, sino que además permiten al administrador abrir y cerrar la vivienda desde el móvil con remoto, controlar los niveles de ruido, las alarmas, los riegos, la limpieza y hasta el cálculo de cuánto debe cobrar en cada momentos por la ocupación de cada vivienda.

ANDALUCÍA 21

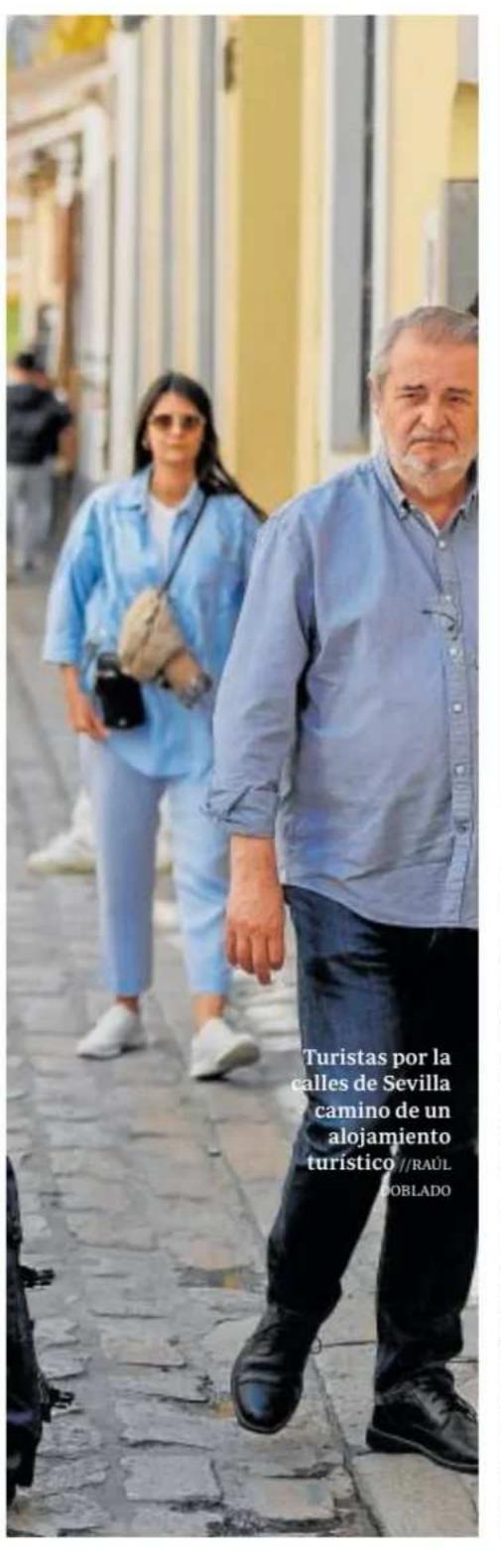

## El llenado de piscinas salva 5.000 millones de euros este verano en Málaga

J.J.M MÁLAGA

La Junta de Andalucía ha autorizado de forma definitiva el llenado de piscinas privadas. Una decisión que no sólo sirve para tener contentos a los turistas o para sofocar el calor en un verano que se promete intenso, sino para salvar una factura de casi 5.000 millones de euros. Y eso solo en la provincia de Málaga.

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) cifró en 4.834 millones de euros el impacto económico negativo que supondría este verano (junio, julio, agosto y septiembre) la prohibición del llenado y rellenado de agua de las piscinas privadas de los alojamientos turísticos de la provincia, tanto en la costa como en interior, donde las temperaturas son aún más elevadas.

Además, tasó también que la pérdida de viajeros durante estos cuatro meses podría alcanzar la cifra de
2,8 millones. Y eso, según afirman,
con una estimación «conservadora».
Por todo ello, AVVAPro se reunió con
la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga para transmitirle la
preocupación del sector ante esta
posibilidad. Es ahí donde mostró la
disposición de los alojamientos turísticos a trabajar en las líneas que
fueran necesarias para alcanzar la
mejor de las soluciones.

Se trataba de salvar la actividad en Málaga de 25.219 alojamientos, que tienen un total de 151.990 plazas, según datos del Registro de Turismo de Andalucía (RTA).

Fueron escuchados. Esta semana la Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas aprobó las peticiones de autorización de piscinas privadas para el Campo de Gibraltar, Málaga Capital, la Axarquía y la Costa del Sol Occidental, solicitadas por sus respectivos operadores del agua, Arcgisa, Emasa, Axaragua y Acosol.

En el caso de las tres empresas malagueñas se le dio también una resolución favorable a permitir duchas en establecimientos deportivos y piscinas, así como la de las Emasa y Axaragua para personas con movilidad reducida en las playas. No en la Costa del Sol. La decisión adoptada en la reunión responde al cambio de estado de la cuenca y entrará en vigor el próximo 1 de junio.

concentran en las provincias de Almería, Jaén, Granada y Málaga.

El 75% se encuentran en los pueblos (52.439 viviendas). Casi el 40% en municipios de menos de 50.000 habitantes y en las ciudades de costa. Sólo en 2022 se alojaron cerca de 4,5 millones de visitantes en apartamentos y viviendas turísticas de la comunidad andaluza, que dejaron un ingreso de más de 4,2 millones de euros. La mayoría eran turistas nacionales.

#### Cliente nacional

Los datos de Averiato revelan que más del 67% de los usuarios de estos alojamientos proceden de otras partes de España, además suelen ser de proximidad. En el caso de Andalucía personas que se mueven entre provincias. El cliente alemán es el segundo del ránking. No llega al 4% de incidencia. El impacto de las Viviendas de Uso Turístico en España es de más de 20.000 millones de euros y Andalucía, con casi un 20% genera la mayor aporta-

#### Precios

El alquiler vacacional multiplica hasta por cinco y seis el beneficio que un propietario puede sacar a una vivienda

#### Nacional

El 67% de los viajeros que utilizan este tipo de alojamientos turísticos proceden de otras provincias de España

ción del país en este tipo de alojamiento, pero también problemas como es la subida de los precios de los alquileres en las zonas donde se agrupan varios apartamentos turístico.

Así como la imposibilidad de encontrar arrendamientos de larga temporada, porque es más rentable hacerlo como vacacional. «El alquiler turístico es cinco o seis veces más rentable que el arrendamiento de larga estancia, por eso muchos propietarios optan por este modelo. Eso sube los alquileres en la zona y llega a desplazar a los residentes», añade Héctor Tino.

Además, existe el problema, sobre todo en las zonas de costa, donde los alquileres sólo son por nueve meses, evitando tener inquilinos en verano para aprovechar la subida de precios de esas fechas como destino vacacional. «En dos semana se paga lo mismo que en un mes durante el año», señala Tino. Eso crea la imposibilidad de alquileres de larga estancia. «Tampoco tienen otro remedio, debido a la inseguridad jurídica que sufren los dueños. Ahora los contratos no son de larga temporada para evitar que un inquilino que vaya a causar problemas no lo puedas de ninguna manera desahuciar de la casa. Eso también influye», concluye el vicepresidente de la asociación de viviendas turísticas.

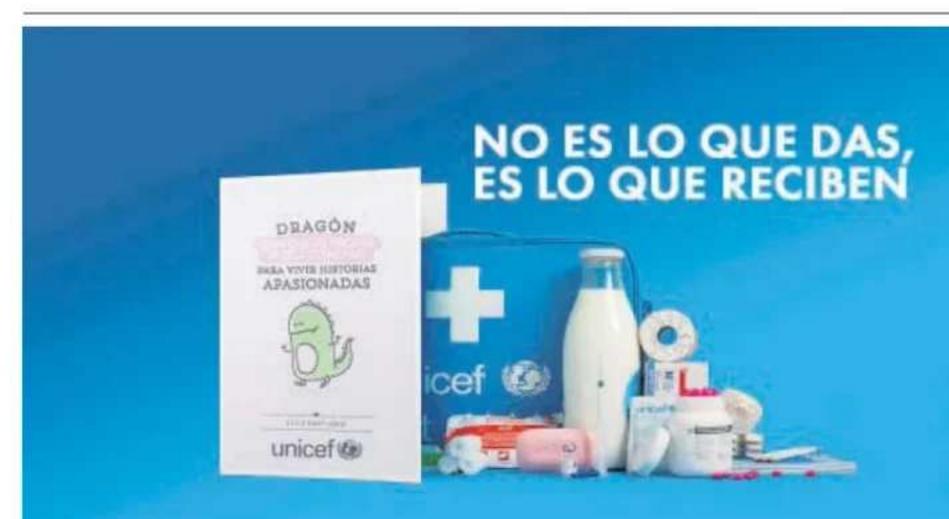

Cuando regalas a alguien una tarjeta
Regalo Azul de UNICEF, estás donando
en su nombre el suministro que tú elijas para
los niños que más lo necesitan: alimentos, vacunas,
pastillas potabilizadoras, material educativo ...
y úse, es el verdadero regalo.



22 ANDALUCÍA LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 ABC

#### MÁLAGA

#### La Junta, la FAMP y la CEA se reúnen este lunes para abordar la tasa turística

#### S.A. MALAGA

La Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tienen previsto reunirse este lunes, 27 de mayo, en la capital malagueña para debatir sobre la posible imposición de una tasa a los turistas que visiten la comunidad.

Al encuentro asiste el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; el presidente de la FAMP, José María Bellido, y la secretaria general de la entidad, Yolanda Sáez, y, por parte de la CEA, su presidente, Javier González de Lara, así como el presidente del Consejo de Turismo de este organismo, José Carlos Escribano. En el mes de marzo de este año, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, exponía públicamente que le había solicitado a Bernal que, como consejero del ramo, organizase un encuentro con las tres partes que configuran la situación de una posible tasa turística -Gobierno andaluz. ayuntamientos y sector turísticopara poder debatir y llegar a una concreción sobre la misma. Este anuncio respondía a la petición del presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba de abrir un grupo de trabajo para abordar la posibilidad de implantar una tasa turística en algunos municipios, una medida impuesta en ciudades españolas como Barcelona, Girona o Palma de Mallorca.

Por parte del Gobierno autonómico, Moreno ponía de relieve que «no hay una posición social» favorable a gravar el alojamiento turístico, medida que «afectaría al propio turismo dentro de la región de los andaluces». Bernal también mostró reticencias a «sacudir inicialmente a la primera actividad económica del territorio», aseverando que «se trata de un error de impuesto» que actuaría como «un tapón al sector turístico». En este punto, el titular de Turismo presentaba a principios de mayo los resultados de un estudio demoscópico de 3.200 encuestas realizadas presencialmente en 32 municipios de la comunidad, según el cual sólo el 16% de los sondeados apoyaría la implantación de una tasa a viajeros.

El Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, que engloba a las principales organizaciones y empresas de la industria turística andaluza, reitera su oposición a la implantación de una tasa turística en la comunidad, por entender que es un nuevo tipo impositivo que «afecta negativamente» a la competitividad del sector.

# «Hacen falta normas ejecutivas y claras para los pisos turísticos»

#### **Mercedes Romero**

Presidenta del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas

▶ En mayo se ha convertido en la primera mujer que preside el Colegio de Administradores

#### ALEJANDRA DE DIOS JIMÉNEZ SEVILLA

El pasado 2 de mayo el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas escogió a su nueva presidenta. Por primera vez una mujer, Mercedes Romero, profesional de Córdoba, asume la presidencia de una institución que coordina la labor de miles de administradores de fincas en toda la comunidad autónoma. Sobre su mesa hay debates como las viviendas con fines turístico, la sequía o la accesibilidad.

#### -¿Hay un exceso de viviendas turísticas en el parque residencial?

-Ahora mismo hay poca oferta de residencia habitual. Y hay mucha, mucha oferta de vivienda turística. Se tiene que seguir regulando y desarrollar la normativa que hay.

#### -¿Qué problemas o quejas reciben con más frecuencia los administradores de fincas por el uso de viviendas turísticas?

 Pues las más frecuentes son ruidos, molestias por suciedad o por un uso indebido de elementos comunes. Es decir, si el ascensor tiene capacidad para seis se meten siete, ocho, además de las maletas, etc. Hay mal uso de elementos comunes y ruidos. Son hechos que con una actitud cívica y con una educación podrían solucionarse. Es decir, son problemas de la sociedad, no son tanto de la vivienda turística...

#### –¿Qué medidas reclaman desde el Consejo para resolver los problemas de convivencia?

 Desde el Consejo creemos que los ayuntamientos deben tener una ordenanza clara y que se cumpla. Y, si no se cumplen, que actúe la policía. Es decir, hacen falta ordenanzas claras, ejecutivas y que se puedan cumplir.

#### –¿Cuáles deberían ser los requisitos para una vivienda turística?

 Los requisitos más importantes son que no coincidan con viviendas residenciales, y que no sea suficiente sólo con una declaración responsable.

#### -Llega el verano y muchas comunidades que cuentan con piscinas se están haciendo la pregunta de si podrán o no llenarla debido a la sequía. ¿Qué mensaje se lanza desde el Colegio?

-Es crucial que cualquier medida o normativa sea publicada oficialmente en el BOJA antes de su entrada en vigor ya que la apertura de las pisci-



Mercedes Romero, presidenta de los administradores de fincas // ABC

nas es un evento anual muy esperado por los ciudadanos y las comunidades y la falta de claridad y de celeridad es fuente conflicto entre los vecinos. Hay que tener en cuenta que en aquellos municipios en los que existan restricciones por sequía se debe cumplir la normativa municipal y si están vacías está prohibido llenarlas.

-Suele haber también muchos conflictos por las piscinas portátiles en las comunidades. ¿Qué debe hacer un ciudadano que quiera instalar una?



«La falta de claridad en las normativas sobre las piscinas por la sequía es fuente de conflictos entre los vecinos »

 Para instalar una piscina portátil, es necesario un informe técnico por un arquitecto o técnico que acredite que la estructura de donde se va a colocar puede soportar la cantidad de kilos. El agua tiene un peso y por eso no se pueden poner piscinas portátiles de cualquier manera. Aunque tengas el uso privado de tu terraza, de tu ático, tú no puedes instalar porque puedes dañar a la finca y a la estructura. No debe olvidar que se trata de un elemento común y que son la cubierta de un edificio.

#### -En muchas comunidades faltan ascensores. ¿Hay suficientes ayudas?

 La administración realiza un gran esfuerzo, pero hay todavía muchos edificios que no han podido instalar ascensores y tienen rentas bajas y medias y no pueden atenderlo con una financiación propia. Es una labor en la que tienen que colaborar tanto los propietarios como las instituciones, ayudando a las familias

ANDALUCÍA 23 ABC LUNES, 27 DE MAYO DE 2024

# El PSOE sube las tasas en Valverde del Camino, pero exime a su sede de pagar el IBI

El partido justifica que no tiene que abonar este impuesto porque son un entidad «sin ánimo de lucro»

J.J. MADUEÑO / M. CONTRERAS MÁLAGA / SEVILLA

El Ayuntamiento de Valverde del Camino tiene una deuda que ronda los 50 millones de euros. El PSOE, que gobierna en coalición con Podemos, ha decidido que va subir los impuestos a los vecinos para poder amortizar ese agujero en las cuentas. Así, ha hecho un plan para recaudar casi medio millón de euros más al año. Un ajuste presupuestario que no les va afectar, al menos en su sede local, ya que por un decreto firmado el pasado 11 de marzo se les exime de pagar la 'contribución', como popularmente se conoce al recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los socialistas poseen su 'casa del pueblo' en la calle Don Rodrigo Caballero. El decreto para eximir del pago de este impuesto responde a un escrito previo presentado el 21 de febrero por parte del «administrador provincial del PSOE de Huelva». En éste documento se solicitaba al Ayuntamiento que gobierna su partido con Syra Senra como alcaldesa que eliminara del pago del IBI a los inmuebles del PSOE, como ocurre con otras asociaciones de la localidad.

En el escrito que presenta al Ayun-

tamiento el PSOE de Huelva se argumenta que esta petición se ampara en el Título II de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Reseña que cumplen los requisitos exigidos para exención del IBI, como ocurre con las asociaciones o las ONG.

#### Sin ánimo de lucro

La oposición explica a ABC que el PSOE de Valverde del Camino argumenta para dejar de pagar el IBI de su sede local que dicho partido político tiene el encaje fiscal de una entidad «sin ánimo de lucro». «El PSOE recibe ayudas directas del Consistorio y los concejales tienen aprobada una retribución», asegura Manuel Cayuela, portavoz del PP de Valverde del Camino.

Según explica la oposición, el PSOE recibe por su grupo municipal 2.000 euros al mes. Además, cada concejal tiene aprobadas retribuciones por asistencia a pleno, comisiones o juntas de portavoces. Eso los que no están liberados. En ese caso, la alcaldesa, que es la que menos cobra, explican desde el PP, que cobra unos 36.000 euros al año, mientras que los liberados a jornada completa están en 30.000 al año y los que tienen una dedicación parcial entre los 15.000 y los 20.000 euros anuales brutos.

Aún así, piden no pagar impuestos y lo hacen, además, cuando el Gobierno de PSOE y Podemos ha subido todas las tasas a los vecinos. Sin ir más lejos, este año los vecinos de Valverde del Camino van a tener que pagar un



La sede del PSOE del Valverde del Camino // ABC

8% más de IBI. «La vivienda tipo pasa a pagar 50 euros más. En total se prevén recaudar 200.000 euros más al año con esta subida», remarca Cayuela a ABC.

#### Subida de impuestos

La Contribución Especial pasa al máximo 1,3% de coeficiente. «Penaliza la instalación de explotaciones mineras y de otros inversores», añade el portavoz del PP, que remarca que el 'sello del coche' sube otro 8% al estar su coeficiente al máximo. Un vehículo nor-

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de subida de impuestos para recaudar medio millón de euros más cada año

mal pasa de 63 a 68 euros. Además, se suprime la bonificación para construir en el casco histórico.

Hay un nuevo impuesto por instalar un cajero automático. Según el desglose ofrecido a este medio los veladores de los bares que ocupen espacio en la vía pública tendrán que afrontar una tasa del 51%. «Además, a ellos les afecta otras subidas como IBI, coche. agua o basura», añade Cayuela.

El Ayuntamiento cobra 19 euros por metro cuadrado en la apertura de zanjas para instalación de fibra óptica. Y se suben las tasas por publicidad para las empresas. El agua también sube un 20% para las familias, que tendrá que pagar una media de 15 euros más al mes. Una subida como la de los espacios deportivos (20%), el 61% de la grúa municipal o el 15% de la guardería o del 18% en la tasa de basuras.



Las autoridades durante la inauguración // ABC

VINOBLE 2024

#### Jerez de la Frontera se refuerza como capital de los vinos

ABC JEREZ

Jerez de la Frontera acoge el XII Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales Vinoble, que se celebrará hasta el martes, día 28, en el recinto de El Alcázar.Los asistentes a la primera jornada disfrutaron de hasta nueve catas diferentes incluyendo la protagonizada por la Master of Wine, Sarah Jane Evans titulada 'Grecia. Los vinos del Olimpo'. Pero no fue la única porque vinos como los amontillados, las malvasías de Canarias o los Pedro Ximénez, por citar algunos, fueron objeto de análisis a lo lar-

go del domingo a cargo de expertos. Se espera que por el recinto de El Alcázar pasen más de 8.000 asistentes a lo largo de los tres día de salón, procedentes de 25 países. Podrán participara en algunas de las 18 catas.

«Hemos cambiado el modelo de organización dando un paso adelante para garantizar que esta edición sea un absoluto éxito», valoró ayer la alcaldesa María José García-Pelayo, a la vez que añadió que «se abren las puertas a un evento que nos permite viajar por los territorios que producen los mejores vinos del mundo»

24 ANDALUCÍA LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 ABC

El historiador Alfonso Escuadra desvela en el libro 'Sufficit Animus' la verdadera historia de los **hombres** torpedos italianos que hundieron buques de guerra junto a Gibraltar

# 'Olterra': cuando la realidad supera a la ficción

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

a historia del buque cisterna italiano 'Oltera', aparentemente abandonado junto a Gibraltar y que con expertos buzos a bordo de torpedos logró hundir ocho buques aliados en Gibraltar y dañar otros tantos, es una fuente inagotable de inspiración. Primero fue la película de 1965 protagonizada por Sean Connery en el papel del mítico agente secreto 007 titulada 'Operación Trueno' y, en 2021, el libro del escritor Arturo Pérez-Reverte titulado 'El italiano'. Ahora, el historiador e investigador Alfonso Escuadra ahonda en esta apasionante historia con el libro 'Sufficit Animus', que ha presentado ya en Madrid y Sevilla y pronto en su ciudad natal, La Línea de la Concepción, que linda con la colonia británica. Un trabajo que es el resultado de años de investigación y que recoge los testimonios de los verdaderos protagonistas, algunos de los italianos que formaron parte del grupo Osa Mayor de la Décima Flotilla de Medios de Asalto Submarino (M.A.S.) de Italia.

El título de la obra no es casual. Según Alfonso Escuadra, 'Sufficit Animus', podría traducirse como 'Basta el espíritu', 'Basta el alma' y por extensión, también como 'Basta el valor'. «Es el lema que la Marina Militar italiana decidió otorgar a la corbeta bautizada con el nombre de uno de sus héroes más venerados, el istriano Medalla de Oro al Valor, miembro de la Décima y veterano de tres operaciones contra Gibraltar, Licio Visintini; dos palabras con la virtud de condensar todo el idealismo y el espíritu de sacrificio del que hicieron gala aquellos jóvenes voluntarios que integraron las que serían primeras unidades de asalto naval. Le sigue el subtítulo: Hablan los italianos de la Xª M.A.S. con el que no he pretendido sino poner de relieve el importante papel que se otorga a los testimonios personales», explica a ABC.

El historiador e investigador conoce muy bien este capítulo de la historia bélica. «Viajé a Italia a finales de los noventa para investigar en los archivos de la Marina y entrevistar a los supervivientes de aquellas unidades de torpedos tripulados para una productora de documentales históricos. Ya entonces me mostraba convencido de que la única forma de que estos singulares episodios durante aquel conflicto fuesen conocidos por el gran público era mediante una buena novela o una buena película. Por eso me alegré mucho cuando Arturo Pérez-Reverte situó una de sus novelas en el entramado de las acciones de esta flotilla contra Gibraltar», indica.

#### **Protagonistas**

Fue precisamente la aparición de ese libro el que asegura le llevó a recuperar los brutos de aquellas entrevistas, a desempolvar los documentos y fotografías obtenidos en aquella labor de documentación, actualizarlos con una nueva incursión a los archivos de media Europa y a sumarle «la valiosa aportación de las colecciones privadas de las familias de aquellos incursores. El objetivo era no dejar que las apasionantes historias personales de los hombres y mujeres que protagonizaron aquella gesta quedaran finalmente desdibujados tras unos personajes de ficción».

Esta obra, abunda su autor, se sustenta sobre un sólido «andamiaje documental» obtenido esencialmente de archivos británicos, alemanes, españoles y, sobre todo, italianos. Además, incluye el material obtenido de colecciones privadas, así como el de un buen número de asociaciones y colectivos dedicados a preservar la memoria de estos incursores de la Regia Marina.

Así, 'Sufficit Animus' recoge las memorias y recuerdos personales, algunos completamente inéditos, como es el caso de los interrogatorios practicados por el servicio de inteligencia británico a estos incursores o los obtenidos en las entrevistas que Escuadra realizó a finales

La obra, resultado de años de investigación y documentación, recoge los testimonios de algunos de los protagonistas

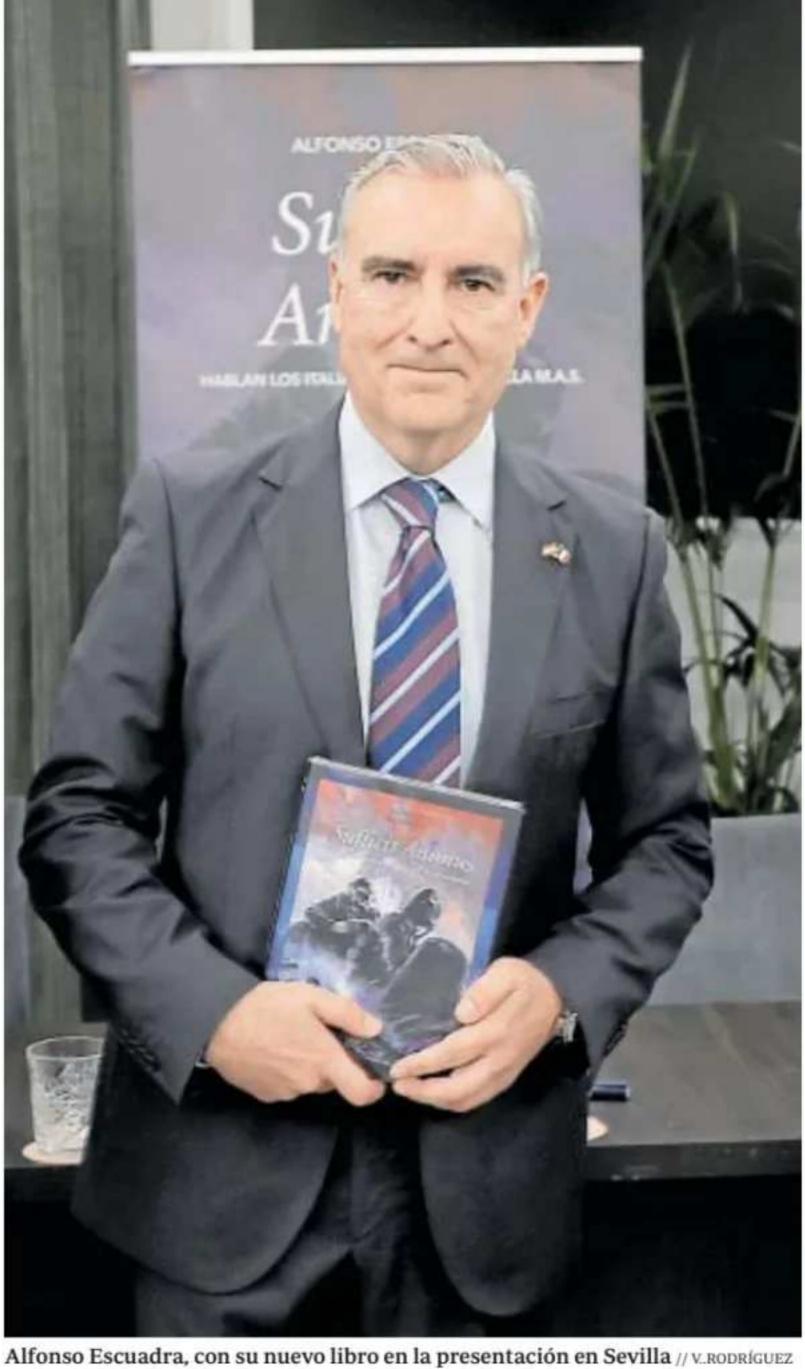

#### España y su vinculación al Eje tras Hendaya

Este libro aborda además aspectos «de innegable calado historiográfico», como el estudio de la estructura de apoyo logístico de estas operaciones sobre aguas españolas que desvelan «el papel jugado por España en el conflicto. España, lejos de mantenerse neutral, se encontraba definida internacionalmente bajo el estatuto de nación 'no beligerante' pero había quedado vinculada a la alianza del Eje con el Protocolo Tripartito negociado en Hendaya; esa famosa conferencia entre Franco y Hitler en la que supuestamente no se había llegado a ningún acuerdo», explica Escuadra.

de los noventa. Por ello, apunta que la obra se presenta como una buena oportunidad de conocer de cerca quiénes fueron en realidad aquellos italianos que se enfrentaron a «la poderosa Royal Navy en las aguas que rodean Gibraltar, cuáles fueron sus motivaciones, la esencia o el objetivo de sus misiones, cómo se desarrollaron éstas desde el punto de vista táctico, qué medios utilizaron, qué importancia tuvieron en el contexto del conflicto, qué se ocultaba tras la actitud de las autoridades españolas o cuál fue su destino final».

Sobre si después de haber inspirado una película y un libro, esta obra puede sorprender al lector, el autor responde que podrá comprobar «cómo la realidad es capaz de superar la imaginación más fértil y, especialmente, cómo, tras los grandes hechos del pasado, siempre hay hombres y mujeres de a pie con todos sus condicionantes como seres humanos, a los que circunstancias excepcionales llevaron a protagonizar acciones sorprendentes».

Agentes de la lucha antidroga en Cádiz cuentan cómo se sienten a diario **ante la violencia del narco**: «no son pobrecitos en una lancha, llevan kalashnikov»

# «Las medallas, para los muertos»

MARÍA ALMAGRO CÁDIZ

uando te disparan con un fusil, ese sonido y esa ráfaga de descargas se diferencia claramente. Sentir eso... Puf, hay que verse. Por mucho que te haya pasado ya, te lo hayan contado o sepas que te puede ocurrir en alguna intervención. ¿Cómo te vas a sentir? Se tiene miedo». Miedo a perder la vida. A que en cuestión de segundos ese calibre letal sea capaz de atravesar el chaleco antibalas o volarte la cabeza. Con unas armas, las de las guerras, que desde hace tiempo están empuñando gente dedicada al tráfico de drogas. «Alijo que vas, alijo que te encuentras un arma o hay tiros».

Estas palabras no están dichas por cualquiera. Este testimonio lo recoge este periódico de varios policías y guar-

dias civiles de investigación y seguridad ciudadana que están ahí. Una fuente de primera línea. Los que acuden primeros a los avisos o los que a diario siguen la pista de quienes se empeñan en seguir formando parte de una u otra forma del narcotráfico. Los que se pringan las botas de fango. Los que conducen por donde se puede y evitan las embestidas cuando toca. Los que se esconden durante horas, días, en cualquier sitio, llueva, les fría el sol o lo que sea. Los que persiguen a los 'malos' y también los cogen. Los que saben que cumplen con su trabajo pero también advierten desde hace años de lo que está pasando y piden más y mejores medios. Y también, avisan de que se están permitiendo determinadas transigencias que no dependen de ellos.

La conversación se mantiene des-



Algunas de las armas intervenidas por los agentes // ABC

pués de que en Sanlúcar, en la desembocadura del Guadalquivir, punto negro de alijos de hachís, haya vuelto a pasar. Hace unas horas unos compañeros suyos guardias civiles han estado a punto de no contarlo. Han escuchado tras sus nucas esa aterradora ráfaga. «Les venía por varios sitios a la vez». Es decir, más de un fusil.

«Lo llevamos avisando años... y va a peor...», lamenta uno de estos agentes que conoce al milímetro todo el litoral narco de Cádiz. «Con una munición de esas aunque lleves un chaleco y más si te da cerca, hay poco que hacer. Eso te mata. El chaleco policial normal no sirve para parar eso. No es un 9 milímetros. Estamos ante armas muy serias. Y eso no lo llevan pobrecitos de una lancha que se dedican 'a lo que pueden', eso lo lleva quien va a matar. Asesinos».

«Claro que a veces te cuesta seguir. Te lo planteas todo. Te gusta tu trabajo, te has preparado para ello, no dejas vendido a tu equipo, pero... ¿de verdad merece la pena?, ¿nuestro sueldo y la consideración que se nos da al final de parte de muchos políticos cuando no les interesa? Mira, las medallas para los muertos, yo prefiero mil veces seguir vivo y estar con mi mujer y mis hijos».













#### OFIPRIX RENTING

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.



# Feijóo convierte el clamor contra la amnistía en un mitin masivo

- El líder del PP exige la retirada de la norma y la convocatoria de elecciones
- Los populares se dan un baño de masas con Aznar y Rajoy presentes

JUAN CASILLAS MADRID

los últimos días rebajando las expectativas de su manifestación contra la amnistía por lo que pudiese pasar. Era una concentración, un acto de la formación, para criticar la deriva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, de paso, tomar impulso hacia los comicios europeos. Las sensaciones ayer, desde

luego, fueron óptimas para rematar una semana tan fantástica para los populares como 'horribilis' para el Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo, ante decenas de miles de personas -80.000 según el PP, 20.000 según la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid-, exigió la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

En un ambiente festivo, acompañado por la temperatura preestival en Madrid, 23 grados centígrados, el PP se dio un baño de masas que no se quisieron perder los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Tampoco los jefes de los Ejecutivos autonómicos populares, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ni los candidatos en las europeas del 9 de junio Dolors Montserrat y Esteban González Pons.

Faltaba media hora para el inicio del acto, previsto a mediodía, pero que arrancó más de veinte minutos tarde por la afluencia masiva de gente, cuando un pinchadiscos, convertido en improvisado 'speaker', reclamó a los asistentes concentrados en la desembocadura de la calle Alcalá en la plaza de la Independencia que continuasen hacia Cibeles, para evitar el colapso. Sonaban mientras 'hits' como 'Todo de ti', de Rauw Alejandro, y 'Madrid City', de Ana Mena. Pero el himno de la jorna-

da, con respeto del nacional, que coronó el final del evento, fue 'La Puerta de Alcalá', de Ana Belén, con su «mírala, mírala, mírala» entre intervención e intervención.

Tomaron la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el filósofo Fernando Savater, quien cierra de forma simbólica la lista del PP el 9J tras su apoyo a UPyD y Ciudadanos en el pasado; la opositora venezolana María Corina Machado, por vídeo; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, deleite del público, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos ejercieron de teloneros de Núñez Feijóo, recibido a gritos de «¡presidente, presidente!», quien pronto convirtió ese clamor contra la amnistía en un mitin de cara a las europeas.

Los alrededores de la Puerta de Alcalá, anegados de banderas de España y de la Unión Europea (UE), y también



Los dirigentes del PP, ayer, en el acto contra la amnistía // TANIA SIEIRA

del PP, interrumpieron la vida cotidiana en ese punto de la capital hasta que el líder de la oposición remató su discurso sin ánimo de ocultar el tinte electoral de la concentración contra la amnistía: «Nos vemos el 9 de junio».

#### «Retire la ley»

«El 9 de junio vamos a votar todos por España, por la democracia y por la libertad», arrancó Núñez Feijóo, en unas palabras que, de no ser por sus predecesores, habrían hecho pensar al más despistado que se trataba de un mitin al uso y no de una protesta contra el Gobierno. Pero cuando agonizaba ya la intervención del líder de los populares, se arremangó para retar a Sánchez: «Ya que tanto le gusta cambiar de opinión, los giros de guion y está el país parado, le pido que retire la ley de amnistía, disuelva las Cortes y convoque elecciones para que nos deje hablar, porque nos ha engañado a todos, incluidos los suyos».

Legalmente, Sánchez no puede disolver las Cortes hasta el miércoles porque tiene que pasar un año desde la última convocatoria de elecciones. De hacerlo, los comicios se celebrarían en julio. Asimismo, el líder del PP le exigió la retirada de la norma que regula el olvido legal del 'procés', que el Congreso aprobará el jueves de manera definitiva, al levantar el veto impuesto por el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta. «Retire la ley de amnistía y consulte a todos los españoles», insistió Núñez Feijóo.

Fuentes del PP incidían en esa idea al finalizar la manifestación: «Si la vas a aprobar y no vas a poder gobernar, ¿para qué la vas a aprobar? Hace unos meses el debate era si se daba impunidad a cambio de gobernabilidad, ahora es si se da impunidad a cambio de nada». Desde Génova remarcaban ayer el vía crucis del PSOE la semana pasada, con el rechazo de su ley contra el proxenetismo el martes y la retirada de la ley del Suelo el jueves ante la falta de apoyos. «Es la derrota más grave de los últimos tiempos», zanjan.

Amnistía aparte, a Núñez Feijóo le sirvió la jornada para inyectar moral a los suyos. La victoria holgada del PSC en Cataluña no está reñida con el crecimiento del PP en esa comunidad autónoma y ahora los populares se lanzan a un triunfo contundente en Europa que le envíe un mensaje a Sánchez. Es por ello que el presidente popular trató de visibilizar ayer una suerte de plebiscito; una segunda vuelta de las generales.

#### Los noes y los síes

«Hay que hacer de estas elecciones la mayor manifestación que ha existido en España. El 9 de junio tenemos que decir no a la desigualdad, a la injusticia, al abuso, a los desmanes, a la mentira, al puto amo». Esto lo decía Núñez Feijóo con pausa, porque cada consigna era coreada con un 'no' unisono del público. Después, llegó el turno de los 'síes': «Sí a la igualdad, a la independencia de la Justicia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la dignidad, al futuro juntos y a España». «¡Ya está bien de que los españoles pongamos la otra mejilla, vamos a poner el voto el 9 de junio!», clamó.

Lanzado, Núñez Feijóo se recreó en un acto multitudinario que le permitió exhibir un músculo que, a día de hoy, ningún otro partido puede igualar. «Jamás se ha hecho nunca en España en una campaña de las elecciones europeas. En ninguna de las veintisiete naciones se va a conseguir», auguró, y justificó tal afluencia por el hartazgo con «la arrogancia, la mentira y el egoísmo» del presidente Sánchez. «Nos quieren siervos», se quejó, espoleado por unos asistentes que celebraron que Núñez Feijóo, en una expresión a la que no acostumbra, insistiese en que el secretario general del PSOE, por mucho que diga el ministro Óscar Puente, no es «el puto amo».

El presidente del PP criticó el «teatrillo» de Sánchez con su carta, que le mantuvo «desaparecido» cinco días, tachó de «provocación» que diga que

#### VOCES POR LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD

#### Isabel Díaz Ayuso

Pdeta, de la Comunidad de Madrid

«No a los muros, no a los totalitarismos, no al fascismo, no al comunismo. Esta es la casa de todos, carajo»

#### José Luis Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid

«No necesitamos cinco días para pensar. El 9-J hay elecciones y 'tu voto es la respuesta'»

## Fernando Savater

«He cambiado muchas veces de partido, pero estoy aquí porque aquí están España y la democracia»

## María Corina Machado Opositora venezolana

«Cuando se pierde la libertad, es muy difícil recuperarla después»

la economía va «como un cohete», arremetió contra la ruptura de relaciones con Argentina y lamentó la «improvisación» de reconocer deprisa y corriendo el Estado de Palestina.

Lo hizo, según él, «no por convicción, sino porque tenía que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su entorno». Ese último cuchillo, con el nombre y apellido de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, investigada en un juzgado de Madrid por presunto tráfico de influencias, lo expresó de forma mucho más explícita antes que él Díaz Ayuso, quien subrayó que está la lupa sobre ella «por actividades en calidad de mujer del presidente del Gobierno». La jefa del Ejecutivo madrileño, que dijo sufrir un «señalamiento» sanchista, recuperó su polémica frase: «Me gusta la fruta». Eco en el público.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró firme y contundente contra la ley de amnistía, de la que renegaba el PSOE antes de las elecciones. «Es la ley más nefasta de la democracia, un acto de impunidad y corrupción vergonzoso, una ley indigna y letal para España», dijo, y acusó a Sánchez de dividir en dos el Poder Judicial: el bueno, ese que según ella ha necesitado meses para «encajar con vaselina» el olvido legal del 'procés'; y el malo, el de los «fachas con toga».

Savater, muy aplaudido, empezó justificando su apoyo a un nuevo partido –el filósofo hace cinco años cerraba la lista de Ciudadanos–, y terminó con el público en el bolsillo: «He cambiado muchas veces de partido, pero siempre basado en dos cosas: España y la democracia. Y por eso estoy hoy aquí: porque aquí están hoy España y la democracia». El también escritor, activista contra el nacionalismo primero en tiempos de ETA en el País Vasco, luego contra el independentismo catalán, defendió que no cabe reconciliación con quien no quiere reconciliarse.

«No a Pedro Sánchez, no a sus secuaces, no a desguazar España, no a romper España por la puerta de atrás», enumeró por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien advirtió a los asistentes que ellos no necesitan «cinco días», como Sánchez, para pensar su futuro: «El 9 de junio hay elecciones europeas y 'tu voto es la respuesta'». Lema del PP en la campaña de las europeas con calzador, y a seguir: «La 'sanchosfera' es la corrupción política de vender España por siete votos, la corrupción institucional de los Tezanos y compañía, y la corrupción económica del caso Koldo». En un guiño a Venezuela, país del que se veía alguna enseña entre los manifestantes, intervino también la opositora María Corina Machado, con una férrea defensa de la libertad.

#### El PP reta al PSOE a igualar el acto tras la guerra de cifra de asistentes

La habitual guerra de cifras en las manifestaciones -el PP fija la asistencia en 80.000 personas y la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid la rebaja a 20.000- dio ayer paso a un reto poco habitual. «Si les parece poca la afluencia de hoy, les invitamos a que la igualen o mejoren la semana que viene», comentaban desde Génova, después de que el PSOE se

mofase en redes sociales del acto protagonizado por los populares. «El pinchazo de Feijóo es un hecho. Los asistentes no llegan ni a la mitad de su última convocatoria. Nueve veces menos que en noviembre», escribían los socialistas en X. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, respondía: «Ni con el numerito del amado líder y su lamentable carta os acercáis».



Vista general de la concentración en la calle de Alcalá // TANIA SIEIRA

El Partido Popular de Feijóo le ha cogido gusto a la calle. **Ayer tomó Madrid por quinta vez** y decenas de miles de personas abarrotaron la Puerta de Alcalá y sus alrededores

# La España sin puto amo

CHAPU APAOLAZA MADRID



legando a la puerta de Alcalá, al presidente de Murcia lo recibieron como a los toreros en la calle Iris como si entrara en la plaza de toros de la Maestranza. Iba como firmando fotos. Porque a la derecha siempre se le ha dado mucho mejor la aclamación del líder que la protesta. Hasta ahora, en la calle perdían mucho, y salían a las manifestaciones arrastrando los pies, sobrevolando lemas de compás cansino, sin saber mucho qué hacer ni antes, ni durante ni mucho menos después cuando nadie sabía cuándo terminaba el acto y había un continuo espacio temporal entre la reclamación del Estado de derecho y pedirse unas croquetas en esa marisquería en la que tiran la caña que da gusto.

En el pasado, andaban en la calle descolocados como un punki en el Embassy. Porque la derecha moderada, lo que Rajoy llamaba la mayoría silenciosa, había asumido que la calle era de la izquierda, todo lo contrario de Fraga, que decía que la calle era suya, como se sabe. Desde el Colón de la foto de Colón, a la derecha la calle le daba



Pancartas, banderas españolas y del PP, ayer en la concentración // TANIA SIEIRA

'cringe', que es como llaman los pibes a esa sensación de verse a uno o a otra persona en una situación vergonzosa o ridícula.

#### Rebeldía

Eso ya no pasa. Ahora en las manis de la derecha pincha un deejay la bachata del mentiroso y las señoras sueltan la cadera con impulso caraqueño. Eso pasaba en la Puerta de Alcalá a las doce menos veinte, y el resto de la manifestación, mitin o lo que fuera, transcurrió en un fragor de banderas y de asumir el papel de resistencia, casi de disidencia del sanchismo, una rebeldía con un punto orgulloso, divertido, como todas las rebeldías.

En la plaza habían colgado carteles electorales del PSOE de manera que Teresa Ribera me estaba mirando fijamente y andaba pensando en que cada día se parece más a Fernando Gomá. Para que la rebeldía funcione

#### Cuando la derecha sale a la calle, a menudo se la deslegitima por el prejuicio de que no tiene derecho a quejarse porque tiene dinero

es necesario visualizar el objeto contra el que uno se rebela, y por eso, cuando pinchaban una versión de 'La puerta de Alcalá', «mírala-mírala-míralamiraláaa», en el punto de fuga emocional de la escena se aparecía Ana Belén fumando en pipa.

Hacía un calor horroroso, y cuadraba en una representación del desierto de la legislatura porque todas las causas necesitan una intemperie y varias señoras de las primeras filas se desmayaron por el sol como en aquellos conciertos de los Beatles. Cuando la derecha sale a la calle, a menudo se la deslegitima por el prejuicio de que no tiene derecho a quejarse porque tiene dinero. Aquí se llegó a una suerte de derecho a la manifestación censitario en el que si uno jugaba al golf no podía salir a la calle. Cuando protestaban contra el estado de alarma, los deslegitimaron por llevar, decían, una madera del uno. Lo cierto es que en las manis del PP la renta está repartidita, pero resultaba bellísimo un señor que elevaba su bandera de España con la pértiga de limpiar la piscina, se supone que del chalé y provocaba más que el Cojo Manteca cuando en las manis de los 80 partía los cristales de las cabinas de teléfonos con la muleta.

#### 'Me gusta la fruta'

También se vieron muchas banderas venezolanas. Al exilio de Caracas no le gusta el Gobierno de España por lo que sea y hablan como desde futuro. En una pantalla de vídeo salió la opositora María Corina Machado diciendo cosas del chavismo de aquí cuando el lago del Retiro se puso misterioso como el Orinoco y en los semáforos aceleraban sus motillos los 'riders' exiliados de Maracaibo que llevan sus hamburguesas de aquí para allá.

La protesta antisanchista conecta con otros mundos, otros universos que la legitiman y le dan el contexto que le faltaba. Fernando Savater subió al escenario pasados los 70 años y, cuando habló de los pactos con Bildu, se hizo un silencio de congoja y la gente que había salido a la calle recordaba las otras veces que había salido a la calle y por qué.

Ayuso iba de rojo muleta y como se cruza más que Paco Ureña, gritó que le gustaba la fruta y andaba la gente coreando 'Me gusta la fruta' en un cachondeo como de aquel blasfemo de 'La vida de Brian' que bailaba ante su inminente lapidación. Es palpable la salida del PP del armario en el que lo quiere encerrar en PSOE en no sé qué vergüenzas. Alberto Núñez-Feijoo, ayer en un impulso mitinero, se cortó hablando de las explicaciones que debía dar Sánchez sobre «su entorno». Después reclamó una España sin amo, esto es sin «puto amo». La tenía delante.

# Abascal reduce a «romería» el acto del PP comparado con su cumbre con Milei

Llama a la movilización para destruir «la alianza irrompible del PP con el PSOE»

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VALENCIA

Desde Valencia, el líder de Vox, Santiago Abascal, redujo a «romería» la convocatoria del PP para la manifestación de ayer en Madrid contra la ley de Amnistía, a la que acudieron 80.000 personas y que atribuyó a un afán de los populares por contrarrestar la repercusión conseguida con el Viva 24, el evento con el que Vox logró hace una semana reunir a destacados dirigentes de la derecha «conservadora y patriótica» como el presidente de Argentina, Javier Milei.

«No quieren que se hable de lo demás, esta romería está convocada contra Vistalegre, cuando supieron que Milei iba a venir a España para la cumbre en la que nos llaman Internacional Fascista y reaccionarios», reprochó Abascal en un acto electoral en Valencia a la misma hora en la que Feijóo arengaba a los suyos en la madrileña Puerta de Alcalá.

«Hoy están en romería en las calles y mañana con el Partido Socialista, otros cinco años en Europa», enfatizó el líder de Vox, con el dato de que «nueve de cada diez veces votan conjuntamente PP y PSOE». Para acabar con esta «alianza irrompible», llamó a acudir masivamente a las urnas el próximo 9 de junio. «Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho González Pons, que son coalición con los socialistas, con los verdes y con los rojos», insistió.

A renglón seguido siguió con sus

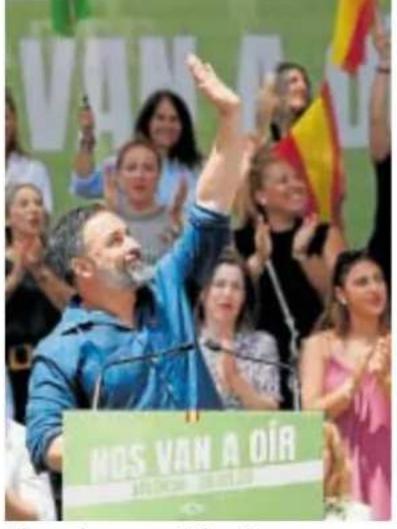

Abascal, ayer en Valencia //EFE

dardos a la movilización de Alberto Núñez Feijóo y acusó a los populares de querer ahora enmendar lo que «no fueron capaces de hacer» en el Senado, suscitando «un conflicto institucional» y frenando la tramitación de la norma.

«Su único objetivo es quedar por encima de Vox, no ganar a los socialistas, no defendemos lo mismo, no queremos repartirnos los jueces con ellos, ni los consejos de RTVE, ni nada de nada, ni aquí, ni en Bruselas ni en ningún sitio», recalcó en un discurso con más ataques a los populares que a la izquierda. Frente al acto contra la amnistía en Madrid, Abascal reivindicó las políticas de los líderes que acudieron a su llamada al Palacio de Vistalegre, como la fiscalidad para la natalidad en Hungría o las medidas migratorias en Italia.

En clave más española, sacó pecho de algunas de sus consignas tradicionales, como la petición de «un Plan Hidrológico Nacional en todas partes», con trasvases, a diferencia del resto de partidos, que «dicen una cosa en la Comunidad Valenciana y otra en Aragón o en Castilla-La Mancha», y distinguió entre inmigración legal e ilegal para definir unas medidas completamente diferentes.

Pero las críticas al PP no cesaron ahí y siguió con el hilo el candidato de Vox el 9-J, Jorge Buxadé, quien abundó en esa sintonía entre los dos partidos mayoritarios cuando están en el Parlamento Europeo. «El PP está acostumbrado a hacer lo que le dicen en Bruselas», acusó a los de Núñez Feiióo remarcando el tono duro contra los populares. Su objetivo, marcar agenda propia para enfrentarse a las continuas llamadas al voto útil de sus oponentes. «Si queremos que Sánchez se vaya y empezamos a dividir el voto, se queda. Si concentramos el voto en la alternativa real para que Sánchez se vaya, se irá», había dicho Feijóo también en la Comunidad Valenciana solo dos días antes.



HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE

ELCOrle Ingles





**VUELOS INCLUIDOS -**

Malta

Hotel 4\* • MP + 🛪 8 días | 7 noches

619€

La Palma

Hotel 3\* • MP + 💢 8 días | 7 noches

689€

Cabo Verde

Hotel 4\* • TI + 🛪 8 días | 7 noches

999€





30 ESPAÑA

#### REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A. (en adelante, la Sociedad), a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos, Km. 26,400, 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 28 de junio de 2024, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, 29 de junio de 2024, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la aplicación del resultado del referido ejercicio 2023.
- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- 3. Nombramiento de consejero de la Sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, de la financiación de la Sociedad mediante endeudamiento financiero para realizar inversiones.
- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y el depósito de cuentas.
   Ruegos y preguntas.
- 7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y voto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos sociales, para asistir y votar en las Juntas Generales será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

En relación con el punto 1 del orden del día y en cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, de lunes a viernes, de diez a catorce horas, o solicitar de ésta, que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad del ejercicio 2023, así como del informe del auditor de dichas cuentas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el porten del día.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 23 de mayo de 2024. El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Zafra, Imégaz

#### Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad FINTUBO.S.A.

El Administrador Único de la sociedad ha acordado en el día de hoy convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 28 de junio, a las 11:00 horas, en el domicilio social, y en caso de no poder celebrarse, a la misma hora y lugar el día 29 de junio de 2024 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día

#### De carácter ordinario

Primero. – Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre del 2023.

Segundo. - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero. – Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2023.

#### De carácter extraordinario

Cuarto. – Renovación del cargo de administrador Único.

Quinto. – Reducción de capital social a cero y simultánea ampliación del mismo con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes, en los siguientes términos:

- (i) Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación auditado a 31 de diciembre de 2023 que sirva de base para la reducción de capital a cero para compensar pérdidas.
- (ii) Reducción de capital, que actualmente está fijado en un importe de1.260.000 €, a cero euros para compensar pérdidas de la sociedad, mediante la amortización de la totalidad de las 28.000 acciones actuales, de 45 € de valor nominal cada una de ellas.
- (iii) Simultánea ampliación de capital social en 479.970 €, que se desembolsará mediante aportaciones dinerarias, mediante mediante la creación de 10.666acciones de 45 euros de nominal, que podrán suscribir los accionistas en proporción a su participación en el capital social, siendo parte de las aportaciones mediante compensación de créditos y la otra parte mediante aportación dineraria, todo ello en los términos recogidos en el informe emitido por el Órgano de Administración.

Sexto. – Propuesta de modificación del artículo 5º de los estatutos sociales para suadaptación a la cuantía de las suscripciones finalmente efectuadas.

Séptimo. – Cambio del domicilio social dentro del territorio español y, consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Octavo. – Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo estabiecido en los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Ley 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Accionistas que podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los siguientes documentos: a) Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio social 2023 y el informe de gestión.

b) Informe emitido por el órgano de administración sobre la reducción de capital el aumento de capital y deuda a compensarpropuesto, así como el informe de auditor. En Alcalá de Henares a 23 de mayo de 2024. El Administrador Unico, D. Eugenio Armbruster Blecher.



José Manuel Albares, ayer en Bruselas con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa // EP

# Albares eleva el tono y tacha de «execrables» las críticas de Israel

Aumenta la tensión pública con Israel y define a Palestina como «nuestro aliado»

#### ENRIQUE SERBETO

CORRESPONSAL EN BRUSELAS

El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares rechazó de forma vehemente las críticas que le han dirigido las autoridades israelíes al Gobierno de Pedro Sánchez por reconocer la existencia de un Estado palestino y que considera como «execrables». En la rueda de prensa que siguió a su primera reunión con el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANC) Mohamed Mustafa, Albares aseguró que no se va a dejar intimidar por las críticas que le hagan desde Israel y anunció que estudiará las represalias posibles a los ataques públicos que recibe, lo que confirma que la espiral de confrontación pública va a seguir emponzoñando la situación.

Mientras Albares se preparaba para exhibir de forma pomposa su primera reunión con una autoridad palestina desde que el Gobierno ha decidido dar este importante paso, el ministro israelí de Exteriores publicaba un vídeo con imágenes de flamenco intercaladas con otras de actos criminales cometidos por los terroristas de Hamás y en el que dirigiéndose expresamente a Pedro Sánchez se le dice que «Hamás le agradece su servicio». Al-

#### Reunión del ministro con Irlanda y Noruega

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá hoy con sus homólogos de Irlanda y Noruega, los otros dos países que han reconocido a la vez que España a Palestina como Estado. Juntos darán explicaciones ante la prensa en la sede de la Representación Permanente de España en la Unión Europea, tras la decisión de Israel de llamar a consultas a sus embajadores en los tres países y convocar a los enviados en Jerusalén, a los que mostró vídeos de los atentados del 7 de octubre.

bares dijo que le encanta el flamenco y que acude a espectáculos «cada vez que puedo» y reiteró que ahora considera a Palestina como «nuestro aliado».

A la vista del ambiente enrarecido en el que han entrado los dos países, la única opción para que España pueda salir con bien de este proceso sería que se cumpliera lo que el propio Mustafá dijo en la misma rueda de prensa sobre sus esperanzas de que «antes de fin de año se produzca el reconocimiento por parte de más países» europeos. La idea de reconocer a Palestina es compartida por todos los estados miembros; la diferencia respecto a los que han hecho España, Irlanda y Noruega es que los otros países creen que no era el mejor momento. Tal como están ahora mismo las cosas, las aspiraciones de Albares de tener cierto protagonismo en una eventual conferencia de paz están ahora bastante disminuidas, al menos si lo que pretende es jugar un papel neutral y aceptado por las partes.

En todo caso, la reunión de ayer en Bruselas, aprovechando la presencia de numerosos dirigentes árabes convocados a su vez por el Alto Representante Josep Borrell, para reforzar el peso de la reunión de ministros de Exteriores de hoy lunes, cumplió sus expectativas para formar una imagen que dé la impresión de que con el reconocimiento de Palestina España está cambiando de forma relevante el panorama de un conflicto que no se ha podido resolver ni en setenta años.

«No nos van a amedrentar ni vamos a entrar en provocaciones», dijo Albares, que tampoco quiso entrar en detalles para definir cuales son los límites e instituciones de la Palestina que su gobierno va a reconocer jurídicamente el martes.

En plena guerra y en plena campaña electoral europea, tampoco quiso desmentir a la ministra de Defensa Margarita Robles, que había hablado de «genocidio» en Gaza y fio el calificativo a lo que diga el Tribunal Penal Internacional de La Haya. ESPAÑA 31

# Ucrania separa a Sánchez y Zapatero, partidario de negociar ya con Putin

El expresidente cree que «no hay solución militar» y que EE.UU. tiene informes al respecto

MARIANO ALONSO MADRID

El hermanamiento político entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero es, a estas alturas, un hecho que no puede discutir nadie. El recuerdo de cuando el segundo apoyó en 2017 a Susana Díaz para liderar el PSOE (como también hizo el otro presidente socialista de la democracia, Felipe González) es ya muy remoto. En privado personas muy próximas a ambos admiten que su relación era más bien fría, pero el apoyo de Zapatero en los últimos tiempos a Sánchez, singularmente en las elecciones generales del 23 de julio del año pasado, terminó de consolidar una entente ya muy estrecha, que además ha reactivado el papel político de quien fuera inquilino de La Moncloa entre 2004 y 2011, cuando renunció a volver a presentarse y dejó a los socialistas en una grave crisis electoral, como ha recordado esta semana González en su sonada entrevista en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, ni todos los amores son eternos ni la pareja mejor avenida está exenta de roces. Y aunque nunca se ha explicitado excesivamente en público, cuando de trata de política exterior las diferencias no son pocas entre ambos. Ni pequeñas. Como muestra, un botón de plena actualidad, más aún hoy, cuando el jefe del Ejecutivo recibe por primera vez en La Moncloa al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. No es otro que lo relativo a la guerra iniciada por Rusia con su invasión de principios de 2022.

En síntesis, Zapatero no coincide con el consenso de la mayoría de países occidentales, del que participa Sánchez, ni sobre la manera de actuar en este momento del conflicto ni al 100% sobre el origen del mismo, tal y como el propio expresidente explica con toda claridad en su reciente libro 'Crónica de la España que dialoga', en el que le entrevista el exdirector de 'La Vanguardia' Marius Carol. Pero, como se atribuye a Manuel Azaña, en España la mejor manera de esconder un secreto es escribirlo en un libro.

En un capítulo titulado «La autoridad moral de Europa», el que fuera líder del PSOE entre 2000 y 2012 reitera su conocida posición favorable a que Turquía forme parte algún día de la Unión Europea (UE), y enseguida lo conecta con el actual conflicto: «Le atribuyo tanta importancia a ese rechazo que creo que si Turquía hubiera formado parte de la UE, Putin no habría invadido Ucrania».

#### Su entrevista con Putin

Zapatero se muestra convencido de que «tarde o temprano habrá que reformular una relación estable con Rusia», dado que, argumenta, «tenemos una historia en común. Y los clásicos rusos figuran entre los grandes clásicos europeos y seguramente entre los mejores escritores a la hora de definir el alma del continente». Por eso, el expresidente concluye que «se necesita tiempo, buscar una salida negociada con Ucrania y redefinir nuestro marco de relaciones».

Zapatero presume de que en su etapa en la presidencia, se mantuvo «una buena relación con Rusia». Y así describe su primer encuentro con Putin en 2004, recién llegado al poder: «Me recibió en una de las descomunales estancias del Kremlin, el antiguo palacio de los zares. Putin era un hombre más bien bajo, fibroso, de anchas espaldas, que escudriñaba al visitante con su mirada de ojos azules. Mis colaboradores me habían comentado que Putin había recibido malas referencias sobre mí por parte de Aznar, que había hecho un viaje privado unas semanas antes. Entre otras cosas, me consideraba blando en el asunto del terrorismo, que era una cuestión que obsesionaba al presidente ruso». En España acababa de producirse el atentado yihadista del 11-M y en Rusia el asalto a una escuela en Beslán, secuestrada por independentistas chechenos. Zapatero cuenta que intentó desplegar toda su «empatía» y la reunión que mantuvieron resultó ser «muy cordial y fructífera a la vista de cómo se desarrollaron las relaciones diplomáticas a partir de la visita».

Zapatero culpa a la OTAN, y más en concreto al presidente americano George W. Bush de haberse «sacado de la manga» en la cumbre de la Alianza

El exlíder del PSOE culpa a Bush de haber iniciado un «camino peligroso» cuando propuso la entrada de Ucrania en la OTAN



#### ZAPATERO, CON PUTIN

José Luis Rodríguez Zapatero asegura que Vladímir Putin tenía reticencias sobre él provocadas por lo que le había contado José María Aznar. Arriba, los dos mandatarios en Sochi, en septiembre de 2007 // EFE



#### SÁNCHEZ, CON ZELENSKI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abraza a Vladímir Zelenski en su visita a Kiev en julio del año pasado. Sánchez está a favor de la incorporación de Ucrania a la OTAN // EP

Atlántica de 2008 en Bucarest la propuesta de incorporar a Ucrania a la OTAN. «Para gran sorpresa de Chirac [Jaques], Merkel [Angela] y mía, porque nos parecía un disparate», relata el expresidente español.

Lo que para Zapatero es un disparate para Sánchez es algo que tendrá que producirse en el futuro, como señaló el año pasado en la cumbre de la OTAN en Vilna. En la cumbre europea extraordinaria de Granada, celebrada bajo la presidencia de turno española a principios de octubre pasado, el jefe del Ejecutivo sentó a Zelenski, en su primera visita a nuestro país, con los miembros de los 27, en un claro e inequivoco mensaje de apoyo y de mano tendida.

Zapatero concluye, en el libro que la editorial Navona ha publicado este año, que «aquella escaramuza en Bucarest fue la que abrió las hostilidades con Rusia», iniciando a su juicio un «camino peligroso» que ha desembocado en la actual guerra, que según su criterio «será larga y en la que estamos perdiendo todos». Y muestra su convencimiento de que EE.UU. «tiene informes de que no hay solución militar», como dice que le ha trasladado también el chino Liu Jianchao, jefe de Internacional del Partido Comunista.

#### 32 INTERNACIONAL



# EE.UU. estrecha el cerco al lavado de dinero de Venezuela en Madrid

- Aun tras el indulto de Biden al testaferro de Maduro, la Fiscalía sigue con varias causas por lavado de dinero
- ▶El Fisco de EE.UU. contempla la incautación a un reo de un edificio en la madrileña zona de Plaza de España

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



n un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma, con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y la división de fraude penal del Departamento de Justicia de EE.UU., se contempla la entrega al Fisco estadounidense de un bloque de edificios cerca de la plaza de España, en Madrid, como parte de una lista de propiedades alternas susceptibles de ser requisadas como penalización adicional a una restitución estimada en 4 millones de dólares en líquido. En esta y otras causas recientes, que afectan a diversos empresarios venezolanos vinculados a empresas públicas controladas por el régimen, la Fiscalía estadounidense afirma que desde Venezuela, pasando por bancos de EE.UU., se lava dinero a través de empresas y propiedades en Madrid, y que España jugó un papel significativo en esas tramas al ser un centro de operaciones crucial para la distribución y ocultación de fondos considerados ilícitos.

Este acuerdo judicial reciente, que también implica a los hijastros del dictador Nicolás Maduro, culmina un destacado caso de persecución por parte de EE.UU. de la corrupción venezolana y su raigambre en España. En la Administración anterior, de Donald Trump, la diplomacia estadounidense denunció abierta y repetidamente la aparente libertad con que el dinero sustraído ilicitamente de Venezuela se convierte



Edificio madrileño susceptible de ser requisado por la Fiscalía de EE.UU. // PERMUY

en inversiones inmobiliarias en España, facilitando la salida de esos fondos. Como muchos de estos fondos pasan por los bancos de Miami, la Fiscalía estadounidense puede abrir sus propias investigaciones y presentar cargos.

Con Joe Biden, la Casa Blanca ha hecho importantes concesiones al régimen chavista. En especial, excarceló en diciembre a quien la propia Fiscalía norteamericana creía testaferro del dictador Maduro, Alex Saab, permitiendo que no culminara su juicio en Florida. Esto no ha impedido que la Fiscalía avance otros casos contra jerarcas y empresarios venezolanos, muchos de ellos o bien detenidos o bien en busca y captura.

Vuteff, de 52 años, fue extraditado desde Suiza a EE.UU. en 2022 y acordó este mes colaborar con las autoridades estadounidenses tras admitir su participación en un entramado de corrupción de 1.200 millones dólares. Espera comparecer ante el juez para recibir sentencia definitiva el 1 de agosto. Aun con su acuerdo de colaboración,

INTERNACIONAL 33

se enfrenta a una posible condena de 20 años. El acuerdo en sí está firmado el 14 de mayo de 2024, y en él se concluye que «el acusado sabía que estaba participando en una conspiración ilegal de soborno y lavado de dinero, y que los fondos con los que transaccionaba, o buscaba transaccionar, eran producto de actividades delictivas».

#### Propiedades inmobiliarias

Este caso se enmarca en la llamada trama Eaton-Rantor, una compleja operación de lavado de dinero que incluye contratos de préstamos fraudulentos con la empresa estatal Pdvsa por medio de la empresa pantalla de Hong Kong Eaton Global Services Limited y la venezolana Rantor Capital C.A. Los implicados se aprovechaban de que Venezuela tenía un tipo de cambio fijo que sobrevaloraba el bolívar en comparación con el mercado abierto. Al obtener los derechos de repago en euros, la empresa Eaton explotó la diferencia entre el tipo de cambio fijo y el del mercado abierto, logrando una ganancia estratosférica.

La Fiscalía estadounidense ha alegado en años recientes que existe una
serie de entramados utilizados por un
pequeño grupo de empresarios venezolanos para extraer cientos de millones de dólares de la petrolera estatal
Pdvsa. Siempre según las pesquisas
de EE.UU., entre las personas que se
beneficiaron de ese esquema están
empresarios como Raul Gorrín y Alejandro Betancourt, al igual que los tres
hijastros del dictador venezolano
Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia
Flores y Yoswal Gavidia Flores, apodados 'los chamos'.

En el acuerdo de culpabilidad se menciona que Vuteff, que es de nacionalidad argentina, y otros socios suyos, incluyendo a un tal Hugo Gois, se reunieron con implicados de nombre Carmelo Urdaneta y Álvaro Ledo en Madrid en diversas ocasiones entre 2016 y 2017. En esos encuentros se coordinó la apertura de una cuenta en una institución financiera europea para Ledo. Usando una empresa inmobiliaria comercial conjunta en España, se facilitó la recepción de fondos de la trama para Urdaneta. Este esquema involucraba la transferencia de los fondos ilícitos de Venezuela a través de varias transacciones, utilizando propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias en España y otros puntos de Europa.

Las actividades realizadas en Madrid, específicamente, muestran cómo se utilizó la infraestructura financiera y de bienes inmobiliarios española para ocultar y manejar las ganancias delictivas. En la lista de propiedades susceptibles de ser entregadas al Fisco de EE.UU. por el fraude admitido figura el edificio completo de la madrileña calle de la Ilustración, que comprende los números 3, 5, 7 y 9, combinados los cuatro en una propiedad grande y reformada.

En el auto de culpabilidad, el acusado admite haber utilizado una empresa inmobiliaria en España para recibir fondos de la trama de préstamos Eaton-Rantor en nombre de Carmelo Urdaneta. Entre 2016 y marzo de 2024, el

#### **OTROS INVESTIGADOS**

La extesorera

La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada por lavado de dinero, además de restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75,000 dólares cada uno. Fueron extraditados desde España en 2022.

#### Raúl Gorrín

Dueño de Globovisión, está acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos. Sigue siendo buscado por EE.UU.

#### Lazos con Pdvsa

Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano fueron acusados en 2017 de participar en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba sobornos para asegurar contratos energéticos de la empresa estatal Pdvsa. Cuatro de ellos fueron arrestados en España en octubre de 2017: Luis Carlos de León Pérez, Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

acusado recibió un salario mensual de entre 3.000 y 7.000 euros por su papel en esta empresa, acumulando un total de aproximadamente 370.000 euros.

Esta trama ilustra para la Fiscalía cómo se utilizaron complejas estructuras financieras y corporativas para lavar dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos, beneficiando personalmente a los implicados.

#### Policía española

Las autoridades de EE.UU. han colaborado recientemente con los cuerpos policiales españoles en la persecución de venezolanos que están lavando cantidades millonarias en España. En abril, la Policía Nacional detuvo al empresario José Roberto Rincón Bravo en una operación en la que se dieron cuatro registros en zonas de alta renta de Madrid. Está relacionado en un informe sobre corrupción relacionada con Pdvsa, que se desprende de un posible desfalco de 80 millones de dólares. El informe policial apunta a cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Tras la liberación de Saab, queda pendiente en EE.UU. el juicio a un extraditado por España, el que fue general chavista Hugo Carvajal, alias 'El Pollo', por cargos de corrupción y narcotráfico. El general Clíver Alcalá, que se declaró culpable en la misma causa, fue sentenciado en abril a unos veinte años de prisión. Maduro junto con otros jerarcas del régimen están imputados por integrar una organización delictiva de tráfico de drogas conocida como Cártel de los Soles.

# El opositor Edmundo González debuta en los feudos caraqueños del chavismo

Las encuestas le dan entre 25 y 30 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro

LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL EN CARACAS



El candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia (74 años), no vacila en subir por las empinadas escalinatas de los barrios populares que rodean a Caracas para buscar los votos para el cambio, en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio y después de 25 años de gobiernos chavistas. Favorito en las encuestas, con entre 25 y 30 puntos por delante de Maduro, González Urrutia ha tomado un cursillo intenso sobre cómo hacer campaña: nunca, a lo largo de su vida como diplomático, pensó en ser candidato presidencial.

Diosdado Cabello, el número dos en el mando chavista y quien dirige la campaña paralela de Maduro junto a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha criticado abiertamente al diplomático cuestionando su avanzada edad. Sin embargo, Edmundo González Urrutia evita provocaciones y tan solo responde: «No tengo ninguna enfermedad, no sufro de algo que me haga temer», subraya. Tanto Edmundo, en Caracas, como María Corina Machado, en el interior del país, han marcado una ruta de campaña que los chavistas siguen en paralelo.

Tras iniciar la agenda electoral en La Victoria, su ciudad natal, en el estado de Aragua, Edmundo, como le llama todo el mundo, ha debutado en los barrios populares caraqueños, antiguos bastiones chavistas: El León, La Vega, El Cementerio, Parroquia Santa Rosalía y Catia.

#### Cinturón de chabolas

Allí, este fin de semana el abanderado de la oposición ha tenido un caluroso recibimiento por parte de los habitantes de los cerros de Caracas. En el cinturón de chabolas que rodea la ciudad viven más de la mitad de los 4,5 millones de caraqueños, con una pobreza disparada en un 90 % de la población durante la era chavista, según la Universidad Católica Andrés Bello.

En cada recorrido, Edmundo realiza una asamblea con los habitantes del barrio y conversa con su gente para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones. Es así como recibe carpetas de proyectos y planes de lo que necesitan construir. En todas las zonas coinciden en la necesidad de mejorar la educación.

En su contacto con la gente de La Vega, el candidato opositor resaltó que «haremos un país de emprendedores. Queremos un país donde tengamos una sociedad para todos, solidaria, de emprendimiento». Por ello invitó a organizar comanditos en grupos de diez personas para defender los votos.

Edmundo González Urrutia subraya: «La Victoria me recuerda ese poder que tiene la educación para lograr que un joven criado por una modesta familia, pudiera servir al país como embajador de Venezuela en otras tierras». Y en tono conciliador añade que «en mi Gobierno, el chavismo tendrá la puerta abierta (...). Será un Gobierno para todos, un espacio de concordia para todos los venezolanos».



El candidato opositor Edmundo González, en los cerros de Caracas // ABC

34 INTERNACIONAL

#### DIARIO DE UN OPTIMISTA

# El angelismo del sanchismo

#### POR GUY SORMAN

Un millón de árabes viven en Israel como ciudadanos israelíes, con los mismos derechos que los judíos. Tienen su propio partido político, eligen a los miembros del Parlamento, tienen una prensa libre y están sujetos a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano israelí



L Gobierno de Pedro Sánchez está a favor de la paz en Gaza, pero ¿quién no está a favor de la paz? Entre los combatientes enfrentados, el único que sabemos que quiere una guerra interminable es Hamás. Recordemos que este movimiento no es de liberación de Palestina, sino una yihad islamista cuya ambición es volver a la época del Califato y a los tiempos del profeta Mahoma. Hamás no acepta la existencia de Israel y aboga por la eliminación de todos los judíos. Por tanto, el Gobierno español es, de hecho, más allá de su angelismo y pacifismo declarados, el aliado objetivo del movimiento islamista. Acabamos de tener una prueba de ello cuando el Gobierno de Madrid negó el derecho a atracar a un barco cargado de armas procedente de India y destinadas a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores sanchista ha anunciado que, a partir de ahora, este derecho se negará a cualquier forma de ayuda militar a Israel. El único beneficiado por esta postura aparentemente pacifista será Hamás.

No sentimos especial simpatía por el Gobierno de Netanyahu, ya que no propone nada que, a la larga, pueda pacificar las relaciones entre judíos y árabes. Por tanto, estamos a favor de una solución de dos Estados, como todo el mundo. a falta de algo mejor y sin mucha fe en ello. De todas formas, imaginemos que se pudiera crear un Estado palestino en los territorios actuales de Cisjordania y Gaza. Uno se pregunta cómo sería ese Estado palestino con el que toda la comunidad internacional estaría de acuerdo. Podemos responder a esta pregunta porque, en cierto modo, ya existen, no uno, sino dos cuasi-Estados palestinos, uno cuya capital es Ramala y otro, en Gaza. El Gobierno español va a reconocer el Estado palestino, pero ¿cuál? ¿Gaza o Cisjordania? Ambos pueden considerarse como representaciones anticipadas de lo que sería un Estado reconocido internacionalmente.

Empecemos por Cisjordania. Cuando uno va a Ramala o Jericó,

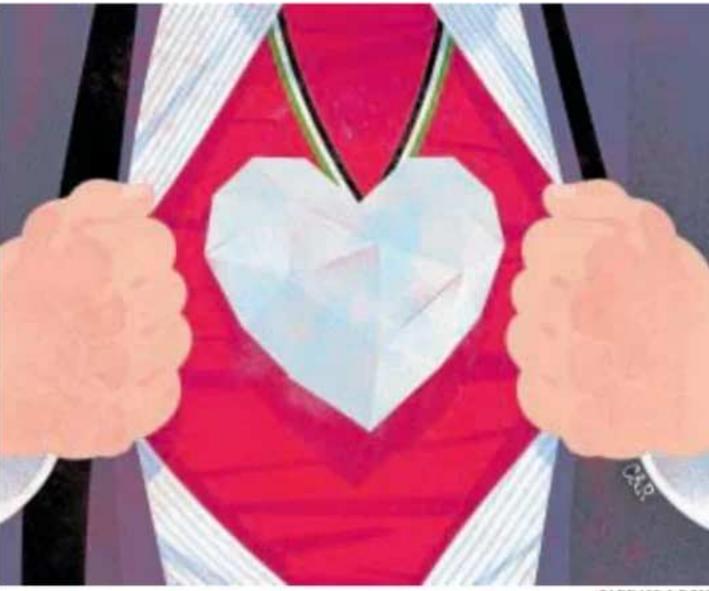

CARBAJO & ROJO

#### En Gaza no se puede ir al cine, ya que Hamás lo prohíbe

le sorprende la relativa prosperidad que reina allí: villas enormes, piscinas, residencias lujosas. ¿Cuál es el origen de esta prosperidad, teniendo en cuenta que Cisjordania no tiene prácticamente ninguna actividad económica aparte del intercambio de trabajadores con el Estado de Israel? En realidad, todo el dinero procede de donaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Hay pruebas de la malversación de estos fondos por parte de los dirigentes bajo la gestión despótica de Mahmud Abbas; Cisjordania es el buque insignia de la corrupción internacional. A pesar de ello, es un esbozo de Estado palestino con sus leyes, un cuerpo de Policía y un sistema judicial. Al igual que la Autoridad Palestina de Ramala, rechaza todas las elecciones una y otra vez, y nos da una idea bastante exacta de cómo sería un Estado genuino, reconocido internacionalmente, bajo su tutela.

Gaza es el otro esbozo de Estado palestino, bajo la autoridad de Hamás, como sabemos. Allí la gente no vota más que en Ramala, la corrupción es igual de intensa, y está alimentada por las mismas fuentes de financiación internacional. Pero a diferencia de la autoridad de Ramala, que es relativamente laica, la de Gaza es el fundamentalismo islámico. En Gaza, por ejemplo, no se puede ir al cine, ya que Hamás lo prohíbe; su régimen es policial, inspirado en sus modelos, que son la antigua Alemania del Este y la Corea del Norte actual. Ni que decir tiene que las mujeres no tienen derechos y que la homosexualidad se castiga con la muerte. Si imaginamos la creación de un Estado palestino unificado, no está claro en la actualidad quién lo dirigiría, pero una síntesis de los dos microestados existentes no es una perspectiva alentadora para la población.

La paradoja de la región es que existe un tercer Estado palestino, que es Israel. Un millón de árabes viven en Israel como ciudadanos israelíes, con los mismos derechos que los judíos. Tienen su propio partido político, eligen a los miembros del Parlamento, tienen una prensa libre y están sujetos a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano israelí. Sin duda es frustrante para un árabe israelí encontrarse en minoría en un Estado judío. Que conste que, fuera de Israel, desde hace

2.000 años, los judíos siempre han vivido como minoría en Estados que rara vez respetaban sus derechos. Si observamos el mundo árabe-musulmán en su conjunto y nos preguntamos en qué lugar gozan los árabes-musulmanes de relativa libertad para tener una prensa libre, partidos políticos independientes, derecho al voto, libertad de expresión e igualdad entre hombres y mujeres, curiosamente es solo en Israel donde tienen estos derechos.

Los palestinos, numerosos en Jordania, que también puede considerarse un Estado palestino en ciernes, no disfrutan de las libertades concedidas a los palestinos en Israel. De esta afirmación objetiva no podemos extraer la conclusión de que exista una solución obvia al conflicto entre judíos y árabes. Pero, al menos, los occidentales, llenos de buenos sentimientos, deberían observar más de cerca la situación sobre el terreno. También deberían admitir que el conflicto actual no es una agresión «genocida» del Ejército israelí contra los niños de Gaza. sino una verdadera guerra entre dos Ejércitos, el de Israel y el de Hamás. También deberían tener en cuenta que Israel corre hoy un gran peligro, no solo por el conflicto en Gaza, sino también porque el país está siendo atacado desde el norte por la guerrilla de Hezbolá, apoyada por Irán. Este otro frente, del que se habla poco, ha obligado a desplazarse a 60.000 israelíes. Evacuados de sus ciudades y pueblos en la frontera libanesa, también ellos son refugiados, aunque no sufran tanto como los desplazados de Gaza. Hay que reconocer que todos estos factores rara vez se tienen en cuenta en los angelicales discursos de la llamada comunidad internacional.

La región vive una tragedia, y en toda tragedia todo el mundo tiene razón y se equivoca al mismo tiempo, lo que deja poco margen para un final feliz. La suspensión del conflicto, el esbozo de un auténtico Estado palestino futuro, no vendrá de un improbable acuerdo entre los combatientes, sino de la intervención de un tercero. Este solo puede ser Arabia Saudí y Estados Unidos juntos. Solo una coalición entre estos dos países tendría autoridad suficiente para obligar a palestinos e israelíes a convivir. El angelismo del sanchismo no sirve para nada, salvo para prolongar el conflicto, para mirarse al espejo y verse guapos.

# Hamás ataca el centro de Israel por primera vez en cuatro meses

 Las sirenas sonaron en Tel Aviv después de que el grupo terrorista disparara desde Rafah

S. I. MADRID

A pesar de que el sábado se anunciaron posibles avances en las negociaciones para lograr un alto el fuego que facilite la liberación de rehenes, el grupo terrorista Hamás dobló ayer el pulso y lanzó desde la franja de Gaza varios cohetes contra Israel, una salva que provocó que, por primera vez en cuatro meses, las sirenas de Tel Aviv sonaran para alertar del peligro.

Según fuentes militares israelíes, varios proyectiles fueron interceptados. En ese sentido, los servicios de emergencia señalaron que no se habían producido heridos tras el ataque. Por su parte, los servicios sanitarios de Rafah lamentaron que los ataques del Ejército israelí contra la ciudad mataran el domingo a cinco civiles.



Funeral del rehén Hanan Yablonka, ayer en Tel Aviv // AFP

De hecho, y como explicó el Ejército israelí, al menos ocho de los proyectiles lanzados por Hamás fueron disparados desde Rafah, la ciudad próxima a la frontera con Egipto, a unos 100 kilómetros de Tel Aviv, en la que se refugian 1,5 millones de palestinos y contra la que se teme que las tropas del Estado hebreo lancen una incursión terrestre para eliminar a los últimos cabecillas del grupo terrorista que continúan vivos y ocultos en sus calles y túneles. La comunidad internacional, que se esfuerza en evitar ese escenario y sus terribles consecuencias, teme que una operación de ese tipo provoque una matanza de civiles que empeore aún más la situación. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, exigió a Israel la semana pasada a abandonar sus planes.

#### Crisis diplomática

Por ahora, los carros de combate israelíes rodean la ciudad, pero todavía no han entrado en ella. Egipto, que comparte frontera con Gaza, teme que se desencadene una crisis de refugiados sin precedentes si las tropas israelíes finalmente se deciden a entrar.

Según un anuncio publicado en Telegram, las brigadas Al Qassam, vinculadas a Hamás, afirmaron que los proyectiles fueron disparados en respuesta a las «matanzas sionistas contra civiles». Por su parte, la cadena Al Aqsa, vinculada la grupo terrorista, explicó que los proyectiles se lanzaron desde la franja de Gaza, sin especificar una ubicación más concreta.

Esta semana se espera que la crisis geopolítica, causada por los atentados de Hamás contra Israel y por la guerra en la Franja, siga librándose en el tablero diplomático. De hecho, está previsto que España, Noruega e Irlanda reconozcan el 28 de mayo el Estado palestino, paso que ha causado ira en Israel y reservas de EE.UU., Francia y Alemania.

Publirreportaje

# Qué hacer en caso de diarrea, dolor abdominal y flatulencia

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal y la flatulencia limitan la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, sólo unos pocos pueden hablar abiertamente de ello, y el tema se evita incluso entre amigos y conocidos. Para ello, los investigadores han desarrollado el innovador producto sanitario (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias), que por fin podría ayudarle.

estima que en España cerca del 20% de la población padece regularmente de diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Lo que muchos no saben: si las molestias se producen de forma recurrente, suele esconderse el síndrome de colon irritable detrás. En este caso, un producto sanitario desarrollado y probado para combatir estos síntomas (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacia) puede ayudar.

#### Lo que revela la ciencia Hoy en día, los científicos

parten de la base de que una barrera intestinal dañada suele ser la causa de las dolencias intestinales recurrentes. Incluso la más mínima lesión en la barrera intestinal puede hacer que los agentes patógenos y las sustancias nocivas penetren en la pared intestinal, irriten el intestino y causen inflamación. Las consecuencias son múltiples: diarrea recurrente, a menudo acompañada de dolor abdominal, flatulencia y, a veces, estreñimiento. Basándose en estos resultados. los investigadores han desarrollado el producto sanitario Kijimea Colon Irritable PRO. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. La idea es que, bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales pueden desaparecer.

#### Lo que demuestra un estudio

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento. El factor decisivo: la calidad de vida de los afectados también mejoró significativamente, por lo que lo recomendamos. Pruebas científicas concluyentes para una dolencia real muy común.



a imagen representa a una afectada

Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. 36 PUBLICIDAD

# SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (la "Sociedad" o la "Compañía"), ha acordado el día 23 de mayo de 2024 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2024, de la misma forma y a la misma hora (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria, salvo que otra cosa se anuncie en prensa con antelación suficiente).

Conforme a lo previsto en los artículos 27 y 30 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas y representantes.

La Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social de la Sociedad sito en la Calle Princesa, número 2, 4ª planta, 28008 Madrid.

La Junta General tendrá por objeto deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

#### I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de la Sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Consejo de Administración: reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto. A.- Reelección de D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez.

Cuarto. B.- Reelección de D. Carlos Francisco Abad Rico.

Cuarto. C.- Reelección de Dña. María Dolores Larrañaga Horna.

Cuarto. D.- Reelección de D. Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga.

Cuarto. E.- Reelección de Dña. María José Canel Crespo. Cuarto. F.- Reelección de D. Manuel Azpilicueta Ferrer.

Quinto.- Fijación de la retribución de los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2024 y de la cuantía global máxima de la remuneración de los Consejeros.

Sexto.- Aprobación de la propuesta de nombramiento de auditor de la compañía para 2024.

Séptimo.- Autorización al Consejo de administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la ley de sociedades de capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

#### II. ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA

Noveno.- Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

#### COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUES-TAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General, incluyendo uno o más puntos en su orden del dia, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, e igualmente podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria. Dichas propuestas se publicarán ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad a medida que se reciban.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente al Consejo de Administración de la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social (calle Princesa, 2, 4ª Planta, 28008 - Madrid) o mediante correo electrónico a la siguiente dirección accionistas@ solariaenergia.com, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, con acreditación de la identidad de los accionistas que ejerciten el derecho y del número de acciones de las que son titulares, con expresión de los puntos a incluir en el orden del día o de las propuestas de acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día. La solicitud de inclusión de un complemento a la convocatoria deberá ir acompañada de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

#### FORO ELECTRÓNICO DEL ACCIONISTA

Conforme a la normativa vigente, se ha habilitado en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, pudiendo acceder a éste los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, y a obtener a través de la página web corporativa (https://www.solariaenergia.com) copia de 1) las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, junto con los respectivos informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2023, 2) los preceptivos informes de los administradores y comisiones del Consejo, 3) las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del orden del día, así como 4) la restante información que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Sociedad (dirigiéndose por correo postal certificado con acuse de recibo o personalmente a la dirección calle Princesa, 2, 4ª Planta, 28008-Madrid, o mediante correo electrónico a la dirección accionistas@solariaenergia.com), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 30 de junio de 2023, fecha de celebración de la última Junta General de Accionistas, y acerca del informe del Auditor, y ello sin perjuicio del derecho de los accionistas a presentar solicitudes de información o aclaración verbalmente durante la celebración de la Junta. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas y las contestaciones facilitadas por los administradores se incluirán en la página web de la Sociedad.

Los accionistas tienen a su disposición en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas 2024, de forma ininterrumpida, entre otros, la documentación e información que se relaciona a continuación:

- > El texto íntegro de la convocatoria de la Junta General.
- > El texto íntegro de las propuestas de acuerdos, correspondientes a todos y cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, formuladas por el Consejo de Administración o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos puntos y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdos que presenten los accionistas con la documentación que, en su caso, se adjunte.
- > Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondiente al ejercicio 2023, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe de los auditores relativos al mismo ejercicio.
- > La declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales.
- > Las reglas aplicables para la delegación del voto a través de medios de comunicación a distancia y el ejercicio del voto a distancia.

- > El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- > El Informe anual sobre remuneración de Consejeros.
- > El Informe anual sobre Gobierno Corporativo.
- > El Informe anual de la Comisión de Auditoría.
- > El Informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- > El Informe anual de la Comisión de Ética, Compliance y ESG.
- > El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- > El Foro Electrónico del Accionista.
- > El texto vigente de los Estatutos Sociales.
- > El texto vigente del Reglamento de la Junta General.
- > El texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración.
- > Identidad, currículo y categoría de los Consejeros que serán objeto de reelección o nombramiento, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
- > Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia de los auditores.

#### DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, setecientas acciones (700) - o, si dicho número de acciones fuera superior al uno por mil del capital social, el menor número de acciones que presente dicho uno por mil-, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de setecientas (700) acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así completen, al menos, setecientas (700) acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.

#### PROCEDIMIENTO PARA CONFERIR LA REPRESEN-TACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR ME-DIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 33 de los Estatutos Sociales y 24 del Reglamento de la Junta, ha autorizado el siguiente procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas:

#### Representación a través de medios de comunicación a distancia

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente.

#### a) Entrega, correspondencia postal o electrónica

La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia.

La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social de la Sociedad (calle Princesa, 2, 4ª Planta 28008 - Madrid), o mediante correo electrónico a la dirección accionistas@solariaenergia.com, junto con la acreditación de su identidad mediante DNI o Pasaporte y, en su caso, poder de representación. En el supuesto de que el accionista otorgue la representación a través del modelo facilitado por la empresa, deberá acompañarse junto con el correspondiente certificado que acredite la condición de accionista.

Se entenderá conferida a favor del Secretario del Consejo de Administración toda delegación de representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega. No se podrá tener en la Junta más que un representante.

En los documentos donde consten las representaciones se reflejarán las instrucciones del sentido del voto, entenPUBLICIDAD 37

diéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación de la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el orden del día, el representante podrá emitir su voto en el sentido que estime oportuno atendiendo al interés de la Sociedad y de su representado.

### b) Acreditación de la representación

El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida para la asistencia telemática detallada más adelante.

El representante podrá ejercer la representación y voto conforme a lo dispuesto en el apartado de "Asistencia Telemática" de la presente convocatoria.

### Voto por medios de comunicación a distancia: entrega, correspondencia postal o voto electrónico

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto, sin necesidad de asistir a la Junta General, utilizando la entrega, correspondencia postal o voto electrónico, tal y como seguidamente se indica. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

El ejercicio del derecho de voto mediante entrega o correspondencia postal se realizará rellenando el apartado incluido al efecto en la tarjeta de asistencia, que podrá entregarse en la entidad depositaria de las acciones que la hubiese expedido, para su ulterior remisión por ésta a la Sociedad, o bien podrá entregarse en el domicilio social de la propia Sociedad (calle Princesa, 2, 4" Planta, 28008 - Madrid) o remitirse a dicho domicilio social por correspondencia postal. En el supuesto de que el accionista ejercite el voto a través del modelo facilitado por la empresa deberá acompañarse junto con el correspondiente certificado de legitimación.

Asimismo, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto con carácter previo a la celebración de la Junta General mediante correo electrónico a la dirección accionistas@ solariaenergia.com, acreditando su identidad mediante DNI o Pasaporte y aportando la tarjeta de asistencia, poder de representación, en su caso, y demás información detallada en el mismo.

En caso de que en la tarjeta de asistencia no se indique por el accionista el sentido de su voto, se entenderá que el accionista vota a favor de cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con el orden del día publicado en la convocatoria.

### Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia

## a) Tarjeta de asistencia

La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que facilite la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal -Iberclear-). En caso de discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su delegación o voto mediante medios de comunicación a distancia y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará válido, a efectos de quórum y votación, el número de acciones comunicado por Iberclear.

## b) Personas Jurídicas

En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona fisica que actúa en representación del accionista.

## c) Plazo de recepción por la Sociedad

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, deberán recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas (CET) del día anterior al de celebración de la Junta General. En caso contrario, la delegación o el voto se tendrá por no emitido o no realizado.

## d) Revocación y prelación

La asistencia a la Junta General, así como la que se derive del voto emitido a distancia, supone la revocación de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

La representación y el ejercicio del derecho de voto son siempre revocables, debiendo efectuarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere del derecho de voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.

### e) Disponibilidad del servicio

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación a distancia.

### ASISTENCIA TELEMÁTICA

La asistencia telemática a la Junta General estará sujeta a lo previsto en la Ley y a las siguientes reglas básicas que, en su caso, podrán ser complementadas y desarrolladas por las publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas del año 2024:

(i) Identificación: Para garantizar la identidad de los asistentes, así como el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la Junta, los accionistas deberán solicitar la asistencia por medios telemáticos, antes de las 11:00 horas (CET) del día de la celebración de la Junta General, a través del enlace publicado en la página web de la Sociedad. Durante el proceso de registro previo se le solicitará acreditar su identidad mediante una copia de su DNI o Pasaporte y aportando la tarjeta de asistencia y demás información detallada en el mismo.

Los representantes (de otro accionista o de una persona jurídica), deberán solicitar la asistencia por medios telemáticos mediante correo electrónico a la dirección accionistas@solariaenergia.com, adjuntando una copia de la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada por el accionista al que representa, y acreditando su identidad mediante una copia de su DNI o Pasaporte y, en su caso, del poder de representación.

La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto, de la delegación o de la asistencia telemática.

(ii) Conexión: Con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista o representante que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse a través del enlace habilitado en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2024 de la página web corporativa de la Sociedad (https://www.solariaenergia. com), al menos, 30 minutos antes de la hora de celebración de la junta.

Llegada la hora de inicio de la Junta se formará la lista definitiva de asistentes, no computando a efectos de quorum aquellos accionistas que se acrediten con posterioridad. Los accionistas que quieran asistir telemáticamente una vez iniciada la Junta General, podrán utilizar el código de acceso que se les haya proporcionado previamente para acceder como "invitados", pero no se considerarán presentes a efectos de quorum ni tendrán derecho a voto.

(iii) Intervención: De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas o representantes que asistan por medios telemáticos que tengan intención de participar en la Junta General y, en su caso, formular propuestas de acuerdos en los casos legalmente establecidos o solicitar información o aclaraciones durante la celebración de la misma, deberán manifestar dicha intención desde el momento que accedan a la plataforma online y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie el inicio del turno de intervenciones en la Junta. Los accionistas que quieran que su participación conste en el acta de la Junta deberán comunicarlo. de forma expresa en su intervención. Las solicitudes de información o aclaración que realicen los accionistas que asistan telemáticamente a la Junta podrán ser contestadas verbalmente durante la celebración de la Junta General o, en su caso, por escrito durante los siete días siguientes a la celebración de la Junta.

(iv) Votaciones: Los accionistas y representantes que asistan por medios telemáticos, debidamente inscritos de conformidad con lo dispuesto anteriormente, podrán emitir su voto a través de la propia plataforma online o, en su caso, en los términos establecidos en la misma y de acuerdo con el formulario de votación correspondiente.

El periodo para emitir dicho voto acerca de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día comprenderá desde el momento de la conexión como asistente celebración de la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación.

Con respecto al periodo de votación sobre propuestas de acuerdos que, por imperativo legal, no deban constar en el orden del día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación de dichas propuestas.

Se entenderá que votan a favor de las propuestas de acuerdo, los accionistas, presentes o representados, que no emitan su voto a través de la plataforma en los tiempos antes mencionados.

(v) Abandono de la reunión: El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo indicándolo directamente en el sistema, mediante el abandono de la aplicación habilitada al efecto. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

La Sociedad no será en ningún caso responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar indole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos. Por consiguiente, tales circunstancias no constituirán una privación ilegítima de los derechos de asistencia del accionista.

En todos aquellos extremos que no estén regulados por lo dispuesto en la presente convocatoria, resultará de aplicación a los accionistas que asistan telemáticamente a la Junta las mismas reglas previstas para la asistencia física a la Junta General.

### PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal que los accionistas o representantes de los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial, y en su caso de la representación existente.

Asimismo, se informa a los accionistas o representantes de los accionistas que dichos datos se podrán incorporar a un fichero automático propiedad de la Sociedad sobre el que los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad (Princesa, 2, 4ª Planta, 28008 – Madrid) o través del correo electrónico dpdatos@solariaenergia.com.

## CONFLICTO DE INTERÉS

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa de que el Presidente de la Junta General, así como cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pueden encontrarse en conflicto de intereses (i) respecto del punto sexto del orden del día (ii) y en los supuestos recogidos en los apartados b) o c) del artículo 526.1 LSC (separación de administradores y ejercicio de la acción social de responsabilidad), que pudieran presentarse fuera del orden del día con arreglo a la Ley. En relación con todos ellos, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de accionistas.

## INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 de la Ley de Sociedades Capital.

Madrid, a 23 de mayo de 2024. La Secretaria del Consejo de Administración, Da. Belén Plaza Cruz.

## UN AÑO DE LA LEY DE VIVIENDA

## Casi 50.000 pisos menos en alquiler y un 10% más caros

▶El Gobierno aprobó la norma con el deseo de aliviar los arrendamientos. pero la inseguridad jurídica generada por la ley ha terminado de dinamitar el mercado

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

n año después de la entrada en vigor de la ley de Vivienda, que el Gobierno aprobó con la aspiración de contener los precios de los arrendamientos, pocas cosas han cambiado en el mercado del alquiler, y las que lo han hecho han sido claramente a peor. Alquilar un piso en cualquiera de las principales capitales españolas cuesta más dinero que hace un año e incluso es ya un pormenor comparado con la odisea que en la que se ha convertido encontrar una casa disponible. El diagnóstico que hace el sector inmobiliario en su conjunto es devastador y no dejará de serlo a lo largo de este año, cuando se ponga luz y taquígrafos a los primeros efectos de las limitaciones a los alquileres que tiene a Cataluña como primer y único banco de pruebas desde el mes de marzo. Por lo pronto, portales inmobiliarios y agentes especializados en alquiler estiman que en solo un año la oferta de arrendamientos en el mercado se ha derrumbado hasta un 15%, mientras los precios han escalado a doble dígito a nivel nacional.

Son cifras letales para un mercado que lleva más de un lustro vaciando el bolsillo de los españoles, para los que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, el alquiler se ha convertido en la única alternativa habitacional con la que sortear el cada vez más complicado acceso a la compra de una vivienda por la dificultad para reunir los ahorros necesarios.

A falta de un observatorio estatal de alquileres, es el sector quien está tratando de poner en negro sobre blanco las primeras consecuencias de la intervención de los arrendamientos. que en realidad empezaron a dar síntomas antes, cuando en 2022 el Gobierno eliminó el IPC como referencia para la revisión anual de los contratos y lo topó al 2%. Uno de los más crudos es el observatorio del alquiler que la Fundación Alquiler Seguro ha creado junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Según sus cifras, el año 2023 cerró con 813.850 pisos disponibles en el

## FIASCO LEGAL

Por encima de 1.000 euros

El precio del alquiler rebasa la cota de los 1.000 euros de media en las principales capitales, tras dispararse en más de 160 euros en los últimos dos años. Precios prohibitivos para los bolsillos de los españoles.

Presión de demanda

La entrada de la norma también ha agravado el problema de escasez de pisos en el mercado del alquiler. En ciudades como Madrid y Barcelona ya son 40 familias las que aspiran a una única vivienda en arrendamiento.

Solo en Cataluña

Tan solo Cataluña ha implementado los límites al alquiler habilitados por la ley de Vivienda. Pero el ruido generado por la norma ha provocado que en el resto de regiones los propietarios no quieran sacar sus pisos al mercado y opten por el alquiler temporal y vacacional.

mercado del alquiler a nivel nacional por los 855.000 que había en 2022, es decir 42.000 pisos menos (-5%). Y el descenso que se espera para este ejercicio es más exuberante. Según la misma plataforma, cuando acabe 2024, habrá 60.000 pisos menos en el mercado, y la oferta se recortará a 750.000. Por lo que en apenas dos años se habrán perdido 100.000 alquileres, más de un 10%.

Barcelona, la primera gran plaza intervenida del mercado, sumará casi la mitad de los arrendamientos salientes del mercado, unos 25.000 menos en toda la provincia, según el mismo estudio, que sitúa la oferta para final de año en 107.000 pisos por los 132.000 con los que concluyó 2023, casi un 20% menos.

En Madrid, la escasez es ya notoria tras registrar 24.000 alquileres menos el año pasado más los 8.000 que



Alquiler Seguro estima que perderá en 2024, descendiendo por debajo de la cota de 150.000. Los precios del alquiler a nivel nacional alcanzarán a final de año los 1.069 euros, más de 160 euros por encima de lo que costaba alquilar un piso a cierre de 2022 (906 euros) y un 7% más que al concluir 2023, cuando el aumento fue del 10,6%.

En el sector existe consenso en cuanto a que ha sido la inseguridad jurídica generada por la ley de Vivienda, el principal responsable del empeoramiento del mercado del alquiler, El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, cree que el resultado visto hasta la fecha ha sido el de generar confusión en el mercado «con un marco regulatorio lo suficientemente inestable como para que la confianza en las leyes en materia de vivienda sea cada vez más limitado».

## 40 aspirantes por vivienda

Por su parte, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, incide que la situación es alarmante para las familias, y que la competencia por encontrar piso alcanza ya los 40 aspirantes por cada vivienda que se anuncia en Madrid o Barcelona. Según sus datos internos, la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15% en un año, mientras se ha disparado la de habitaciones y la de alquileres de temporada, dos de las salidas que han encontrado los propietarios para esquivar la norma y que el Gobierno quiere ahora regular para tapar la fuga.

Según una encuesta de Fotocasa, uno de cada cinco propietarios con pisos en alquiler se plantea seriamente pasar a arrendar las habitaciones de manera individual, mientras que uno de cada cuatro lo hará exclusivamente en el alquiler vacacional. También hay un 31% que se decantará por alquilar temporalmente con la finalidad de no exponerse a la ley de Vivienda.

También son drásticos los cálculos de las agencias inmobiliarias. El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, sitúa el aumento de las rentas en el 12%. El experto prevé un escenario peor «y cada vez más dramático». Y ya no solo en las principales capitales, sino también en sus aledaños. «Hemos visto como el 'stock' de alquiler se ha desplomado a la mitad en localidades como Getafe, Alcorcón o Móstoles», asegura Alfaro en declaraciones a este periódico.

Desde la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana creen que la ley ni siquiera es suceptible de reforma y que se debería fraguar una nueva desde cero. «Se tienen que iniciar ECONOMÍA 39

## SIN PISOS PARA ARRENDAR

no es sólo sobre los altos precios, sino también en el hecho de que la oferta escasea y encontrar un piso es ya una odisea // ABC



los trámites para hacer una nueva desde el principio, con la suficiente participación de todos los agentes y colectivos afectados, y previa detección y análisis de la realidad actual de los ciudadanos», sentencian.

# Hacienda se topa con el 'no' de energéticas y bancos a negociar el ajuste a sus impuestos

Confían en que la Justicia tumbe unas figuras que ya les han costado 4.135 millones

BRUNO PÉREZ MADRID

La anunciada transformación de los insólitos y controvertidos gravámenes temporales sobre las empresas energéticas y las entidades financieras, impulsados hace ya casi dos años por el Gobierno, en impuestos permanentes del sistema tributario español seguirá encontrándose enfrente a sus principales contribuyentes: la gran banca y las grandes empresas energéticas del país.

Según han asegurado a ABC fuentes tanto del sector empresarial como del ámbito gubernamental, desde Hacienda se han realizado varios intentos por involucrar a las empresas afectadas en el reajuste técnico de los gravámenes con el objetivo de afinar lo más posible su aplicación y evitar más problemas de los generados ya de por sí por su mera existencia, recurrida de forma masiva por los afectados tanto en el ámbito administrativo como ante la Audiencia Nacional.

Las empresas, obligadas por ley a pagar sendos gravámenes, sí han puesto de manifiesto las dificultades objetivas a la hora de calcular tanto las bases imponibles como las cuotas a pagar a partir de la farragosa definición realizada por el Ministerio de Hacienda y han solicitado aclaraciones al respecto, pero han rehusado las invitaciones de las autoridades fiscales a negociar la forma más adecuada de aplicar los gravámenes.

Lo mismo ha sucedido con los contactos preliminares, de carácter informal, que cargos de Hacienda han tenido con representantes de bancos y energéticas a propósito de la reformulación de los gravámenes transitorios para convertirlos en impuestos a todos los efectos, según lo recogido en el acuerdo de legislatura fir-

mado entre el PSOE y Sumar.

Las fuentes consultadas aseguran a ABC que no se prevé negociación formal alguna en torno a los nuevos parámetros de los futuros impuestos permanentes a banca y energéticas, que como ya se ha avanzado desde el Gobierno aligerarán la actual carga fiscal que se impone a banca y energéticas y traerán consigo un cambio de la actual base imponible para que graven efecti-

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero // ABC vamente los potenciales beneficios extraordinarios que puedan tener, y no su facturación como sucede ahora con las figuras que el Gobierno ideó como prestaciones patrimoniales no tributarias para evitar que fueran recurridas por doble imposición.

## Que resuelva la Justicia

La posición de banca y energéticas es que sea la Justicia la que resuelva la adecuación o no a la legislación española de las figuras aprobadas por el Gobierno para que fueran esos sectores los que pagaran la factura de las medidas contra la inflación. Hasta la fecha, banca y energéticas han pagado 4.135 millones de euros por la aplicación del gravamen temporal, que el Gobierno ha decidido prorrogar a 2024. Y han recurrido sistemáticamente tanto las liquidaciones del impuesto como la orden ministerial que regula su pago.

La idea inicial del Gobierno era aprovechar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 para reconfigurar como impuesto el gravamen temporal sobre las energéticas y de paso rebajar su listón de exigencia, permitiendo a las compañías de-

> nes en generación de energías limpias y transición energética. Tras renunciar a tramitar las cuentas, el plan ahora es presentar una norma específica para que los nuevos impuestos per-

ducirse de la base sus inversio-

manentes sobre banca y energéticas estén ya vigentes en 2025.

El gravamen a la banca impone un tipo del 4,8% sobre los márgenes de intermediación de los bancos y ha recaudado ya cerca de 2.000 millones. El de las energéticas grava con un 1,2% la cifra de negocios de las que facturan más de 1.000 millones.



## AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

## El aprendiz de brujo

El fracaso de la reforma de la ley del Suelo muestra que la economía no es un mundo aparte de la discordia política

para evitar que el Gobierno sufriera dos derrotas parlamentarias consecutivas, es un duro mentís para quienes venían defendiendo la idea del desacoplamiento de la actividad empresarial, donde todavía hay cierta agregación de confianza, y la política, donde reina la discordia. Desde que se fragmentó el bipartidismo, existe en el mundo empresarial esta idea de que España puede conducirse como Italia, una economía que funciona 'malgrado' (a pesar de) la política. Cataluña y sus empresarios durante el 'procés' son un caso digno de estudio de cómo un grupo social con fuertes intereses comunes puede dejar que la situación se vuelva adversa en pocos años pensando que la política no va con ellos o juzgándola equivocadamente.

Las ideas tienen consecuencias y la ruptura de los consensos básicos que dan forma a la cultura política son cuestiones muy delicadas. Pedro Sánchez, que está convencido de ser un innovador de la política, se convierte en muchas ocasiones en un ambicioso aprendiz de brujo que tensiona a la sociedad por su propio interés. No sabemos si la historia le reservará el papel de gran reformador o el de la mítica vaca que pateó el farol que incendió Chicago.

Es cierto que lo ocurrido la semana pasada tiene el agravante de la campaña de las elecciones europeas. Pero hay datos que confirman, una y otra vez, la imprudencia de Sánchez al promover una investidura con una mayoría tan intermitente como frágil. En lo que va de legislatura, según datos que publicábamos ayer, la mayoría que eligió a Sánchez se ha disuelto por rechazo o incomparecencia de alguno de los nueve grupos de cuyo apoyo se jacta el presidente en 49 ocasiones. En doce de ellas la ruptura afectó

al núcleo duro de la coalición formada por el PSOE, Sumar y Podemos. El PP, por su parte, ha conseguido que en 19 votaciones sobre iniciativas suyas se creara la mayoría que no tuvo Núñez Feijóo en su intento de formar gobierno del verano pasado.

Se ve cada vez más claro que la mayoría que eligió a Sánchez sólo existe para aprobar una ley, la de amnistía. El presidente está esperando a que pasen las europeas para buscar otras iniciativas que galvanicen a esos nueve grupos en torno a su figura. La ley de Presupuestos es la ocasión más obvia, porque se pueden repartir gabelas, pero pueden existir otras que permitan ocultar que Sánchez sólo está calentando el asiento en La Moncloa.

Entre tanto, el país tendrá que seguir tirando sin reformas de calado, sin CGPJ (cuya parálisis, junto con las acusaciones de 'lawfare', siguen erosionando la legitimidad social del Poder Judicial) y sin reforma de la ley del Suelo. Al PP se la seguirá reprochando que no salte el muro de Sánchez para evitar que se aprueben leyes malas, como la de Vivienda, que ha conseguido en un año subir los precios que prometió controlar y mermar la oferta. Pero ese argumento no podrá ir muy lejos. Sánchez tenía que haberlo pensado antes de romper el juguete. jmuller@abc.es

40 ECONOMÍA

## HOTEL VELA, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) BLUE DOLPHIN CHICLANA, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo previsto en el artículo 10del Libro Primero del Real Decreto ley 5/2023, de transposición de Directiva de la Unión Europea en Materia de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles(el "RDL 5/2023"), se hace público que, en fecha 24de mayode 2024, el socio único de Hotel Vela, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente")y el socio único de Blue Dolphin Chiclana, S.L.U. (la "Sociedad Absorbida") han acordado la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de la Sociedad Absorbida por parte de la Sociedad Absorbente, con la consiguiente disolución y extinción de la Sociedad Absorbida y la transmisión en bloque del patrimonio social de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal todos los elementos del activo y pasivo, así como los derechos y obligaciones de aquélla.

La decisión de fusión ha sido adoptada conforme al proyecto común de fusión redactado por los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes en la fusión con fecha 22 de marzo de 2024, y se realiza de conformidad con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 53del RDL 5/2023, al tratarse de una fusión por absorción en la que tanto la Sociedad Absorbente como la Sociedad Absorbida está participadas por el mismo socio.

Asimismo, habiéndose adoptado los acuerdos de fusión por medio de decisiones del socio único tanto de la Sociedad Absorbente como de la Sociedad Absorbida, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9.1 del RDL 5/2023, los acuerdos han podido adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por el RDL 5/2023, salvo las comunicaciones preceptivas a los representantes de los trabajadores.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 del RDL 5/2023se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y los respectivos balances de fusión.

Asimismo, se hace constar el derecho de protección previsto en los artículos 13 y 14 del RDL 5/2023 que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades participantes en la fusióncuyos créditos hubieran nacido con anterioridad a la presente publicación y que aún no hubieran vencido.

En Madrid, 24de mayo de 2024. – En su respectiva condición de administradores solidarios de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, D. Piers Bradley y D. Carlos Soler Vock.

## ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A. (A08258501)

El Consejo de Administración de la sociedad ABRASIVOS DE ESPAÑA SA ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial el Ramassar, calle Barcelonés número 29-39 en LES FRANQUESES DEL VALLES (prov. Barcelona) para el día 28 de Junio de 2024 a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 29 de Junio de 2024 a las 10 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## ORDEN DEL DI

- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 y del Informe de Auditoria no obligatoria.
- Examen y aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2023, si procede.
- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
- 4.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen a su disposición todos los documentos e informes del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social y pueden obtener, si así lo solicitan, de la Sociedad, copia de estos de forma inmediata y gratuita.

En Les Franqueses del Vallés a 22 de mayo de 2024. La presidenta del Consejo de Administración, Doña Irene Alvarez Rivero.

## EDIFICACIONES CIMER S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 29 de junio de 2024, a las 10:30 horas en el domicillo social en la calle Francisco Gervás 17, 2º E, en Madrid, al objeto de tratar del siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. – Aprobación de las cuentas del ejercicio 2023, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo. – Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas su derecho a examinar en el domicitio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos objeto de aprobación.

> Madrid, 22 de mayo de 2024 Don Rafael González Cestero. Presidente del Consejo de Administración

## INMOBILIARIA MASALE S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 29 de junio de 2024, a las 11:00 horas en el domicilio social en la calle Francisco Gervás 17, 2º E, en Madrid, al objeto de tratar del siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.— Aprobación de las cuentas del ejercicio 2023, aplicación de resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo. – Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos objeto de acrobación.

> Madrid, 22 de mayo de 2024 Don Carlos Arenai Cerezo, Presidente del Consejo de Administración

## Las peticiones de nulidad de los despidos se disparan con las últimas leyes de igualdad

Un grueso de los ceses se agarran al decreto 15/2022 para lograr un mayor resarcimiento por parte de la empresa

### GONZALO D. VELARDE MADRID

El aumento de los procesos de judicialización de despidos que se inició con el recorte de las indemnizaciones tasadas de la reforma laboral aprobada ahora hace doce años se ha aseverado notablemente al calor de las normativas laborales aprobadas por el Ejecutivo en los últimos años, pero también por aquellas normas que con el objeto de establecer principios de igualdad y no discriminación está resultando en un cajón de sastre al que se ya se agarran la mayoría de los trabajadores que son cesados en sus empresas para lograr un mayor resarcimiento mediante la demanda de nulidad del despido.

Este es el efecto colateral que está teniendo la aplicación de la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que ha supuesto un punto de inflexión en la judicialización de las relaciones laborales y más concretamente de la resolución de las mismas, en las que los despachos laboralistas están detectando un incremento exponencial de los casos en los que los trabajadores optan por ir a juicio con causa de nulidad para tratar de elevar la indemnización.

Una de las causas que abonan el terreno es la amplitud interpretativa que arroja uno de los preceptos del ámbito de aplicación de esa ley 15/2022 en el que reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, edad, nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, lengua, etc.

Hasta ahí, no existe mayor anclaje para una demanda de nulidad de despido por vulneración de derechos fundamentales -supuesto con arraigo legal en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores-. Sin embargo, también se incluye aquí la razón de «enfermedad o condición de salud, estado serológico y predisposición genética a sufrir patologías y trastornos como causa discriminatoria», lo que está dando pie a la mayor parte de las reclamaciones judiciales interpuestas por los empleados despedidos, sobre todo en aquellos casos de poca antigüedad en la comy menor pañía expectativa indemnizatoria.



Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo // EP

«A la ya de por sí saturada judicialización de la jurisdicción social, es cierto que la entrada en vigor de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha contribuido en aumentar la solicitud de nulidades en los despidos, especialmente en aquellas situaciones vinculadas a enfermedad pese a no existir cambio normativo disruptivo alguno», señala sobre este fenómeno el abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra.

Aquí, el ámbito jurídico está detectando un mayor apetito por estas demandas de nulidad ya que aunque no se han articulado nuevos supuestos de nulidad, sí que se han enfatizado algunos casos como el de la incapacidad temporal que dan pie al incremento de estas demandas. «Las peticiones de nulidad se han incrementado exponencialmente», señala la socia de Laboral de MAIO Legal, Ángela Toro, en declaraciones para ABC, apuntando que especialmente se produce en aquellos casos de trabajadores con poca antigüedad.

Sobre ese articulado, señala Rosario Romero Bolívar, socia fundadora de RB Legal, que son conceptos tan amplios e indeterminados, y que carecen de una definición legal e interpretación pacífica ya que todavía no existen pronunciamientos del Tribunal Supremo que unifiquen doctrina sobre esta ley. «En ellos pueden tener encaje muchas situaciones, por tanto, en las demandas se encajan pretensiones de nulidad por cuestiones

Una de las causas que abonan el terrero es la amplitud interpretativa de la norma y hechos de lo más diverso», señala.

Explica en esta línea la socia responsable del departamento de Derecho Laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, Eva Hernández, que un caso tradicional en que una persona que está de baja a la cual se le podía despedir y pagar la improcedencia del despido, ahora es muy frecuente que sobre la base de la ley 15/2022 los trabajadores aleguen que han sido despedidos por razón de estar de baja, por la salud. «Se está llegando a juicios sobre base de nulidades a fin de que la indemnización finalmente abonada sea mayor a la ya tasada, es decir, la de un despido improcedente», explica la jurista.

## Mayor incertidumbre

Visión que comparte Ángela Toro, de MAIO Legal, quien no ve una mayor judicialización de despidos que pueda frenar la contratación de trabajadores aunque sí añade incertidumbre existente respecto de las consecuencias. «Esta incertidumbre implica un problema práctico para las empresas ante la imposibilidad de prever de manera exacta las consecuencias derivadas de las decisiones de despido ya que el criterio queda en manos de los tribunales», explica la experta de MAIO Legal.

A partir de aquí, teniendo en cuenta que se prevén cambios inminentes o a corto plazo sobre las causas de los despidos y el régimen de las indemnizaciones tal y como ha manifestado el Gobierno, podría provocar que antes de que se produzcan los cambios normativos haya un mayor número de despidos, «pues ahora las empresas tienen cierta certeza de las consecuencias» y que ante la incertidumbre «se ralenticen las contrataciones», explica Rosario Romero. ECONOMÍA 41

## **EL QUINTO EN DISCORDIA**

## JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA

## Quien pega primero...

levamos unas semanas comentando que el mercado ✓ se empezaba a desperezar porque prácticamente todos los lunes nos toca comentar alguna operación corporativa -y esta semana no ha sido menos- pero quizá el último anuncio de Criteria estos días -la compra de un 10% de la multinacional española ACS- nos da pie a detenernos en lo que está haciendo la compañía catalana. En cosa de pocos meses y tras un periodo largo de letargo, Criteria se ha lanzado a tomar participaciones más o menos significativas en compañías cotizadas españolas. Con los casi 4.000 millones de los que de momento ha dispuesto ha comprado participaciones en compañías de diferente pelaje y por motivaciones completamente distintas.

Y más allá de las razones que en uno u otro caso le hayan podido llevar a hacer una u otra inversión, quizá lo más destacable sea que el grueso de las mismas se ha producido en muy poco tiempo -y probablemente nos quede alguna otra por ver-. Han pasado de estar a la expectativa a entrar con todo. No parece que sea una casualidad. Y probablemente lo importante sea entender las razones que les han llevado a cambiar el tranco porque parecen tener muy claro que es el momento para apostar fuerte, mucho, por muchos negocios que tienen el mínimo común denominador de ser españoles.

A ese cambio de estrategia probablemente ayude la mejora sustancial de la cuenta de resultados de los bancos en general y de Caixa en particular pero probablemente esto también sea más un síntoma que una causa porque las cosas le van bien a la banca como

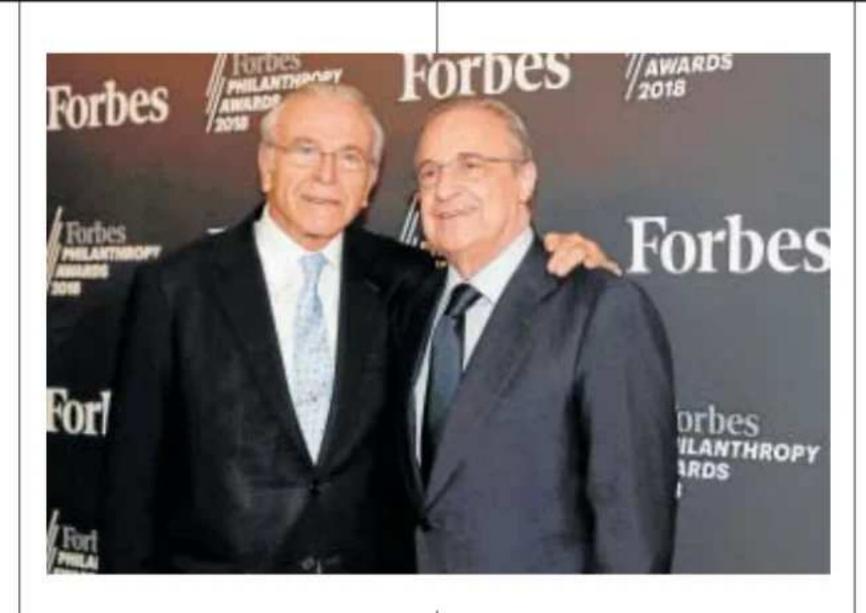

consecuencia de que nos van bien a todos -y probablemente sea una de las razones, no la única, por la que nos van a seguir yendo de esta manera-.

Esta gran apuesta en las compañías cotizadas españolas es en definitiva una apuesta por el ciclo actual. Consideran que es el momento de cargar las alforjas para entrar como se dice en el argot largos a los próximos años. Las razones para entrar en una u otra compañía son distintas pero todas constituyen una apuesta por el ciclo español.

Se trata además de un movimiento que se retroalimenta porque no solo produce algo de efecto llamada sino que además sirve para dar alas a las compañías que se benefician de estas decisiones. Pero en esto como en otras muchas cosas, quien pega primero, pega dos veces y son los primeros que entran los que se llevan la mayor parte del recorrido. Hay que reconocerle a Criteria su capacidad de decisión y ejecución. Mientras algunos tratan de ir, ellos han ido y vuelto varias veces porque lo que los inteligentes

hacen primero, es lo que acaba haciendo el resto.

## Desglobalización

T na de las palabras de moda en lo tocante con la economía es el de desglobalización. Es la consecuencia directa de la revisión de los modelos económicos tras la gran crisis financiera. De la mano de las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos fundamentalmente, se está revisando los cimientos sobre los que se ha construido el sistema económico estos últimos años. El mayor proteccionismo, impulsado primero por Trump y ahora por el presidente Biden, está acabando con el paradigma económico que ha estado vigente mucho años en el que Estados Unidos innovaba, China copiaba y Europa regulaba.

La enorme crisis social que provocó la depresión económica de hace ahora más de 14 años, alimentó entre otras cosas a los populismos que fueron los que con sus recetas sencillas a problemas complejos pusieron la primera piedra a estos planteamientos económicos que ahora están impulsando prácticamente todos los gobernantes.

Evidentemente Estados Unidos es quien lleva la voz cantante y lo que pueda pasar el próximo mes de noviembre en las elecciones presidenciales es determinante. Pero importa destacar que en lo económico, ambos presidentes aunque haya sido por caminos diferentes han llegado a políticas parecidas. El «America first» no se diferencia mucho de la «inflation act» de Biden. Mayores aranceles y tratar de volver a producir en casa con fuertes programas de estimulo fiscal que se diferencian en las mayores o menores connotaciones verdes que puedan tener cada uno de los planteamientos.

China que lógicamente ha sido la gran beneficiaria de la apertura económica sin precedentes de los últimos treinta años es la que ahora trata de defenderse ante el evidente cambio de rumbo del comercio mundial. Y el riesgo para Europa es caer en la insignificancia tras muchos años en los que no sabía bien hacia donde encaminar sus esfuerzos.

Los riesgos de la revisión del modelo neoliberal son evidentes. Ir demasiado lejos con el modelo neokinesiano en auge puede suponer un importante freno del crecimiento mundial mirando para adelante. Ahora, cuesta ser optimistas y pensar que se puede volver rápida a un papel más relevante de las instituciones multilaterales por la deriva actual que trata de dar respuesta a una insatisfacción generalizada con la economía que no se corresponde tanto con los datos de crecimiento del mundo en su conjunto. Quizá sea necesaria mayor pedagogía pero no parece que desandar el camino andado sea la forma de reencauzar las cosas.

ace unos día era John Müller quien desde estas páginas denunciaba que sólo 14 meses después de su eclosión, a la inteligencia artificial generativa se le empezaban a ver las costuras. Esta semana 'The Economist' también aborda la cuestión con más sombras que luces. Y aunque de momento resulte difícil ser concluyente, se trata desde luego de algo cuyo desenlace no es en absoluto inocuo. Y no tanto en su vertiente moral o del supuesto alcance de esta revolución de la que ya sabemos que, en contra de lo que se pudiera pensar inicialmente, tiene límites y

## ¿Se estanca la IA?

probablemente estén más cerca de lo imaginado. Lo que desde esta página toca analizar es su vertiente económica y más concretamente el impacto que pudiera tener en los mercados que el desenlace no vaya a ser como en un primer momento se puedo pensar. Hoy ya tenemos evidencia de que el coste de desarrollo de esta versión de la inteligencia artificial es enorme. También sabemos quien son los que están haciendo las inversiones y quienes se están beneficiando de

ellas. Lo que empieza es a surgir la duda de si estas inversiones faraónicas van a tener el retorno esperado. La comparación la trae el semanario ingles en su artículo de estas días. Puede ser que como pasó con el ferrocarril hace muchos años o con la fibra hace bastante menos, los retoños esperados por los que acometieron estos proyectos no tengan el retorno esperado. Como recuerda Zuckerberg, no será a corto plazo. Hay que seguir invirtiendo en los centros de datos, en

las redes eléctricas y en la ingente generación de electricidad que necesitan estas infraestructuras sin que se vayan a ver los retornos.

Cuando toda esta inversión esté hecha comprobaremos si los usuarios están dispuestos a pagar por esta tecnología lo que ahora piensan los que están haciendo estas inversiones. Puede que como paso con las vías de ferrocarril o con internet los retornos sean otros de lo que pensaron los que impulsaron estos desarrollos. Puede que no sea así y que los beneficios que aportan los chatbot merezcan que paguemos incluso más de lo que algunos piensan.



## Los hombres tras la meteorología española: «No es una bola de cristal»

- ▶En Aemet se trabaja bajo presión, con miles de datos y turnos de 12 horas, pero la predicción nunca es 100% exacta
- Filomena fue difícil de creer hasta para los expertos: «Decíamos: ¿se va a cumplir? Nunca había sucedido algo así»

ISABEL MIRANDA MADRID

avier Rodríguez Marcos y Rubén del Campo se dedican a lidiar con la incertidumbre y suavizarla para los demás. En esta vida todos queremos certezas. El primero es el jefe de Producción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el segundo es portavoz de la entidad. Son las dos caras de la predicción del tiempo en España, la del trabajo puertas adentro y la de la comunicación al exterior. Un tándem necesario cuando se acerca un temporal, pero también cuando llegan las vacaciones. No es casual que la página web de Aemet sea la más consultada de toda la Administración General del Estado: 15 millones de visitas diarias, que en jornadas récord se han llegado a duplicar. Pero, aunque manejan miles de datos al día, la meteorología es una ciencia de probabilidades en la que nunca se llega al 100%. «No es una bola de cristal», dice Rodríguez Marcos.

El jefe de Producción y el portavoz están sentados en la cafetería de la sede central de la Aemet, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Ambos llevan a la espalda una amplia trayectoria. Rodríguez Marcos empezó como observador en un aeropuerto en Pamplona hace cerca de 20 años, se especializó en meteorología de montaña y riesgo de aludes, fue delegado de Aemet en Navarra y jefe de área de predicción en Madrid, hasta llegar a su puesto actual. Del Campo, biólogo de formación, decidió en 2008 dejar su trabajo como técnico de alimentos para ingresar en la agencia, primero como observador en el Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife), después como técnico en el área de comunicación.

A los dos les espera en menos de una hora, a las 10.00 horas, la reunión informativa a la que asisten cada día desde diferentes puntos del país entre 50 y 70 personas de forma telemática. Es solo una pequeña parte del personal de la Aemet, que cuenta con más de un millar de empleados de los que apenas 300 están en los servicios centrales.

«Hay mucha ciencia detrás, se ha mejorado mucho», asegura Rodríguez Marcos. La llegada de los satélites a partir de los años 80, de los superordenadores para procesar los datos y el apoyo del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que corre un modelo meteorológico para toda la Tierra (y que en Aemet mejoran para España), ha supuesto un «avance tremendo». Hoy, con cierta confianza, se hacen pronósticos a cuatro días vista. También ha crecido la inversión. Solo los satélites Eumesat se llevan 40 millones cada año, un tercio del presupuesto de la agencia.

Pero toda la ciencia no evita la incertidumbre. «La predicción meteorológica, como la atmósfera es un siste-

Ahora lidian con la desinformación y el resurgir de las cabañuelas. «No apoyamos lo que no se base en ciencia», dicen ABC LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 SOCIEDAD 43

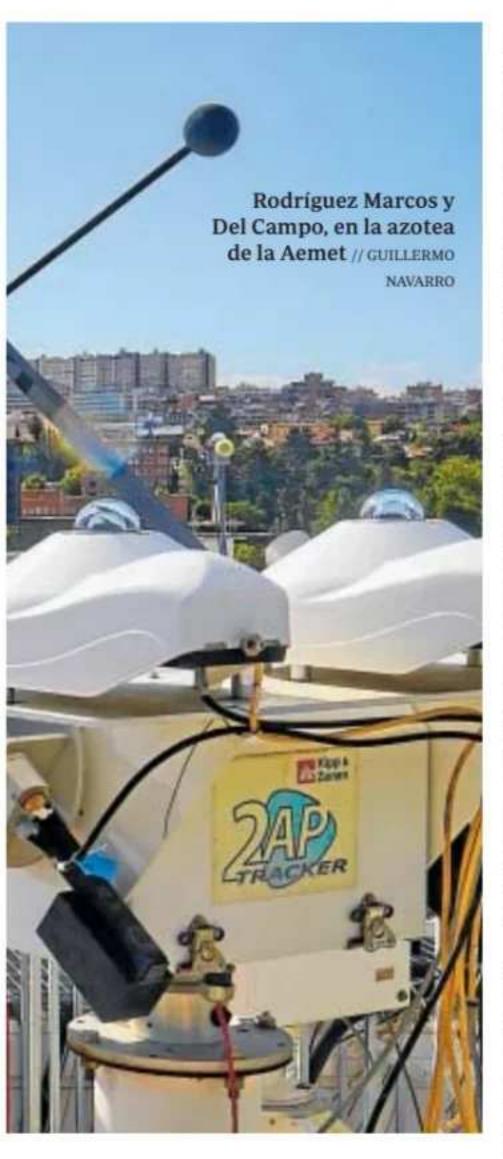

ma caótico, nunca es 100% exacta», explica Rodríguez Marcos. Entre los hitos más complicados, recuerdan ambos, estuvo la histórica nevada de 2021 que dejó Filomena en la zona centro de la península. «Lo que se veía (en los modelos meteorológicos) era algo tan extraordinario... casi medio metro de nieve en una ciudad de cinco millones de habitantes con su área metropolitana, algo que es muy poco habitual incluso en Europa», rememora Del Campo, que reconoce que «la presión era alta». Los modelos supieron anticipar la nevada con una antelación sorprendente, de hasta ocho días, lo que también permitió activar los avisos correspondientes. Pero lo que las ecuaciones vaticinaban era difícil de creer incluso para los profesionales. «Aun emitiendo todos los productos, los propios predictores y los que lo seguíamos por detrás, decíamos: ¿se va a cumplir esto? Porque nunca había sucedido. No tienes la certeza de que ese aviso rojo se vaya a cumplir», cuenta el jefe de Producción.

### Sistema de avisos

Para la Aemet, la emisión de avisos meteorológicos -que informan cuando hay riesgo de daños materiales o personales por mal tiempo- es «un compromiso». Y no es fácil. La idea es intentar dar la información con la mayor anticipación posible, pero con la suficiente certidumbre de que va a ocurrir.

«Lo vivimos con responsabilidad, porque al final nos sentimos responsables de la salvaguarda de bienes y personas», afirma Rodríguez Marcos. Pero hasta cierto punto. «Nosotros emitimos los avisos de fenómenos meteorológicos adversos en base a los cuales luego ya las protecciones civiles autonómica y estatal declaran las correspondientes alertas o activan los correspondientes situaciones de emergencia».

Por ejemplo, el envío de mensajes al móvil, como el que cogió por sorpresa a muchos en septiembre de 2023 por la previsión de lluvias torrenciales, se basó en una decisión de Protección Civil. Pero cuando el agua se retrasó, los ciudadanos miraron a la Aemet. «Hubo cinco fallecidos en ese temporal. Nunca podremos saber los fallecidos que evitó esa alarma», apunta Del Campo.

Tampoco son infalibles. La tasa de falsas alarmas de la agencia fue del 23% en 2022. Hay situaciones, especialmente las relacionadas con tormentas, granizo y lluvias muy intensas, que por mucho que haya avanzado la ciencia en las últimas décadas, no son predecibles. «Tienes que hacer la predicción casi a 6-12 horas», explica el jefe de Producto. Cuando el tiempo es estable, como el que generan los anticiclones, es más fácil. Ahí pueden tener una predicción fiable con una antelación de nueve días.

A la dificultad técnica se añade un

nuevo fenómeno: la desinformación. Portales web, medios, cuentas en redes sociales e incluso el propio móvil -que ofrece los datos de los modelos meteorológicos «sin cocinar»pueden suponer un riesgo. «(Algunos) usan Aemet como marca para captar más lectores», reconoce Del Campo.

«Vemos el típico titular de 'Aemet se ve obligada a emitir un aviso', pero no estamos obligados a emitir un aviso. Está en el plan Meteoalerta y, evidentemente, como vemos que la situación es adversa, emitimos el aviso», lamenta. Al final, temen, las malas praxis de algunos pueden acabar sien-



Un piranómetro, que mide la radiación solar, en la Aemet //G. N.

**EN DATOS** 

millones de euros fue el presupuesto de la Aemet en 2023. La agencia cuenta con más de un millar de trabajadores.

son las estaciones que hay repartidas por España (815 automáticas y 96 observatorios con personal). Toman datos minutales, que después son depurados, procesados e incorporados al Banco de Datos.

son los avisos meteorológicos por tiempo adverso que se emiten al año aproximadamente. La tasa de 'falsas alarmas' fue del 23% en 2023.

do un problema. Como el cuento de Pedro y el lobo.

En los últimos años se ha sumado el resurgir de las cabañuelas, una tradición rural que funciona como un horóscopo del tiempo de todo el año. «Nosotros, lo que no esté basado en ciencia, no lo podemos apoyar», afirma tajante Rodríguez Marcos. «Los métodos tradicionales no te pueden dar una predicción a nivel nacional, ni de lejos, pero tampoco local. A nivel local lo que puede funcionar es la observación a corto plazo», explica el portavoz. Certezas no hay, dice Del Campo, y a largo plazo menos todavía.

## **Funcionamiento**

En Aemet todo lleva en marcha desde mucho antes de que comience la entrevista. Del Campo ya ha enviado a los medios de comunicación la predicción del tiempo para el fin de semana. También la cadena de producción de mapas ha comenzado a las 2.00 de la mañana, hora peninsular, con la elaboración de unas guías de referencia o «guías técnicas de diagnóstico», que analizan el estado en ese momento de la capa baja de la atmósfera y de los niveles altos. Los predictores trabajan en turnos de 12 horas para vigilar la atmósfera 24/7. «Es un desgaste muy fuerte y es una presión fuerte», reconoce Rodríguez Marcos. Este trabajo servirá de referencia para las predicciones regionales de las siguientes 72 horas y culminarán con la coordinación de los avisos meteorológicos de la mañana, tras la reunión telemática.

«Podemos estar sacando cientos de productos al día», dice Rodríguez Marcos. Solo para cada aeródromo realizan un pronóstico cada seis horas. «Y España no está falta de aeródromos, tenemos como unos 60», cuenta. Al cabo del año suman unas 100.000 predicciones para el sector; otras 20.000 predicciones para Defensa; 3.000 para zonas de alta mar; 15.000 para zonas marítimas cercanas a la costa y 3.000 para zonas de montaña. Y, por supuesto, los productos estrella: 4.000 predicciones a nivel estatal, 40.000 autonómicos y 70.000 provinciales cada año. Los avisos meteorológicos se actualizan por la mañana y por la noche y llegan a ser unos 30.000 en un año.

## PREVISIÓN ESTACIONAL

## Europa se prepara para otro verano de calor intenso

I. M. MADRID

Europa se prepara para otro verano de calor, y la primera muestra de ello es inminente. La predicción estacional elaborada por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (Ecmwf, por sus siglas en inglés) para los meses de junio, julio y agosto indica que la probabilidad de que las temperaturas medias de este verano estén «muy por encima del promedio» son mucho más altas de lo habitual, en especial en el sur de Europa, como es el caso de España, Italia y Grecia.

Los meteorólogos de la empresa Atmospheric G2 ya apuntan a que el verano de 2024 podría desafiar el calor del estío de 2022, que fue el más cálido registrado en Europa hasta la fecha. Fue el año en el que Reino Unido llegó a los 40 grados o que España tuvo la ola de calor de 42 días sin respiro.



Mapa de calor en Europa // COPERNICUS

La Aemet se muestra más prudente. Apunta a que el verano va a ser más cálido de lo normal, y hay una probabilidad de entre un 50 y un 70% de que se sitúe como uno entre el 20% de los más cálidos.

En la Península, el primer arreón de temperaturas se ha notado este fin de semana, con registros entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, en especial en la mitad sur. Es probable que hoy se suavicen algo los registros y a partir de mañana vuelvan a subir. También en el norte de Europa, con Alemania, Polonia y los países escandinavos a la cabeza, tendrán esta semana temperaturas inusualmente altas para la época del año, que podrían rozar los 28 grados.

## Juan Manuel de Prada

Escritor

## «La inteligencia artificial es el castigo que nos merecemos»

▶El escritor publica la primera parte de 'Mil ojos esconde la noche', continuación de su aclamada 'Las máscaras del héroe'

BRUNO PARDO PORTO MADRID

manuscrito llega en una caja. Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970) lo recibe en el Café Varela -es mediodía, ya sirven cerveza y la luz invita al placer del jamón-. El escritor se levanta, abre el cofre y saca mil ochocientos folios sin márgenes, llenos con una caligrafía contundente, sólida. Están escritos solo por un lado: son hojas administrativas, ministeriales, material de desecho. «Yo reciclo, soy un ecologista -presume-. En estos momentos soy el novelista más joven que escribe a mano en España». Luego avisa: «Cuidado, que las páginas están sin numerar».

La torre de papel se queda a un lado, como vigilando la conversación. Ahí vive y odia Fernando Navales, protagonista de 'Las máscaras del héroe' que Prada ha resucitado para esta nueva novela, 'Mil ojos esconde la noche' (Espasa), una inmersión en el París ocupado por los nazis donde los artistas intentan sobrevivir y la Falange se esfuerza por ganar adeptos. Un proyecto tan oceánico que ha tenido que partir las aguas y dividirlo en dos tomos. Este es el primero.

## -Por tema, tono, ambición y extensión esta parece un libro de otro tiempo.

 Hace mucho que decidí olvidarme de las modas. Parece que si quieres ser un escritor de 'best sellers' tienes que hacer una novela de psicópatas, y si quieres ser un escritor literario tienes que escribir una novelita sobre tu papá. Es tremendo. Esto nos habla de un mundo que se está uniformizando de forma monstruosa, que se está igualando por lo bajo. De alguna manera, se podría decir que la inteligencia artificial es el castigo que nos merecemos.

## −¿En qué sentido?

-Nos hemos gregarizado, nos hemos vulgarizado, nos hemos chavacanizado, nos hemos estandarizado. Y ahora que ya somos un rebaño nos atizan la inteligencia artificial [y ríe]. En este sentido, me parece casi un acto de subversión política escribir un libro así.

## -Empecemos con las subversiones: sostiene que la Tercera España nunca existió. Y pone como ejemplo a Gregorio Marañón.

-Es que la Tercera España básicamente no existió. Pretender que las dos Españas eran una la España de los demócratas y otra la España de los fascistas es un chiste. El propio Gregorio Marañón lo explica perfectamente en un artículo que publica recién llegado a Francia. En la España republicana había republicanos demócratas, pero también revolucionarios, partidarios de las dictaduras más horrendas, comunistas, anarquistas... Y en el bando franquista están los falangistas, pero también los carlistas, los monárquicos, los conservadores y los liberales como Marañón. Esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Que las familias de los que eran republicanos de derechas o monárquicos conservadores, que fueron franquistas, se inventan el rollo de la Tercera España para que no les señales como franquistas. Y hacen creer al mundo que la España franquista era una España fascista. Esto



## Tercera España

«No existió. Pretender que las dos Españas eran una la de los demócratas y otra la de los fascistas es un chiste»

## Picasso

«Estaba en el mal. Humanamente era un personaje bastante lamentable»



## —En la novela se ve cómo casi todos los artistas exiliados en Francia acaban participando en las actividades culturales de Falange.

 Esa es la cruda realidad. En octubre del año 1942 Falange organiza una gran exposición de arte español para celebrar la Hispanidad. Y participan todos los artistas exiliados. Todos menos Picasso. Él no necesita participar porque es multimillonario: mientras la gente estaba pasando hambre en París, él daba de comer a sus perros pollos asados. Era un hombre al que las autoridades de la ocupación no molestaban. Arno Breker, el escultor áulico de Hitler, le dijo que había dos artistas a los que no había que tocar: Jean Cocteau y Pablo Picasso. Porque tenían un renombre internacional y había que evitar la propaganda de la prensa enemiga. Por eso hizo lo que le dio la gana.

## -Así que Picasso estaba por encima del bien y del mal.

–No, estaba en el mal. Humanamente era un personaje bastante lamentable. Y no solamente por el trato que dispensa a las mujeres. Él se niega a firmar una carta en apoyo de Max Jacob, un escritor judío que se había convertido al catolicismo y del que él era padrino de bautizo. En el año 43, la Gestapo lo detiene y lo interna en el campo de Drancy para luego mandarlo a los campos del

Este. Cocteau, muy gallardamente, escribe una carta al embajador alemán pidiéndole clemencia para Max Jacob. Y le pide a Picasso que firme también la carta. Una carta pidiendo clemencia para su ahijado. Y se niega. Y aunque el embajador alemán concede la clemencia, cuando va Cocteau con la carta a Drancy Max Jacob acaba de morir de pulmonía [se queda pensando]. Hay gradaciones dentro de la vileza y de la miseria humana, pero Picasso está en un escalón bastante alto. Además, es un artista total y absolutamente sobrevalorado.

## -Describe los campos de concentración franceses como infiernos.

-El cartelista Carles Fontserè dice en sus memorias que los campos de concentración franceses eran muchísimo más duros que los alemanes. Pero esto no debe extrañarnos, porque la legislación antisemita de Francia era más dura que la legislación alemana, al menos hasta los últimos años de la guerra, ya cuando Alemania adopta ya la decisión de matar a los judíos.

## -Cuando aparece Celine, el narrador dice que el antisemitismo de su prosa es el antisemitismo del pueblo fran-

-Es que el pueblo francés era furibundamente antisemita. Francia seguramente ha sido una de las naciones con un pasado más oprobioso que, sin emLUNES, 27 DE MAYO DE 2024 CULTURA 45



bargo, ha logrado que todo el mundo se crea que es el paladín de los derechos humanos. Son unos grandes publicistas. Por ejemplo: el movimiento de la resistencia contra la ocupación es un movimiento muy tardío, no surge hasta que Stalin no da la orden. Durante más de un año, en Francia no hubo ni un solo atentado y allí todo el mundo estaba tan campante.

## -Cita varios textos de Ruano elogiando a Hitler con una prosa melosísima.

-Es que cuando Hitler comienza a mandar en Alemania la fascinación que produce es extraordinaria. Porque levanta a un país que ha sido humillado, derrotado, castigado de forma loca y repugnante por las potencias vencedoras y lo convierte de nuevo en una potencia. La prensa de derechas sentía una admiración enorme. Son muy pocos los que en los años treinta tienen la lucidez de darse cuenta de lo que está pasando. Cuando el Papa Pío XI hace la encíclica contra el nazismo, a muchos sectores de la derecha católica les parece que es un disparate.

## -La novela parece casi una reivindicación de la complejidad histórica. De las dobleces humanas.

 El estudio serio de la historia nos exige despojarnos de los tópicos. Porque nos revela que los acontecimientos históricos están protagonizados por seres humanos. Y los seres humanos son un abanico de sorpresas. Engendros como los de la memoria histórica intentan arrasar con la complejidad humana. Y eso solo genera fanatismo. Porque la gente de buena voluntad acepta los estereotipos y reniega de la humanidad. Pero los estereotipos son lo contrario de lo humano. La gente piensa que lo digno es comportarse como un robot. No como un ser humano. Y a mí esto me parece peligroso.

## Los críticos han emparentado esta obra con el esperpento de Valle-Inlcán. ¿Se siente heredero de esa mirada?

-Me considero un escritor de esa estirpe barroca y esperpéntica: Quevedo, Valle Inclán, Cela... Son referentes en mi literatura, indudablemente. Y Valle-Inclán, en concreto, es el escritor más próximo estéticamente a esta novela. Por su visión de la realidad, de la historia, de las personas. Además, Valle-Inclán era carlista. Es una afiliación con la que yo simpatizo.

### —¿Qué nos revela el esperpento de la realidad?

 El esperpento es el expresionismo a la española, el expresionismo con la sangre del barroco español. El esperpento sirve para hacer una crítica mordaz desde una distancia burlesca.

## -Por cierto: no se ha ahorrado la escatología en estas páginas.

 Los enemigos del barroco presentan la escatología como un exceso verbal, un regodeo en la guarrada. Pero esto es falso. La escatología nos está hablando de que nos vamos a morir. De que estamos hechos de barro. O sea: que somos pobres gentes, que la realidad es que todos los días nos tenemos que meter en una habitación a donde vamos a expulsar inmundicias. Y esas inmundicias forman parte de lo que somos. El hecho de que en la literatura española en estos momentos la escatología esté prácticamente vetada, yo creo que habla un poco de lo que está sucediendo: del patético endiosamiento humano.

## Hay palabras que ya solo pueden leerse en sus libros. ¿Otro empeño barroco?

 La jibarización del lenguaje es una expresión de la jibarización de lo humano, no nos engañemos. Cuando hablamos con menos palabras nos estamos pareciendo más a una máquina. Y nuestro mundo se vuelve más pequeño. Mi abuelo designaba por su nombre todos los árboles, todos los pájaros. Nosotros ya solo podemos decir: un pájaro, una planta, un árbol. En el momento en que no sabemos distinguir una abubilla de un vencejo estamos muertos. El lenguaje hay que mantenerlo vivo porque manteniéndolo vivo estamos diciendo que nosotros estamos vivos. Ahora bien, yo escribo muy rápido y esas palabras acuden de forma totalmente natural a mí. No hay ningún rebuscamiento. Las cosas hay que designarlas exactamente. Es lo que procuro hacer.

## Juan de Tassis, el poeta que vivió en la poesía

Carlos Aganzo recupera en 'Don de la insolencia' al conde de Villamediana

B. P. P. MADRID

Hay quien escribe poesía y hay quien vive en la poesía, del mismo modo que un actor a veces interpreta y otras encarna y hay noches en las que un herrero sueña con ser espada. O duelo. O guerra. Juan de Tassis, conde de Villamediana, pertenece a esa estirpe de hombres que fueron una literatura. Disfrutó y sufrió literariamente, y así lloró y rio y mintió y luchó y urdió movimientos para colocarse mejor en la corte. Y así fue desterrado. «Caballero entre los caballeros, poeta entre los poetas, donjuán entre los donjuanes y tahúr entre los tahúres de burdel», representó «todas las luces y las sombras de la Corte de los Austrias», y además fue asesinado en el corazón de Madrid, en condiciones que todavía siguen sin esclarecerse, aunque se sospecha que pudo ser por una acusación de sodomía o por dictamen real, tal y como recuerda Carlos Aganzo, que acaba de publicar 'Don de la insolencia' (Siruela), un libro que viene a hacer justicia poética con una de las figuras capitales del Siglo de Oro, que no estaba olvidada pero sí esquinada: cosas de la injusticia de la memoria.

## El sitio que merece

«Es un personaje fascinante, y no está en el sitio que merece», lamenta Aganzo. ¿Por qué? «Bueno, hay algo de deriva general: si olvidamos la historia reciente qué no haremos con la antigua. Parece que nada de lo que ocurrió ayer nos conmueve. Por no hablar de la educación, con temarios cada vez con menos nombres, con menos sustancia. Pero además el conde de Villamediana convivió con los grandes monstruos de la literatura española, que lo han terminado opacando: Lope, Góngora, Quevedo... Para mí él está en esa misma categoría, sin duda. Solo por debajo de Cervantes, que es otro nivel», puntualiza. Su empeño, dice, sigue la senda de Luis Rosales, que dedicó su discurso de ingreso en la RAE a este personaje, y de Luis Antonio de Villena, otro de los que han querido mantener su llama viva.

Aganzo ha escrito una biografía y una antología, porque vida y obra no se pueden separar en este caso. «Ambas son excelsas -ríe él-. Me admira su insolencia, su falta de miedo. Era un insolente absoluto, taxativo. Y su modo de entregarse a la pasión era total, casi místico».

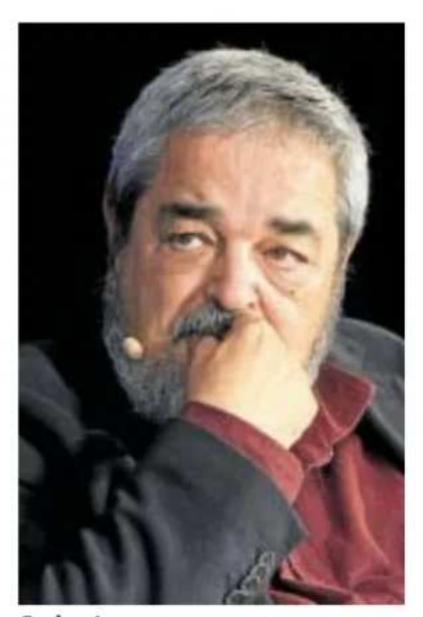

Carlos Aganzo //DE SAN BERNARDO

Lo explica él mismo en uno de sus sonetos: «Cuando ya las razones y el instinto / pudieran de mí mismo defenderme / y por causa fundada en escarmiento; // en otro peligroso laberinto / me pone amor, y ayudan a perderme / memoria, voluntad y entendimiento». También lo retrató así Antonio Hurtado de Mendoza a su muerte: «Ya sabéis que era Don Juan / dado al juego y los placeres; / amábanle las mujeres / por discreto y por galán. / Valiente como Roldán / y más mordaz que valiente». Y después: «Tal fama llegó a alcanzar / en toda la Corte entera, / que no hubo dentro ni fuera / grande que le contrastara, / mujer que no le adorara, / hombre que no le temiera». «El amor es hoy moneda de escaso cambio. Pero en el caso de Juan de Tassis estaba por encima de la fortuna, de las prebendas nobiliarias, del destierro, de todo. Él pagó las consecuencias de entregar su vida a la pasión», asevera Aganzo.

Como escritor satírico también estuvo en la cumbre, denunciando corruptelas de nobles y validos del rey. A muchos los vio caer en desgracia, entre ellos a Rodrigo Calderón y el duque de Lerma. «Como Quevedo, llevó una vida de armas tomar. Creo que es algo de ese tiempo. Hablamos de un momento de contrastes tremebundos, del tránsito del siglo XVI al XVII. Es el fin de una era de esplendor y el inicio de la decadencia. Una decadencia no literaria, claro, está llena de personajes increíbles. La libertad de Villamediana tiene que ver con que era un Grande de España», aña-

«El conde es un personaje romántico antes del romanticismo. Esa figura suya pasada por el 'Burlador de Sevilla' termina en el 'Don Juan Tenorio», remata Aganzo. Pues eso: un mito.

46 CULTURA

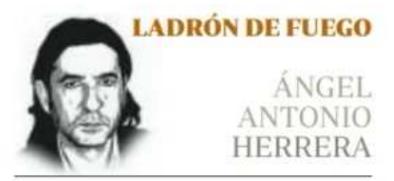

## Prehistoria de Eurovisión

Triunfó la organización y, sobre todo, triunfó Salomé, bajo el exotismo de vencer junto a otros tres países

renimos de fracasar, triunfalmente, en Eurovisión, y así vemos lo que ya sabíamos: siempre gana Massiel, o Salomé. Eurovisión fue. Y luego ha sobrevivido como una feria de la laca. La noche en que ganó Salomé, allá en marzo de 1969, fue la noche inaugural en que se emitía un programa a color, aunque nosotros, los españoles, lo viéramos en blanco y negro, porque muchas teles no daban para más. Pero la noche sí fue una fiesta del color del entusiasmo, mientras triunfaba Salomé, que se logró la eternidad ceñida en un vestido blanco de flecos mágicos. Aquella gala la condujo Laura Valenzuela, que se desempeñó en tres idiomas: español, francés e inglés. A la esbelta Laura de aquella noche le había echado el ojo la censura en curso, y el Ministerio de Información y Turismo hizo su faena exigiendo forro en el vestido de encaje de la presentadora.

Debutó José Luis Uribarri en los comentarios de detalle, y Miguel de los Santos llevó el festival desde Radio Nacional de España. Participó Salvador Dalí, que diseñó toda la cartelería o publicidad del acontecimiento, por orden directa de Manuel Fraga. No era lo habitual un cartel anunciador de un show musical, desde la tele, pero se hizo. España acogía la organización del Festival y quiso sacar nota de oro en el empeño, para que Europa se enterara. Europa o el mundo, porque el Festival no sólo fue emitido por los 16 países participantes sino por Brasil, Marruecos, Polonia o la Unión Soviética. Se agasajó a todo participante, incluida la prensa, y se les convidó a un alegre tour turístico, durante los días previos, que incluyó viajes a Mallorca o Toledo. El Real Madrid dio una gran cena en el propio estadio.

Triunfó la organización y, sobre todo, triunfó Salomé, bajo el exotismo de vencer junto a otros tres países, Francia, Países Bajos y Reino Unido, por empate irresoluble de votos. Massiel, la Massielona, que era la vencedora aún en vigor, desde la edición anterior, se hizo con Salomé una foto de hermanas apoteósicas, modernas y remorenas. Nunca fuimos tan lejos.

## «Soy una antisistema: me gusta leer libros y escuchar discos»

Sandra Carrasco publica un libro-disco en homenaje al mítico Pepe Marchena

JULIO BRAVO MADRID

Todo empezó una noche. «Acababa de perder a mi padre, y en sueños me dice que me ponga en contacto con la figura y con la obra de Pepe Marchena». Sandra Carrasco (Huelva, 1981) explica así el nacimiento de 'Recordando a Marchena', un trabajo realizado en formato de libro-disco en el que ha trabajado con el guitarrista David de Arahal. El sevillano Pepe Marchena es uno de los grandes cantaores de la historia y, desde aquella noche, es para Sandra Carrasco algo más que «un cantaor al uso; es el resurgir de mi padre. Un padre en lo artístico, un refugio».

Antes de aquel sueño, la cantaora onubense conocía a Marchena «de rebote. Conocía cosas como la milonga 'Melón sabroso', de la que me enamoré y empecé a cantar en mis recitales; la soleá 'Perendengue y el Dengue'». Hay otra pieza aun más significativa: una guajira. «Se la canté a mi padre un mes antes de morirse en casa con un vino... Me hizo cantársela sin parar. Y lloraba y lloraba: 'Otra vez, por favor'».

Y es que la vocación le viene a Sandra Carrasco de su padre. «En mi casa todos somos aficionados al flamenco, pero él era el que más. Estaba siempre escuchando a Camarón, a Pastora, le gustaban mucho Valderrama, Tomás, la Niña de los Peines, Caracol... Y copla, mucha copla. Mi padre, además, cantaba muy bien, especialmente el fandango y las sevillanas».

## La pureza

«Creo que el flamenco tiene algo que todo el mundo anhela -dice Sandra Carrasco para tratar de explicar el magnetismo de esta música-. Hay una palabra que lo define, y esa palabra es pureza. La pureza la quiere y la busca todo el mundo; la tenemos al nacer, y la tiene el flamenco. No hay maldad ni hay mentiras, es la verdad más absoluta dentro de la música. El flamenco está lleno de verdad, tiene un punto salvaje que nos hace libres. Aunque al que lo escucha lo deje cautivo, realmente le está dando la libertad». Aunque no siempre cantar es un gozo para Sandra Carrasco. «Ojalá siempre lo fuera. Siempre canto buscando el gozo, ese es mi objetivo. Pero desgraciadamente, el artista está lleno de prejuicios y de miedos porque hay mucha responsabilidad. Y cuanto mejor vaya tu carrera, más responsabilidad».

De vuelta a Pepe Marchena, Sandra Carrasco destaca de él «su creatividad,

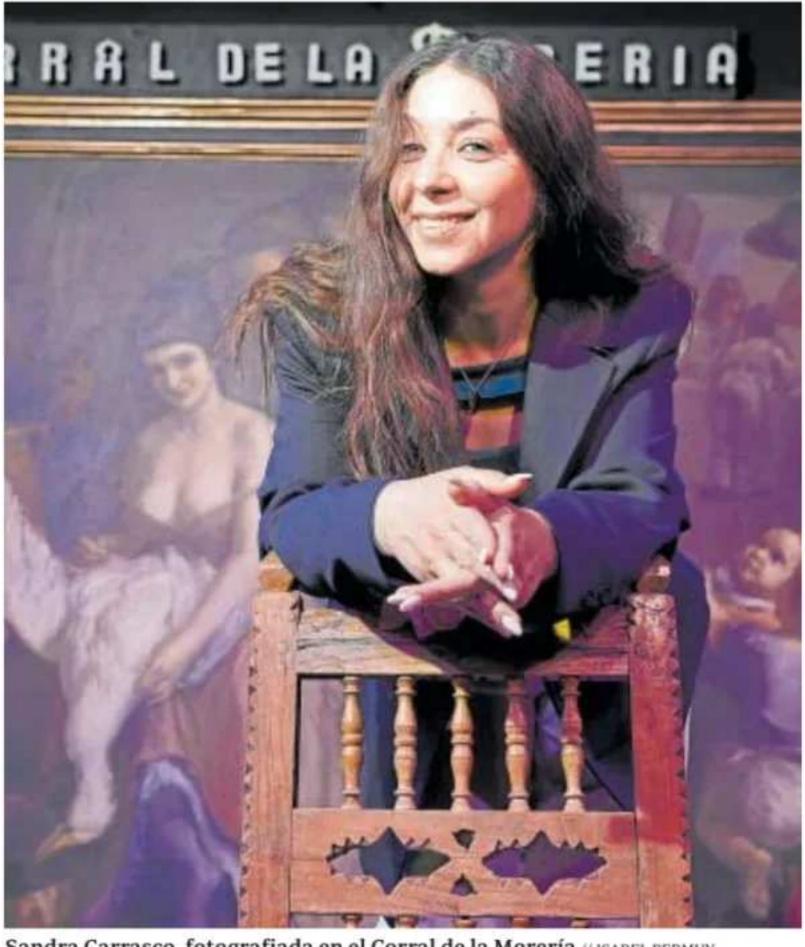

Sandra Carrasco, fotografiada en el Corral de la Morería // ISABEL PERMUY

su teatralidad, esa manera de inventarse los cantes. Pepe se ponía a cantar y directamente creaba algo nuevo. En ese aspecto me tiene enamorada, es lo que me engancha de él. Hay algo en él que cuando lo escucho automáticamente me quedo cautiva; se me encoge el corazón. Entiendo perfectamente ese flamenco que él tiene en su cabeza y a mí me da muchas alas, me abre mi campo creativo. Me he criado en el flamenco pero vengo de otras músicas: me gustan el jazz, el bolero, la música suramericana, la brasileña... Estos tipos de música te dan una apertura muy positiva, y la combinación con lo que me aporta Pepe Marchena me da equilibrio».

Enrique Morente, dice la artista, fue un ejemplo en este sentido. «Siempre mezclando sin huir, siempre con el flamenco por bandera, bien agarrado a sus raíces, y haciendo un flamenco transgresor». Pero ahora... «Creo que al flamenco se le está faltando al respeto. No me quiero poner purista, pero en el flamenco es muy importante conservar la esencia. Hay que respetar la estética y

«En el flamenco es muy importante conservar la esencia, no podemos estar enseñando el culo cantando una seguidilla» los cantes. Cada uno puede hacer su propia versión, pero sin abandonar nunca esa raíz. Actualmente, en el cante, hay más jóvenes con talento que nunca. Pero ves las vestimentas y no parecen cantaores, parece que van a cantar rap. Es importante lo que dejamos ahora a las generaciones que vienen detrás... No podemos estar enseñando el culo cantando una seguidilla. Es mi opinión».

Hoy los músicos reciben constantemente influencias de todas partes. «Todo aporta –dice Sandra Carrasco–. Pero, repito, es muy importante no perder nunca la estética. El flamenco es una marca, es nuestra seña de identidad, y la empezamos a vestir de fealdad... La elegancia no se puede perder nunca. No podemos coger de otras músicas cosas que no nos aportan nada. Hay que ser inteligentes para coger lo que verdaderamente enriquece al flamenco».

Sandra Carrasco no ha querido que su homenaje a Marchena, que ha sido primero concierto en directo, suba a las plataformas. «Quien lo quiera tiene que comprar el libro-disco físicamente, porque está concebido para escucharse con calma. No me gusta la fugacidad en la que vivimos hoy en día, esa prisa. Un tema de dos o tres minutos aburre y lo pasas como una historia del TikTok. A mí me gusta leer libros, escuchar música con tranquilidad; en ese sentido yo soy una antisistema».

## Viento en popa va la taquilla, que no el arte

Ventura, a caballo, hace el mejor toreo y Ginés se muestra más centrado

## ROSARIO PÉREZ

MADRID

El invento dominical de la mixta funcionó de lujo en taquilla, con el octavo cartel de 'No hay billetes' de San Isidro, que le haría bajar a Urtasun a una farmacia de guardia a por omeprazol. Era el llenazo número ocho y el cuarto consecutivo, lo que proclama de momento como triunfadora de la feria a la empresa Plaza 1. Porque en lo artístico no remonta. «¿De qué va a hablar mañana?», me preguntaba un abonado mientras Florito hacia las delicias a punta de chaquetilla para devolver a chiqueros a Atleta, que tenía guasa un bautismo así para un animal mermado de fortaleza.

En el sobrero de José Vázquez, conocedor de los corrales venteños, se aferraba la última esperanza a pie. Lector se llamaba este remiendo que Ginés Marín -mucho más centrado que la tarde anterior- brindó a Curro Vázquez, que fue su apoderado, su maestro y hasta un segundo padre. El extremeño afianzó la embestida del manso, exprimiendo lo que tenía por el mejor pitón derecho. Aun así, también quiso catar el zurdo, por donde protestaba más y se entregaba menos. Lector cada vez se desentendió más, tan aburrido y con ganas de pasar a otra vida. De una estocada algo caída lo despenó. Sin triunfo posible en un momento que lo necesita. Como tampoco levantaría el vuelo el anterior, en el que anduvo mejor de lo que quisieron verlo, aunque tampoco como para tirar cohetes.

Con todas las distancias entre el toreo a pie y a caballo, el que más de verdad toreó fue Diego Ventura. Y su cua-



Diego Ventura, a lomos de bronce, que pega un bocado al buen Olvidado de Capea // EFE

dra. Qué portento. Cierto es que hubo alguna pasada en falso, pero la tarde no alumbraría nada igual a lo contemplado entre las ocho y diez y las ocho y media, cuando se puso a pinchar y arruinó el premio el rejoneador que suma ya dieciocho Puertas Grandes. A lomos de Velázquez, bajo el cielo del pintor que buscaba la belleza, aguardó la salida del cuarto, un toro del Capea que manseó en los inicios, aunque luego derrocharía clase. Se quedó el murube fijo en dos acomodadores del callejón y barbeó las tablas, pero Ventura lo calentó con dos rejones. Y entonces apareció con Nómada para recitar la vida a dos pistas, la más hermosa del sexteto (ojo a lo que hizo al anterior). Sonaron las palmas cuando citó de frente y clavó al pitón contrario para meterse luego por dentro en esas trincheras imposibles del rejoneador de La Puebla. El adorno con el

piaffe, la cabriola y la banderilla en lo alto desataron la locura, mientras despedía la suerte con el ajuste de más piruetas. En pie se puso el tendido, rendido al maestro a caballo. Faltaba Lío, un fenómeno que arrancó con su tierra a tierra. Y Bronce, al que quitó las riendas para colocar un par a dos manos de enorme riesgo. Se hacía un arco el bayo de los lazos rojos y blancos mientras desafiaba al buen Olvidado. al que acabó pegando bocados. Se rompía las manos el gentío cuando abandonó el redondel marcha atrás bajo los sones de Peralta. La rosa y el teléfono sobre Guadiana pusieron la guinda, pero el fallo final se llevó el triunfo. Aún así, nadie toreó como él. Porque en el primero prendió una apasionada llama en dos completas vueltas al ruedo a dos pistas y media más cambiando la dirección: un portento sobre Fabuloso, con un temple

## **FERIA DE SAN ISIDRO**

### MONUMENTAL DE LAS VENTAS.

Domingo, 26 de mayo de 2024. Decimoquinta corrida. Cartel de 'No hay billetes'. Toros del Capea (1º y 4°, buenos), Montalvo (2°, 3°,5° y 6°) y José Vázquez (6° bis), sin terminar de romper.

DIEGO VENTURA, con chaquetilla de terciopelo y zahones: rejón trasero (silencio); dos pinchazos, otro hondo trasero y rejón (saludos).

CAYETANO, de turquesa y azabache: pinchazo, estocada desprendida con travesía y descabello (silencio); estocada delantera que escupe y estocada (silencio tras dos avisos).

GINÉS MARÍN, de verde hoja y oro: pinchazo hondo y descabello (saludos tras aviso); estocada caída (palmas de despedida).

superior y un aquilatado valor. De otra dimensión a sus colegas rejoneadores, a los que torean con él y a los que no quieren ni verlo. Otro notable toro fue este Bolillero, aunque con una comodidad de cara que se antojaba incómoda para la vista del primero coso del mundo.

Poco cómodo pareció Cayetano, que hizo el esfuerzo de torear 48 horas después de su espeluznante cogida. No se entregó su lote de Montalvo, pero tampoco lo hizo el torero, y sin gobierno fue imposible que los toros respondieran mejor. La entrega mayor fue de Ventura, máximo culpable del llenazo. Sin olvidar a Rivera, que de caerse del cartel hubiese traído el revuelo de las devoluciones. Viento en popa a toda vela va la taquilla, que no el arte.

## POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "POLYDROS, S.A." de acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores y señoras accionistas de "POLYDROS, S.A." a la Junta General Ordinaría de accionistas que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2024 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja número 23, Polígono Industrial de Alcobendas, y ai día siguiente, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente:

### Orden del día **JUNTA ORDINARIA**

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre reparto de dividendos. Tercero. - Nombramientode nuevos consejeros, con las

modificaciones estatutarias que procedan. Cuarto. - Delegación de facultades para protocolizar los

Quinto. - Ruegos y preguntas.

Sexto. - Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con el artículo 197 de la LSC, se recuerda a los accionistas, el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes; así mismo, de conformidad con el articulo 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, se recuerda el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe escrito sobre las mismas redactado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, a 25 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.

## ACCIDENTE DOMÉSTICO

## Curro Romero será operado de una fractura de cadera

S. T. SEVILLA

El maestro Curro Romero ha tenido que ser ingresado de urgencia tras sufrir una fractura de cadera de la que será intervenido en los próximos días de una fractura de cadera. El Faraón de Camas sufrió recientemente una caída en su domicilio y tras agudizarse las molestias fue desplazado al hospital Virgen Macarena, donde se encuentra ingresado en estos momentos.

Según fuentes consultadas por ABC de Sevilla, Curro Romero se encuentra bien de ánimos y se espera que tras la intervención quirúrgica reciba el alta hospitalaria. El diestro camero está siendo acompañado du-

rante su ingreso hospitalario por su familia, que confía en una rápida recuperación. El faraón de Camas, de 90 años, recibía el pasado mes de abril el XV premio Taurino ABC en una gala celebrada en la Casa de ABC de Madrid. Nada más conocer la noticia, el diestro se mostró muy agradecido y emocionado por un reconocimien-

to por haber llegado a ser figura imprescindible de la tauromaquia. No faltaron profesionales taurinos de todas las épocas al gran reconocimiento que este periódico le brindó al maestro de Camas, donde todos reconocieron su profunda admiración por la tauro-

maquia y filosofía de vida de Curro Romero.

## CÓRDOBA

### CINES AXIÓN CÓRDOBA

Avenida del Arcángel S/N. Web: www.cinesaxion.com

3 días máximo. 22.20. Amigos imaginarios. 18.00 - 20.10. Caída libre. 19.50. Disco, Ibiza, Locomía. 20.20. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.50. El especialista. 17.50. El reino del planeta de los simios. 18.00 - 20.10 - 21.40. Furiosa: De la saga Mad Max. 18.20 - 20.00 - 22.05. Garfield: La película. 18.00 - 20.30. Hasta el fin del mundo. 22.20. Immaculate. 21.10. Se abre la veda. 18.30 - 20.20 - 22.30. Tarot. 18.40 - 20.40 - 22.30.

### CINESUR EL TABLERO 3D

Poeta Juan Ramón Jiménez s/n. Tel: 902 221 622. Web: cinesur.com

Amigos imaginarios. 17.55 - 20.15 - 22.15. Caída libre. 22.30. El reino del planeta de los simios. 17.30 - 19.00 - 20.30 - 22.00. El último late night. 18.00 - 20.00 - 22.00. Furiosa: De la saga Mad Max. 17.15 - 19.15 - 20.00 - 22.15. Furiosa: De la saga Mad Max V.O.S.E. 19.30 - 22.30. Garfield: La película. 18.10 - 20.20. Hasta el fin del mundo. 17.10. Historias. 18.30 - 20.30 - 22.30. Red. 18.05. Segundo premio. 18.00 - 20.15 - 22.25. Tarot. 20.15 - 22.15.

### GUADALQUIVIR CINEMAS 10 3D UCC

Poligono Guadalquivir, parcela 46. Tel: 957 421 326. Web: www.cineciudad.com

Amigos imaginarios. 18.00. El reino del planeta de los simios. 18.00 - 20.30. Furiosa: De la saga Mad Max. 18.00 - 19.00 -20.00. Garfield: La película. 18.30. Jugando con fuego. 20.00. Red. 18.15. Se abre la veda. 18.15 - 20.15. Tarot. 20.30.

### POZOBLANCO

### CINE PÓSITO

Plaza del Pósito, 6. Web: pozoblanco.es

El reino del planeta de los simios. 21.00.

## ANUNCIOS BREVES POR TELÉFONO

(Cobro a domicilio)

## FD STUDIO PUBLICIDAD 957 47 12 58

C/. Arguinán, 2. Acc. Góngora

## **ESQUELAS**



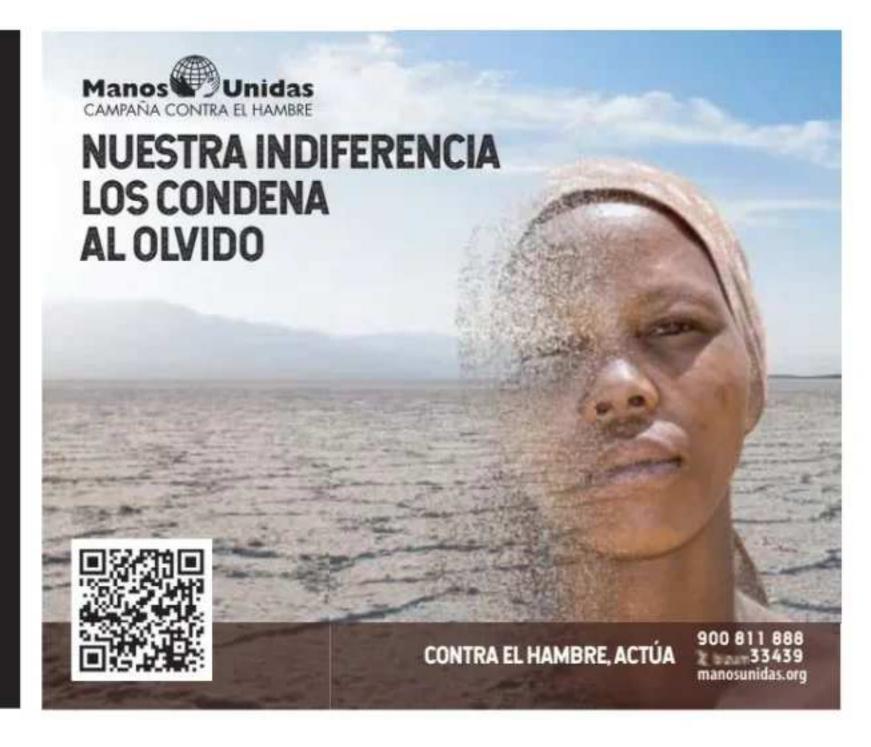



Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, cuya principal finalidad es la promoción personal, educativa y sociolaboral de menores y jóvenes, preferentemente aquellos que se encuentran en especial dificultad, y colectivos en alto riesgo social y en situación de exclusión.

Si quieres colaborar con nosotros estamos en



C/ San Francisco de Sales, s/n - 14010 Córdoba Tfno: 957 475 267 Fax: 957 487 928 fundacion@proyectodonbosco.com Cuenta Bancaria: 2100 / 2850 / 59 / 0210023023





Imagen del Córdoba-Ponferradina en la temporada 2015-2016 con los dos equipos en Segunda División // VALERIO MERINO

## La Ponferradina: un equipo fiable a domicilio, pero con poca capacidad ofensiva

El Córdoba supera en números a su rival en la primera eliminatoria, pero es un histórico recién descendido que tiene a Yuri, 41 años, como estrella

JUAN CARLOS JIMÉNEZ CÓRDOBA

a clasificación en el Grupo 1 de Primera Federación ha determinado que la Ponferradina sea el primer rival del Córdoba en la primera eliminatoria del play off de ascenso. Un duelo a doble partido que se decidirá en El Arcángel.

El cuadro recién descendido de Segunda División, se clasificó en la quinta posición en el grupo del norte y se medirá a los blanquiverdes, que llegan como segundos del Grupo 2. El equipo de Iván Ania se enfrentará a un rival con poca capacidad ofensiva, pero rocoso en su estadio, que visitará el Córdoba el próximo fin de semana.

A llegar desde la categoría de plata, la Ponferradina era un claro candidato al ascenso directo una vez empezó la temporada. Llegó a liderar la clasificación en las primeras jornadas y se mantuvo en el play off a pesar de la irregularidad en los primeros partidos. Alcanzó su pico más bajo en la décima jornada cuando se vio en la séptima posición.

Logró salir del bache en las siguientes jornadas, incluso lideró de nuevo a partir de la decimoquinta jornada liguera. Tuvo otro bajón que le llevó hasta la cuarta posición, con 50 puntos en su casillero. Un punto de inflexión para la Ponferradina, que cambió a su entrenador.

A falta de diez jornadas para el final, Juanfran García se hizo cargo del equipo tras la destitución de Íñigo Vélez. Un cambio que pilló por sorpresa a la afición pues el equipo estaba a dos puntos del ascenso directo. El equipo cayó hasta la quinta posición en la que se ha mantenido durante los últimos encuentros. Incluso ha podido ser cuarto, pero no le han dado los resultados para ello. Finalizó la jornada regular con una sensación agridulce al no poder vencer a un Teruel descendido. Le valía el empate y lo logró (1-1) para mantenerse en el play off de ascenso v cruzarse con el Córdoba en la semifinal.

## Yuri, máximo goleador

La Ponferradina no se ha caracterizado esta temporada por ser un equipo goleador. Ha terminado la fase regular con 38 goles a favor. El cuarto clasificado, el Celta Fortuna, ha conseguido casi 30 dianas más que los chicos de Vélez. Su máximo goleador es Yuri con cinco goles.

El histórico jugador del fútbol español, con 41 años, sigue siendo referente en el equipo. Se contrapone al magnífico potencial ofensivo que tiene el Córdoba esta temporada, siendo uno de los conjuntos que más peligro ha generado en la fase regular de la competición.

Sin embargo, la Ponferradina cuenta con una gran ventaja, con la que puede hacer frente al Córdoba. Lejos de casa es un equipo fiable y así lo ha demostrado esta temporada. Es el tercer

## Cambio de entrenador

A falta de diez jornadas para el final de liga, el rival blanquiverde destituyó a lñigo Vélez y nombró a Juanfran como reemplazo

## Tercer mejor visitante

Ha conseguido destacar lejos de su estadio, es el tercer equipo que más puntos ha conquistado a domicilio en el Grupo 1

mejor visitante del Grupo 1 con 31 puntos, tan solo por detrás del líder, el Deportivo de La Coruña (38) y el Barcelona B (32).

Por tanto, un rival que puede poner en apuros a los blanquiverdes en El Arcángel cuando se dispute el partido de vuelta que decida la primera eliminatoria del play off.

Como local, cambia de versión. En El Toralín, que visitarán los blanquiverdes el próximo domingo, se han escapado muchos puntos a la Ponferradina. Es el octavo mejor equipo como local, fuera incluso de los puestos de promoción.

## Domingo, a las 17.00 horas

Esto, sumado a la fiabilidad del Córdoba fuera de casa, abre la puerta al optimismo entre la afición blanquiverde para traer un buen resultado de Ponferrada. Además de Yuri, destacan otros jugadores en la plantilla de Vélez. Raúl Dacosta se ha consagrado como el máximo asistente del equipo con 6 pases.

Así como el centrocampista Markel Lozano, que es uno de los jugadores más habituales junto al portero Andrés Prieto y el más tarjeteado con once amarillas.

Tal y como anunció la Federación, la ida de la semifinal entre Ponferradina y Córdoba se disputará el próximo domingo 2 de junio a las 17.00 horas. La Federación no ha confirmado todavía el horario del partido de vuelta. El equipo de Iván Ania ya sabe que jugará seguro a domicilio el próximo fin de semana en El Toralín mientras que la vuelta se disputará al siguiente en El Arcángel.

Así pues, la ida de la eliminatoria entre el Barcelona B y el Ibiza se disputará en Can Misses el domingo 2 de junio a partir de las 19.15 horas. De ahí saldrá el posible rival del Córdoba en una hipotética final por el ascenso.

En el otro lado del cuadro, el Celta B recibirá al Málaga el sábado 1 de junio a las 18.30 horas, mientras que el Ceuta recibirá al Nástic de Tarragona el domingo 2 de junio a las 21.15 horas.

Cuatro partidos más para que el Córdoba ponga la guinda a una temporada notable. Su primer rival, la Ponferradina espera el próximo fin de semana para medirse a los blanquiverdes en el play off de ascenso que durará. como mínimo, dos semanas. Un mes en el mejor de los casos.

## TENIS / ROLAND GARROS

## «Nadal se hace grande y el rival, más pequeño»

Campeones de ayer y de hoy explican lo que significa jugar con el balear en la Philippe Chatrier, pista a la que vuelve hoy tras 722 días para retar a Zverev

LAURA MARTA ENVIADO ESPECIAL A PARÍS



A las once y media de la mañana, el coqueto club de tenis Jean Bouin, frente al recinto de Roland Garros, pero alejado y protegido del ajetreo, se ve sorprendido por unos golpes secos como una tormenta de granizo. En realidad hay sol a esas horas en París y cuando se observa el origen de los sonidos se descubre que es un Rafael Nadal a pleno rendimiento. Como cada día en este Roland Garros 2024, pelea contra sí mismo en sesiones dobles; la de este domingo, hasta las 13.30. Tiene hoy (sobre las 15.30 horas, Eurosport) un comienzo que podría asustar a cualquiera: un Alexander Zverev al alza y que ya le exigió de lo lindo la última vez que se enfrentaron en la semifinal de 2022. Pero se juega en la Philippe Chatrier y da igual cómo llegue el balear, o que haya pasado 722 días sin pisarla. Aquí Nadal siempre es más Nadal y quien se asusta es el otro.

Igual que Clark Kent se convierte en Superman en la cabina telefónica, lo hace Nadal en esta pista, donde ha ofrecido siempre lo mejor de él. Así enamoró a París y París se lo devuelve estos días: lo protegen como suyo, lo miman y lo animan en cada paso que da. Por si fuera el último. Y eso, para todo el que se ponga al otro lado de la red, impone. Lo dicen los números: 112 victorias, solo tres derrotas, catorce títulos, cuatro ediciones sin perder un solo set. Y lo expresan de palabra campeones del ayer y del hoy. Así de claro habla Boris Becker, ganador de seis Grand Slams y ahora comentarista en Eurosport: «No tiene sentido, lo sé, no tiene lógica, pero algo pasa cuando Nadal juega en la Chatrier. Juega más fuerte. Parece otro jugador. Y el otro problema es que muchos jugadores juegan contra el nombre y no contra el tenista. Es normal porque cuando entran en la pista y escuchan al presentador 'Y aquí está Nadal, ganador de Roland Garros en 2005, 2006, 2007. 2008..., les hace sentirse más pequeños, v Rafa, por el contrario, se hace más grande. Nadie quiere jugar contra Nadal en la Philippe Chatrier». Lo confirmaron Alcaraz y Medvedev, felices y aliviados tras el sorteo que lo emparejó con Zverev y no con ellos. El alemán es consciente: «Espero de él lo mejor. Ha dominado este torneo muchísimos años. Sé que va a ser el mejor Nadal posible».

Lo han sufrido los 74 tenistas que han claudicado ante este Nadal en París, ese binomio perfecto. Han sido 115 partidos, hasta el momento, y sólo tres derrotas, protagonizadas por Robin Soderling en octavos de final de 2009 (6-2, 6-7 (2), 6-4 y 7-6 (2)) y Novak Djokovic en cuartos de 2015 (7-5, 6-3 y 6-1) y en se-



Nadal y Djokovic se saludan el sábado en el entrenamiento // REUTERS

mifinales de 2021 (3-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-2). Incluso el serbio no tiene dudas de que Nadal, en París, siempre será el favorito. Llegue como llegue.

El circuito trata de poner en palabras lo que significan esos números, pero también las sensaciones. «Es muy difícil jugar contra él. Tiene esa capacidad de darle un efecto a la bola que nadie más tiene y consigue esas bolas altas que nadie más consigue. No es fácil, sobre todo en tierra. Y, después, pelea cada pelota desde la primera. Imprime intensidad en cada punto. Sabes que vas a cansarte mucho, que va a ser muy difícil», confesaba el viernes Daniil Medvedev, que apunta otro dato: «No diré que es el que más, pero sí uno de los jugadores más trabajadores, también en la parte mental. Y eso a veces provoca que se olvide que tiene un grandísimo talento. Entrenamos hace unos días y realizó saques, voleas, dejadas, banana shots... Y nos reimos, 'bah, si, no es talento, es sólo trabajo'. Lo tiene todo». El ruso ya había sentenciado en Madrid: «No importa en qué estado físico esté Rafa, o cómo se sienta. Cuando sale a la pista, sobre todo en tierra, sientes miedo porque puede ganarte 80 partidos y perder sólo uno». Y si se trata de Roland Garros todavía apura más: «Rafa es irreal. Sinceramente, no sé cómo es posible. Creo que soy un buen tenista, pero siempre hay un mal día, o el rival tiene un gran día. Rafa aquí no, excepto una vez que Robin Soderling tuvo el partido de su vida. Es increíble. Creo que en tenis, al menos de momento, no hay comparación».

Jannik Sinner prefiere quedarse con el aprendizaje a pesar de la dificultad de la empresa después de sus tres derrotas: cuartos de final de Roland Ga-

## El Alcaraz más contundente

CARLOS ALCARAZ 6 6 6 6

JJ WOLF 1 2 1

L. M. PARÍS

Despeja Carlos Alcaraz las dudas, los miedos y a JJ Wolf en su partido más contundente en un Grand Slam. Solo cuatro juegos perdidos ante el estadounidense en un estreno fácil y útil para ganar confianza con ese antebrazo que todavía le ronda la cabeza. Aunque no ha tenido ningún dolor, sigue ahí: «Todo el mundo me dice que vaya

al cien por cien con mi derecha, pero yo no me siento tan cómodo como antes como para olvidarme de eso. Golpeo tantas derechas como puedo al cien por cien, pero no es fácil», acepta el murciano, sin esconderse.

No se escondió en la Chatrier, primero a pleno sol, después cubierta por la lluvia. Hubo una treintena de ganadores y casi 20 errores, pero el rival no presentaba peligro alguno y sí desconcierto y fallos por doquier. Alcaraz incluso se impuso un objetivo: ganar el



Alcaraz, ayer ante Wolf // REUTERS

tercer set por 6-0, pero hubo un pequeño despiste, perder su saque justo con el cierre del techo. Una alarma que lo devolvió a la senda correcta: concentración, firmeza y contundencia para certificar el partido con menos juegos perdidos en su carrera en los grandes torneos. Y de las dudas, al cielo: «He mostrado un nivel muy alto, de tenis, físico, de moverme en pista. Y un tenis inteligente. Algunas derechas sí las he pegado al cien por cien y otras que me he cohibido. Pero el tenis es así, no siempre hay que darle fuerte. Mis expectativas aumentan después de esto, por eso creo que puedo hacer un buen resultado aquí».



rros 2020 (7-6 (4), 6-4 y 6-1), segunda ronda de Roma 2021 (7-5 y 6-4) y octavos de final de Roland Garros 2022 (7-5, 6-3 y 6-0): «Es muy difícil jugar contra él. Todo el mundo está de acuerdo. Para mí siempre ha sido muy bueno porque, sobre todo cuando era más joven, era una manera estupenda de ver por dónde tenía que mejorar. Nadal es, sin duda, la mayor inspiración que tenemos en el tenis, y no sólo en el tenis, en el deporte en general. Me considero muy afortunado de estar aquí y poder verlo todavía en el vestuario, en el restaurante, o cuando se entrena. Esa pasión que tiene. Porque no solo es que puedas fijarte en cómo ser mejor jugador, sino en cómo mejorar física y mentalmente. Es increíble».

Por eso, Becker recuerda: «Si me hubieras preguntado hace 16 años, que un chico de Mallorca ganaría Roland Garros 14 veces, hubiera dicho públicamente que era una locura y que no sabías nada de tenis. Pero Rafa lo ha hecho. Rafa y Roland Garros es la mayor historia de amor del deporte. Nadal entra en la Philippe Chatrier y algo cambia en él, y también en sus rivales. Con la lógica por delante, ha jugado tres torneos de tierra en un año y medio: Barcelona fue un buen inicio, en Madrid fue mejor, y Roma, un poco más decepcionante. Aquí la cuestión es si está listo. Si él no creyera en el fondo de su alma que no puede ganar Roland Garros, no habría venido. Por eso, nunca nunca nunca apuestes contra Rafa Nadal en Roland Garros».

> A. Zverev-R. Nadal Primera ronda Roland Garros 15.30 horas París Eurosport y abc.es



## Con Burgsmuller empezó todo

### LAURA MARTA

Todo empezó con Lars Burgsmuller. Quizá antes, campeón en Montecarlo, Barcelona y Roma antes de París. O quizá antes, cuando en 2004 Nadal ni siquiera pudo viajar a Roland Garros por una fisura en el escafoides del pie izquierdo. Ese pie. Pero tenía claro el objetivo: suceder en la Philippe Chatrier a Manolo Santana, Andrés Gimeno, Arantxa Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, Carlos Moyà, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero (y luego lo sucedería Garbiñe Muguruza en 2016) como campeón. Después de un año con lesiones y en un año con más lesiones, esa, además, la del

pie, que presagiaba
una carrera corta,
empezó todo;
con Burgsmuller, y ya no
paró. Al alemán, 96 del
mundo, no le
hizo gracia que el
sorteo los emparejara.

Tenía razón. Ya sabía quién era Nadal, pues lo había tenido enfrente en Indian Wells de 2004 (6-2 y 6-3) y ya había padecido la velocidad de bola y de piernas de ese chaval con camiseta verde sin mangas, melena al viento y rodilla al aire con cada punto ganado. Volvió a padecerlo en París. «No hay mejor jugador que él cuando defiende. Es rapidísimo en las esquinas y golpea muy bien desde posiciones incómodas. Y muy duro. Cuando piensas que has ganado el punto, encuentra la manera de llegar a la pelota y te obliga a alargar el punto», recordaba el alemán en este periódico en 2017. Sufrió un 6-1, 7-6 (4) y 6-1 que queda en mera anécdota de todo lo que llegaría después. Era la primera victoria de las 112 del español, al que le quedaban 10 días para cumplir 19 años. Un triunfo que comenzó con un punto ganador de saque, derecha y remate en la red y que se le grabó a Burgsmuller, que dejó el tenis poco tiempo después para estudiar Medicina y tener una vida familiar y relajada como radiólogo. De aquel primer paso llegaron después los siguientes, más o menos largos, algunos contundentes, todos proféticos: Malisse (6-2, 6-2 y 6-4), Gasquet (6-4, 6-3 y 6-2), Grosjean (6-4, 3-6, 6-0 y 6-3), Ferrer (7-5, 6-2 y 6-0), Federer (6-3, 4-6, 6-4 y 6-3) hasta alcanzar a Mariano Puerta y esa final de tres horas y media: 6-7 (6), 6-3, 6-1 y 7-5. «Llegamos como candidatos a pesar de no haber jugado nunca aquí, pero Mariano Puerta nos lo puso realmente difícil ese domingo. Él tuvo bola para ir al quinto set. Ganamos y fue una alegría enorme», recordaba Toni Nadal a ABC de aquel primer título con el que empezó todo.



Fermín se fue a abrazar a Xavi tras marcar su gol // AFP

## FÚTBOL / 38° Y ÚLTIMA JORNADA DE PRIMERA DIVISIÓN

## Otro partido gris para despedir a Xavi

### SALVADOR SOSTRES

Último partido de Xavi, bronca monumental de la afición del Sevilla a su junta directiva que también bajaba al terreno de juego al mínimo despiste de sus jugadores. Noche tensa y triste. Tensa por el Sevilla, triste por el Barcelona, que quema a otra leyenda en el banquillo. Se va Xavi habiendo fracasado. Por inconcebible que haya sido el ridículo que ha hecho Laporta confirmando y echando al entrenador en pocos días, y de hecho despreciándolo desde que llegó y no fichando a los jugadores que le pedía por andar satisfaciendo a sus amigos comisionistas, lo cierto es que el técnico no ha sabido sacar provecho de sus chicos, a ninguno le ha enseñado a hacer nada nuevo y el juego del equipo y los resultados han sido mustios y decepcionantes.

Laporta se queda sin escudo. Si Hansi Flick no funciona nadie se podrá creer, ni queriendo, que el problema está en el vestuario. En el minuto 10 entraron los aficionados más enfadados con el presidente, al grito de «directiva, dimisión» y vestidos de negro. Lewandowski abrió el marcador, pero el Sevilla empató como siempre le pasa a Xavi, o casi siempre. La afición local celebró el gol con gritos todavía más intensos pidiendo a su presidente la dimisión.

El partido fue un final tan poco brillante como ha sido la trayectoria de Xavi. Un fútbol deshilachado, sin interés, de constantes frustraciones y lo que hacía con acierto Cubarsí lo tiraba por tierra Koundé. Por ser Xavi una leyenda de la casa muchos periodistas se han negado a ponerle ante su espejo, pero la verdad es que no ha tenido un proyecto ganador ni siquie-

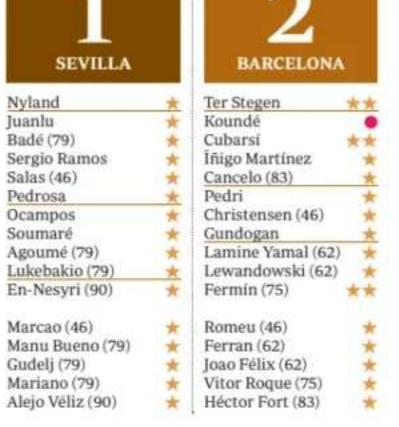

GOLES

0-1. m.15: Lewandowski. 1-1. m.31: En-Nesyri. 1-2. m.59: Fermín.
EL ÁRBITRO

Iglesias Villanueva. Amonestó a Salas, Ocampos y Cancelo.

ra un proyecto como tal. Simplemente no ha dado para más y ha tenido suerte del trato impresentable que ha recibido por parte de la directiva, porque su incapacidad ha quedado en parte disimulada por los malos modos y los intereses personales del presidente. Hablando de esto, minutos de la basura para Vítor Roque.

Fermín marcó de un buen latigazo desde el límite del área y se lo dedicó a su técnico, que ha sido su descubridor. Tal vez este chico es el mejor legado que deja Xavi, que ha sido justa y merecidamente despachado por un presidente desastroso y que ayer no viajó a Sevilla por estar ocupado con las celebraciones del equipo femenino, en una metáfora perfecta de lo que tras sus años de funesta gestión es hoy el Barça.

## ÚLTIMA JORNADA DE LIGA

1º DIVISION LOS PARTIDOS PARTIDO HORA RESULTADO Girona-Granada 7-0 1-1 Osasuna-Villarreal Real Sociedad-At. Madrid 0-2 0-1 Rayo-Athletic Club Almeria-Cádiz 5-1 Real Madrid-Betis 0.0 Getafe-Mallorca 1-2 2-2 Celta Vigo-Valencia 1-1 Las Palmas-Alavés 1-2 Sevilla-Barcelona

CLASIFICACIÓN

|                                      | PT  | J   | G  | E  | P  | GF  | GC   |
|--------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|------|
| * 1. Real Madrid                     | 95  | 38  | 29 | 8  | 1  | 87  | 26   |
| * 2. Barcelona                       | 85  | 38  | 26 | 7  | 5  | 79  | 44   |
| * 3. Girona                          | 81  | 38  | 25 | 6  | 7  | 85  | 46   |
| * 4. At. Madrid                      | 76  | 38  | 24 | 4  | 10 | 70  | 43   |
| <ul> <li>5. Athletic Club</li> </ul> | 68  | .38 | 19 | 11 | 8  | 61  | 37   |
| <ul> <li>6. Real Sociedad</li> </ul> | 60  | 38  | 16 | 12 | 10 | 51  | 39   |
| ☆ 7. Betis                           | 57  | 38  | 14 | 15 | 9  | 48  | 45   |
| 8. Villarreal                        | 53  | 38  | 14 | 11 | 13 | 65  | 65   |
| 9. Valencia                          | 49  | .38 | 13 | 10 | 15 | 40  | 45   |
| 10. Alavés                           | 46  | 38  | 12 | 10 | 16 | 36  | .46  |
| 11. Osasuna                          | 45  | 38  | 12 | 9  | 17 | 45  | - 56 |
| 12. Getafe                           | 4.3 | 38  | 10 | 13 | 15 | 42  | 54   |
| 13. Celta Vigo                       | 41  | 38  | 10 | 11 | 17 | 46  | 57   |
| 14. Sevilla                          | 41  | 38  | 10 | 11 | 17 | 48  | 54   |
| 15. Mallorca                         | 40  | 38  | 8  | 16 | 14 | 33  | -44  |
| 16. Las Palmas                       | 40  | 38  | 10 | 10 | 18 | 33  | 47   |
| 17. Rayo                             | 38  | 38  | 8  | 14 | 16 | 29  | 48   |
| ▼18. Cádiz                           | 33  | 38  | 6  | 15 | 17 | 26  | .55  |
| ₹19. Almería                         | 21  | .38 | 3  | 12 | 23 | 4.3 | 75   |
| ₹20. Granada                         | 21  | 38  | 4  | 9  | 25 | .38 | 79   |

## **CUADRO DE HONOR**

Campeón: Real Madrid Champions: Barcelona, Girona, At. Madrid Europa League: Athletic y Real Sociedad Conference League: Betis Descenso: Cádiz, Almería y Granada Pichichi: Artem Dovbyk (Girona): 24 g Zamora: Unai Simón (Athletic): 33 g/36p

## GETAFE 1 MALLORCA 2

Muriqi (90) y Maffeo (93) remontaron el gol de Gastón (48) en el adiós de Aguirre. Soria fue evacuado en ambulancia tras un fuerte golpe con Larin.



Soria, tras el choque con Larin // EP

| CELTA    | 2 |
|----------|---|
| VALENCIA | 2 |
|          |   |

Empate para despedir la temporada del centenario celeste. Aspas (49) y Douvikas (62) marcaron para el Celta, y Carlos Domínguez en propia (5) y Marí (60), autores de los goles del conjunto che.

## LAS PALMAS 1 ALAVÉS 1

Reparto de puntos en la despedida de García Pimienta. Simeone falló un penalti, Carlos Vicente (50) adelantó al Alavés y Marc Cardona (71) igualó el encuentro.

## SEGUNDA DIVISIÓN / 41° Y PENÚLTIMA JORNADA DE LIGA

## Valladolid es otra vez de Primera

El conjunto pucelano regresa a la Liga un año después gracias al gol de Sylla en el 97

DANIEL CEBREIRO MADRID

La Segunda es un thriller que bien podría haber recibido el pasado sábado la Palma de Oro del festival de Cannes. La penúltima jornada, disputada ayer bajo horario unificado, fue una película de suspense inundada de giros de guion, aunque el más impactante llegó a su conclusión. Al llegar al 90 en los once encuentros, el Leganés celebraba y en Valladolid reinaba la frustración. Pocos minutos después, los madrileños veían frustrado su ascenso y los pucelanos regresaban a Primera un año después.

El conjunto blanquivioleta se adelantó en el marcador con un tanto de Moro, pero vio como un casi descendido Villarreal B, que lo confirmó al término del partido, le remontaba, lo que desató los cánticos de dimisión hacia Pezzolano entre la parroquia vallisoletana. Meseguer y Sylla, cuyo penalti en el 97 entra de lleno en la historia del club, volvieron a dar la vuelta al marcador para situar a los suyos en la élite del fútbol español. Un poste del filial 'groguet' mantuvo la respiración del José Zorrilla, pero el pitido final desató la euforia en el feudo pucelano.

Por su parte, el Leganés dejó escapar el ascenso directo en el añadido 2º DIVISIÓN LOS PARTIDOS

| PARTIDO                 | HORA RESULTADO |
|-------------------------|----------------|
| Sporting-Eibar          | 1-0            |
| Amorebieta-Espanyol     | 0-0            |
| Racing Ferrol-Leganés   | 2:2            |
| Cartagena-Huesca        | 0-2            |
| Racing-Zaragoza         | 0-2            |
| Burgos-Tenerife         | 1-1            |
| Levante-Alcorcón        | 2.2            |
| Valladolid-Villarreal B | 3-2            |
| Oviedo-Andorra          | 3-0            |
| Albacete-Mirandés       | 2-2            |
| Elche-Eldense           | 1-2            |

CLASIFICACIÓN

|                   | PT | J  | G   | E   | P    | GF  | GC  |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|
| ▲ 1. Valladolid   | 72 | 41 | 21  | 9   | 11   | 50  | 34  |
| A 2. Leganés      | 71 | 41 | 19  | 14  | 8    | 54  | 27  |
| 3. Eibar          | 68 | 41 | 20  | 8   | 13   | 68  | 45  |
| 4. Espanyol       | 66 | 41 | 16  | 18  | 7    | 56  | 40  |
| 5. Oviedo         | 64 | 41 | 17  | 13  | 11   | 52  | 35  |
| 6. Racing         | 64 | 41 | 18  | 10  | 13   | 63  | 54  |
| 7. Sporting       | 62 | 41 | 17  | 11  | 13   | 50  | 42  |
| 8. Racing Ferrol  | 59 | 41 | 15  | 14  | 12   | 49  | 51  |
| 9. Elche          | 59 | 41 | 16  | 11  | 14   | 43  | 44  |
| 10. Levante       | 58 | 41 | 13  | 19  | 9    | 49  | 45  |
| 11. Burgos        | 58 | 41 | 16  | .10 | 15   | 51  | 53  |
| 12. Tenerife      | 53 | 41 | 14  | 11  | . 16 | 36  | 40  |
| 13. Cartagena     | 51 | 41 | 14  | 9   | 18   | 37  | 48  |
| 14. Zaragoza      | 50 | 41 | 12  | 14  | 15   | 41  | 41  |
| 15. Albacete      | 50 | 41 | 12  | 14  | 15   | 49  | 55  |
| 16. Eldense       | 50 | 41 | 12  | 14  | 15   | 46  | .55 |
| 17. Huesca        | 48 | 41 | -11 | 15  | 15   | .36 | .33 |
| 18. Mirandés      | 46 | 41 | 11  | 13  | . 17 | 46  | 55  |
| ₹ 19. Amorebieta  | 45 | 41 | 11  | 12  | 18   | 37  | 52  |
| ₹20. Alcorcón     | 43 | 41 | 10  | 13  | 18   | 31  | 52  |
| ₹ 21. Andorra     | 40 | 41 | 10  | 10  | 21   | 32  | 53  |
| ₹22. Villarreal B | 40 | 41 | 10  | 10  | - 21 | 40  | 62  |

SLIBEN A PRIMERA A PLAY OFF O DESCENSO

tras encajar el empate en Ferrol, aunque únicamente un punto le separa de Primera. El Eibar desaprovechó el pinchazo de los madrileños al caer derrotado en Gijón y sus opciones de subir se ven sensiblemente reducidas.

Precisamente, la victoria del Sporting deja abierto el 'playoff' de ascenso hasta la última jornada. Los rojiblancos, en la séptima posición, se quedan a dos puntos del Racing de Santander, cuya derrota le impidió certificar la promoción, y del Oviedo, que mantiene el colchón sobre sus vecinos tras golear al Andorra. El Espanyol es el único equipo que tiene asegurada su presencia en el 'playoff', aunque tiene opciones de hacer en cualquiera de los cuatro puestos. Los tres puntos sumados por los carbayones dejan fuera de la posibilidad de ascender a Racing de Ferrol, Elche, Levante y Burgos.

## El descenso, casi definido

En la parte baja de la clasificación, respiran aliviados las aficiones de Zaragoza, Eldense y Huesca una vez confirmada su permanencia en la categoría de plata del fútbol español. Mientras que, en la otra cara de la moneda, Villarreal B, Andorra y Alcorcón confirmaron su descenso a la Primera RFEF. Lo que deja un único puesto en el descenso por ser definido entre Amorebieta y Mirandés. Para más inri, ambos conjuntos se ven las caras en la última fecha de Segunda en una auténtica final por la salvación. Quien se lleve los tres puntos mantendrá la categoría y en caso de terminar en tablas, serían los mirandeses los agraciados con la permanencia.

Por tanto, la última jornada terminará de definir la clasificación con el equipo que acompañará al Valladolid en Primera, los tres clubes que jugarán junto al Espanyol el 'playoff' de ascenso y el último combinado descendido. Una nueva entrega de la película de suspense que acostumbra a ser la Segunda división.



La plantilla del Valladolid celebra su regreso a Primera // EFE

## El Panathinaikos es el nuevo rey

Los griegos recuperan la Euroliga tras 13 años contra un Madrid que se hundió en la segunda parte

### PABLO LODEIRO

ENVIADO ESPECIAL A BERLÍN (ALEMANIA)



El Real Madrid había rozado la perfección durante toda la campaña, casi imbatible, casi inquebrantable. Pero en Berlín se dio de frente contra quizás el único rival que le iguala ahora mismo en calidad y cabeza fría. El Panathinaikos aguantó la buena primera parte de sus rivales para, en la segunda, desplegar todas las armas que hacen a un club rey de Europa. Inteligencia, determinación y autocontrol. Tampoco ayudó que el Madrid cuajase una segunda parte horrible, empeñado en lanzar desde el triple sin ton ni son y con muy poco a lo que agarrarse.

Dan la corona los madridistas al gigante griego, que tras 13 años recupera el título de la Euroliga. Un grupo temible y que amenaza, por qué no, con montar una dinastía.

Impresionaba, y mucho, la efervescencia en las butacas de los atenienses, incontrolables y aguerridos, como un potente latido, emocionados de que su equipo pudiese reconquistar Europa tras 13 años alejado del trono. Pero el primer golpe fue inmediato. El joven Ndiaye, como hace un año, titular por sorpresa, anotó dos triples en sus primeros dos intentos, además de una canasta de dos. Decidido, inesperado, fantástico. Nunn es casi indefendible, Lessort fue una auténtica pesadilla para Tavares y Poirier y Ataman, técnico de los helenos, sabe sacar lo mejor de cada uno de sus pupilos. Cae el rey y, al instante, se levanta otro.

Los minutos iniciales fueron muy similares a los de las semifinales ante el Olympiacos, con el equipo madridista controlando el rebote, buena circulación de balón y tiros bien ejecutados. El problema es que la calidad individual del Panathinaikos es casi infinita y se mantenía a rebufo en el electrónico, pese a que Musa y Poirier se esmeraban para evitarlo con canastas tan sufridas como espectaculares.

Tras el liderazgo del bosnio, fue el Chacho el director de los blancos, siempre de sobresaliente en los momentos peliagudos, y con su socio Yabusele disparando con precisión desde la línea de tres. El ritmo era lento, mucho interrupción y pitido arbitral, pero el Madrid volaba con supremacía, mucha autoridad de los españoles y con la semilla del miedo creciendo en el

| 8<br>REAL MA   | O<br>ADRID | 9<br>PANATH  | 5<br>IINAIKOS |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| Campazzo (12   | ) **       | Nunn (21)    | ***           |
| Musa (15)      | **         | Grant (11)   | **            |
| Hezonja (8)    |            | Papapetrou   | (4)           |
| Ndiaye (8)     | **         | Mitoglu (8)  | **            |
| Tavares (4)    | •          | Lessort (17) | ***           |
| S. Rodríguez ( | 11) **     | Vildoza (3)  | *             |
| R. Fernández   | (0)        | Sloukas (24) | ***           |
| Poirier (8)    | *          | Hernangóm    | ez(5) **      |
| Llull (6)      | *          | Kalaitzakis  | (2) ***       |
| Yabusele (6)   | *          | Grigonis (0) | *             |
| Causeur (2)    | *          | Antetokoun   | mpo (0) 🔺     |
| 1°C            | 2°C        | 3°C          | 4*C           |
| 36-25          | 18-24      | 7-15         | 19-31         |
|                | (54-49)    | (61-64)      | (80-95)       |

Fernando Rocha (Portugal), Ilija Belosevic (Serbia) y Mehdi Difallah (Francia). Descalificaron a Campazzo y Poirier por cinco faltas personales.

### INCIDENCIAS

Partido disputado en el Uber Arena de Berlín.

## PALMARÉS DE LA EUROLIGA

| Real Madrid                                                                                                                 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CSKA de Moscú                                                                                                               | 8  |
| Panathinaikos                                                                                                               | 7  |
| Maccabi de Tel Aviv                                                                                                         | 6  |
| Pallacanestro Varese                                                                                                        | 5  |
| Olympiacos, Olimpia Milán, A.S.K Riga,<br>K.K Split                                                                         | 3  |
| Barcelona, Bologna, Efes, Pallacanestro<br>Cantú, Cibona                                                                    | 2  |
| Fenerbahçe, Dinamo Tbilisi, <b>Joventut de</b><br><b>Badalona</b> , Zalgiris Kaunas, K.K. Bosna,<br>Roma, Partizan, Limoges | 1  |

corazón de los griegos. Comprendió el Panathinaikos que solo saldría de la tumba si defendía, y fue encomiable ver como un equipo con una nómina tan larga de astros es capaz de doblar las rodillas. La ventaja del Real Madrid pasó de 12 a seis hasta que Poirier voló sobre todos los mortales, autor el galo de un mate tras rebote ofensivo tremendo que cortó la racha rival.

Lessort se convertía en un serio problema, la movilidad y contundencia del internacional galo acercaba cada vez más a los griegos al objetivo, mientras que el Madrid pasaba por una sequía muy peligrosa. Grant cercaba a Musa en defensa y además era capaz de anotar desde la larga distancia. La mochila se cargaba y un triple del argentino Vildoza dejó al Panathinaikos

Kostas Sloukas y Kendrick Nunn fueron los mejores de los griegos; acabaron con 24 y 21 puntos respectivamente

El Madrid solo anotó siete tantos en el tercer periodo y se empeñó en tirar de tres, aunque su porcentaje final fue malo (11 de 36)



Causeur se duele sobre el parqué tras un lance durante la final // REUTERS

a una sola canasta de su primera ventaja de la noche. Necesitaban los blancos un flotador para llegar con aire al descanso, y por allí apareció una vez más Musa, increíble su hacer, para permitir que el Madrid llegase al intermedio cinco arriba.

## Cambio tras el descanso

Sloukas, que ya había cerrado la primera parte con una suspensión genial, inauguró la segunda con un poderoso triple. Cerraban muy bien los espacios los griegos, obligando al Madrid a lanzar desde muy lejos, y tenían desesperado a Tavares. Incluso Hernangómez, desaparecido en las semifinales, sumaba minutos muy meritorios. Y, tras un triple de Nunn, el Panathinaikos, tras una larga travesía, se puso por delante.

Parecía que el pabellón iba a despegar como una nave espacial y serían los gritos de guerra verdes su combustible. La pizarra no funcionaba y los blancos continuaban con su horripilante batería de disparos, siendo Hezonja el más desacertado. El ritmo del partido estaba enterrado, en un pantano, esperando a que uno de los dos bandos se lanzara a por la victoria y eran los detalles los que señalaban al líder. En este caso, el Panathinaikos.

Era un momento crítico y era el Chacho, genio inmortal, el que se echaba el equipo a sus espaldas. Pero era un hombre contra un grupo de lo más comprometido, hambriento e incisivo. Mitoglou, con un triple frontal, puso al Panathinaikos seis arriba y en la siguiente jugada, Grant, quizás el mejor de los helenos, elevó la máxima hasta los nueve. Necesita un milagro el Madrid y, tras un dos más uno de Hezonja, apareció Llull apara, con un triple, dar un poco de aire a los suyos.

Pero Sloukas, qué jugador, estaba dispuesto a enfrentarse en una batalla más al balear. Los dos veteranos, los dos campeones, mantuvieron un duelo intensísimo mientras, por inesperado que pareciese, el Madrid se desperezaba poco a poco.

Era el momento de las individualidades, de los héroes, y como Nunn no hay dos en la Euroliga. El estadounidense asumió galones, hizo mucho daño, e incluso fue partícipe de la expulsión de Campazzo por cinco faltas. Mitoglou volvió a golpear. Esta vez sí, el Madrid se asomaba al abismo.

Nadie atravesaba la red en el bando blanco, noqueado, y el Panathinaikos mostraba mucha inteligencia, sin miedo al error pero al mismo tiempo muy precavido. La defensa rival no conseguía descifrar sus movimientos e incluso Lessort metía los tiros libres, un apartado donde suele estar nefasto. El destino fue inevitable.

LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 ABC 54 DEPORTES

## MOTO GP / GRAN PREMIO DE CATALUÑA

## Otra remontada de Marc Márquez

▶ El catalán ya opta a un Mundial que lidera Martín a pesar de la victoria de Bagnaia

### SERGI FONT MONTMELÓ

El Gran Premio de Cataluña deparó grandes titulares, pero más allá de la victoria de Pecco Bagnaia (primer podio del italiano en toda su carrera en Montmeló), la confirmación del liderato de Jorge Martín (salió reforzado tras su segundo puesto y la caída del sábado de Pecco), el intento de Pedro Acosta por ser el vencedor más joven de una carrera en la categoría reina (fue tercero en la esprint y este domingo se cayó) o el anuncio de la retirada de Aleix Espargaró, que logró la pole y ganó la carrera al esprint, toda la atención se la llevó Marc Márquez, que oposita a ganar su noveno Mundial, el séptimo en GP.

El ilerdense protagonizó una nueva remontada, tras las de Le Mans o la del sábado en la esprint, para subir al podio. Partía 14° y si ese día acabó segundo beneficiado por las caídas de Raúl Fernández, Binder y Bagnaia cuando lideraban la prueba al esprint, ayer basó su gesta en una estrategia arriesgada. Montó goma blanda trasera (casi todos los pilotos apostaron por el neumático medio) en uno de los circuitos con mayor degradación del campeonato. Decisión estratégica por salir tan atrás. Fue rebasando pilotos poco a poco hasta pelear por el cajón. A falta de tres vueltas adelantó a Aleix Espargaró para sumar 16 puntos más que le confirman en la tercera plaza del Mundial, a 41 puntos del líder, Jorge Martín, y solo a dos del segundo, Pecco Bagnaia.

«Salir 14° me ha forzado a montar neumático blanco. Al final pensaba que luchaba por el quinto puesto y



## Jorge Martin

Piloto del Prima Pramac-Ducati

«Hemos sacado oro de un día complicado; no hemos sido competitivos y no esperaba hacer podio»

cuando me he visto tercero ha sido un chute de adrenalina», explicaba el '93'.«Físicamente me encuentro muy bien, tengo que hacer más mantenimiento, como una moto vieja, pero estoy rindiendo al máximo. La Ducati es fácil de pilotar y eso me facilita la vida», aseguraba con una sonrisa de oreja a oreja.

Viendo a Márquez celebrar el tercer puesto parecía que había ganado. Se fue hacia la grada y botó sobre las

## Marc Márquez

Piloto del Gresini-Ducati

«Tenemos una tarea pendiente; si mejoramos las clasificaciones del viernes podemos optar a todo»

protecciones del circuito haciendo bailar al público. Marc está de vuelta tras unos años en el infierno. «Tenemos una tarea pendiente y está subrayada en rojo: los viernes y la clasificación para parrilla. Si mejoramos eso podemos optar a todo», confirmó el '93'.

Mientras Márquez acaba de encontrar el camino, el éxito lo recolecta Jorge Martín, al que su segundo puesto de ayer minimizó los daños causados por la victoria de Pecco Bagnaia, que

## MOTO GP

| GP DE CATALUI        | NYA     | N  | IUNDIAL<br>Pr | intos |        |
|----------------------|---------|----|---------------|-------|--------|
| 1 Bagnaia 40'11'726  | Ducati  | 1  | Martín        | 155   | Pruma  |
| 2 Martin a2          | Pramac  | 2  | Bagnaia       | 116   | Ducat  |
| 3 M. Márquez a 10°   | Gresini | 3  | M. Márquez    | 114   | Gresin |
| 4 A. Espargaró a 11" | Aprilia | 4  | Bastianini    | 94    | Ducat  |
| 5 Di Gianna. a15     |         |    | Viñales       |       | Aprili |
| 6 R. Fernández a 16" | Track.  | 6  | Acosta        | 83    | GasGa  |
| 7 A. Márquez a 17    | Gresini | 7  | A. Espargare  | 5 76  | Aprili |
| 8 B. Binder a19"     |         |    | B. Binder     | 75    | KTN    |
| 9 Quartararo a 20"   | Yamaha  | 9  | Di Gianna.    | 62    | VR46   |
| 10 Oliveiro a 21"    | Truck   | 10 | Rozzocchi     | 42    | 1/12/6 |

### MOTO 2

| GP DE CA    | TALU    | NYA       | N | IUNDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L     |          |
|-------------|---------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|             |         |           |   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | Punto | )S       |
| Ogura 3     | 633 540 | MSI       | 1 | S. Garcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109   | MSI      |
| 2 S. García | a 4"    | MSI       | 2 | Roberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89    | Am.R.    |
| Dixon .     | a9"     | Aspar     | 3 | Ogura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88    | MSI      |
| Alcoba      | a 12"   | VR46      | 4 | Aldeguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63    | Speed Up |
| AGIUS .     | a 13    | Intact GP | 5 | López                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62    | Speed Up |
| 5 Arenas    | a14"    | Gresini   | 6 | Canet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48    | Fantic   |
| Ramirez .   | a15"    | Am. R.    | 7 | Arenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48    | Gresini  |
| 3 López     | a18"    | Speed Up  | 8 | González                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46    | Gresini  |
| Roberts .   | a21"    | Am.R.     | 9 | Alcoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43    | VR46     |

### MOTO 3

## GP DE CATALUNYA MUNDIAL

a 19" Marc VDS 10 Ramirez

| MSI 2 Holgado 104 Tech                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 47 - 2 17 17 - mm 1 2 4 670                                                         |
| M Ajo 3 Veijer 75 Intact GF                                                            |
| act GP 4 Ortolà 70 MS                                                                  |
| BOE 5 Muñoz 49 BOE                                                                     |
| asGas 6 Rueda 44 KTM Ajo                                                               |
| SICS8 7 Kelso 42 BOE                                                                   |
| asGas 8 Yamanaka 40 MS                                                                 |
| SICS8 9 A. Fernández 37 Leopard                                                        |
| opard 10 Piquerus 36 Leopard                                                           |
| asGas 6 Rueda 44<br>SICS8 7 Kelso 42<br>asGas 8 Yamanaka 40<br>SICS8 9 A. Fernández 37 |

el sábado se fue al suelo y no puntuó. El madrileño celebró un podio que le pilló por sorpresa: «Ha sido un fin de semana extraño y complicado, no hemos podido ser competitivos al cien por cien. Consigo buenos puntos, no esperaba hacer podio. Hemos sacado oro de un día como hoy». Irá a Mugello, el próximo fin de semana, con más puntos de diferencia en la clasificación (39) de los que llegó a Montmeló

## Caída de Pedro Acosta

La gran decepción fue para Pedro Acosta, que se fue al suelo cuando perseguía a Martinator en la pugna por la primera plaza. Faltaban 16 vueltas y la curva diez volvió a ser fatídica. «Tuve un problema en la parte delantera de la moto. La caída no ha sido por el neumático de atrás ni por ir pasado de vueltas», explicó el murciano, que pudo ver muchos tiburones de peluche en las gradas de Montmeló. «Ha sido duro, hemos tirado un podio a la basura porque el peor de los escenarios era ser tercero...», reconoció antes de añadir que «los tres puntos saben a gloria». Acosta pudo levantar la moto y continuar, aunque acabó 13°.

Bagnaia sacó toda su rabia tras pasar bajo la bandera a cuadros. Su victoria, en un circuito en el que nunca había subido al cajón, le sirvió para recuperar la segunda plaza en el Mundial. El italiano hizo un monumental corte de mangas al pasar por la curva cinco, la misma en la que se cayó el sábado y en la que ayer adelantó a Martín. «Pensé: 'vaffanculo' (palabra malsonante en italiano), tenía miedo de volver a caerme ahí otra vez», explicó divertido, al tiempo que se refería al campeonato: «Martín, Márquez y yo somos los tres pilotos más competitivos, los mejores en las últimas tres carreras. A mí me falta mejorar en la carrera al esprint...».

## **FÚTBOL/COPA DE CAMPEONES**

## Torres convierte al Atlético en el mejor juvenil de España

El Atlético de Madrid, entrenado por Fernando Torres, conquistó la Copa de Campeones de juveniles al vencer al Real Betis en la final (1-0), el tercer título de su historia. Una despedida de oro para el exinternacional, que también ha sido campeón de Liga y que la próxima temporada dará un nuevo salto en los banquillos para dirigir al filial colchonero. Rayane Belaid marcaba el gol antes del descanso.









Mbappé ondea la bandera al ganar Leclerc // REUTERS



Leclerc y Sainz, con la Familia Real de Mónaco // EP

## Leclerc y Sainz alegran a Ferrari

Triunfo del monegasco en su casa y valioso podio del madrileño, tercero. Alonso, undécimo

## JOSÉ CARLOS CARABIAS

Mónaco corona a uno de sus nativos. una de las pocas personas que no buscan en el Principado las bondades de todo tipo, sino que nació allí, entre el puerto, los ascensores y las tiendas de lujo. Charles Leclerc gana el gran premio de su casa, el mejor del fin de semana en una gran tarde para Ferrari. Carlos Sainz consigue un valioso podio, tercero. Fernando Alonso se clasifica undécimo. Max Verstappen minimiza daños, sexto en una carrera que empezó con un estallido: el tremendo accidente de Checo Pérez.

La salida de Mónaco despedaza al pelotón por un exceso de optimismo. Es demasiado entusiasta Kevin Magnussen, que ha rebasado a dos bólidos pegado a la cuerda y tiene ánimo para intentarlo con el Red Bull de Checo Pérez. Allí donde no hay hueco, donde no cabe un tractor como el Haas en la trazada del coche energético se cuela el nórdico.

La erupción recuerda al pavoroso accidente de Grosjean en Baréin, del que salió entre una bola de fuego. Magnussen ejerce de kamikaze y su golpe por detrás desarma el Red Bull, lo desnuda, queda en pañales, sin tres ruedas, medio coche esparcido por el asfalto, reducido como un guiso a la mitad.

«No me dio espacio. Podía pasar por la derecha y no sé por qué no me dejó sitio», argumenta Magnussen, que obviamente solo ha visto su carrera y no el peligro de su maniobra temeraria. Checo está entero y esa es la mejor noticia, un reguero de trozos de carbono se reparten por la subida al Casino, donde tampoco ha llegado Sainz.

La salida es tremenda. El español trata de adelantar a Piastri, con más cabeza que Magnussen, y sale con un pinchazo del encuentro. Se detiene en la plaza del Casino. Unos metros más allá, los dos compañeros de Alpine reviven viejas rencillas del pasado. Ocon quiere pasar por donde no hay espacio e impacta contra Gasly. Vuela en un salto acrobático y el resultado, el mal menor, es su abandono.

Todo esto en la primera vuelta de 78. La vida en la normalidad de Mónaco, un emblema de la F1 en la que puede no suceder nada como tantas tardes o transformarse en un volcán que suelta lava por todas las laderas de la montaña. Casi 45 minutos después de esta locura colectiva, se reanuda la carrera con los cuatro primeros (Leclerc, Piastri, Sainz y Norris) con neumáticos duros dispuestos a no parar más.

Toda la adrenalina que se concentró en la salida, ese fuego de los audaces por conquistar posiciones se convierte ahora en una carrera táctica, 'catenaccio' puro porque los equipos juegan con la longevidad de los neumáticos, la distancias con sus rivales

| 1  | C. Leclerc    | MON | Ferrari      | 2:23:15.554 |
|----|---------------|-----|--------------|-------------|
| 2  | O. Piastri    | AUS | McLaren      | a 7.2 seg   |
| 3  | C. Sainz      | ESP | Ferrari      | a 7.6 seg   |
| 4  | L. Norris     | GBR | McLaren      | a 8.6 seg   |
| 5  | G. Russell    | GBR | Mercedes     | a 13.3 seg  |
| 6  | M. Verstappen | HOL | Red Bull     | a 13.9 seg  |
| 7_ | L Hamilton    | GBR | Mercedes     | a 14.9 seg  |
| 8  | Y. Tsunoda    | JAP | RB           | a 1 vuelta  |
| 9  | A. Albon      | TAI | Williams     | a 1 vuelta  |
| 10 | P. Gasly      | FRA | Alpine       | a 1 vuelta  |
| 11 | F. Alonso     | ESP | Aston Martin | a 2 vueltas |
| 12 | D. Ricciardo  | AUS | RB           | a 2 vueltas |
| 13 | V. Bottas     | FIN | Stake        | a 2 vueltas |
| 14 | L Stroll      | CAN | Aston Martin | a 2 vueltas |
| 15 | L. Sargeant   | USA | Williams     | a 2 vueltas |
| 16 | G. Zhou       | CHI | Stake        | a 2 vueltas |
| 17 | E. Ocon       | FRA | Alpine       | abandono    |
| 18 | S. Perez      | MEX | Red Bull     | abandono    |
| 19 | N. Hülkenberg | ALE | Haas         | abandono    |
| 20 | K. Magnussen  | DIN | Haas         | abandono    |
|    |               |     |              |             |

## MUNDIAL DE PILOTOS

| 1  | M. Verstappen | HOL | Red Bull     | 169 |
|----|---------------|-----|--------------|-----|
| 2  | C. Leclerc    | MON | Ferrari      | 138 |
| 3  | L. Norris     | GBR | McLaren      | 113 |
| 4  | C. Sainz      | ESP | Ferrari      | 108 |
| 5  | S. Perez      | MEX | Red Bull     | 107 |
| 6  | O. Piastri    | AUS | McLaren      | 71  |
| 7_ | G. Russell    | GBR | Mercedes     | 54  |
| 8  | L Hamilton    | GBR | Mercedes     | 42  |
| 9  | F. Alonso     | ESP | Aston Martin | 33  |
| 10 | Y. Tsunoda    | JAP | RB           | 19  |
| 11 | L Stroll      | CAN | Aston Martin | 11  |
| 12 | O. Bearman    | GBR | Ferrari      | - 6 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Haas         | - 6 |
| 14 | D. Ricciardo  | AUS | RB           | 5   |
| 15 | A. Albon      | TAI | Williams     | 2   |
| 16 | E. Ocon       | FRA | Alpine       | 1   |
| 17 | K. Magnussen  | DIN | Haas         | 1   |
| 18 | P. Gasty      | FRA | Alpine       | 1   |
| 19 | G. Zhou       | CHI | Stake        | 0   |
| 20 | V. Bottas     | FIN | Stake        | 0   |
| 21 | L. Sargeant   | USA | Williams     | 0   |

## MUNDIAL DE MARCAS

|    |              |     | 777 |          |    |
|----|--------------|-----|-----|----------|----|
| L. | Red Bull     | 276 | 6.  | RB       | 24 |
| 2. | Ferrari      | 252 | 7.  | Haas     | 7  |
| 3. | McLaren      | 184 | 8.  | Williams | 2  |
| 4. | Mercedes     | 96  | 9.  | Alpine   | 2  |
| 5. | Aston Martin | 44  | 10  | Stake    | 0  |

para cambiar ruedas o no y la velocidad impostada.

Leclerc conduce deliberadamente lento pese a liderar la prueba. No quiere que se desgasten sus ruedas blancas y duras, sino dar un plácido paseo por el puerto ante la imposibilidad de

## **Carlos Sainz**

Piloto de Ferrari

«Estoy contento por el equipo, se merece una victoria como esta. Lo importante era ganar»

## Fernando Alonso

Piloto de Aston Martin

«Estas carreras han sido cruciales para entender nuestras debilidades. Vendrán bien al equipo»

adelantar. Más de cuarenta vueltas de todos los pilotos en esta tesitura. «¿Puedes ir más lento?», le pregunta el nuevo ingeniero a Leclerc. «¿Para qué?», contesta el líder. «Para evitar que McLaren (Norris) tenga una parada gratis».

La carrera de Alonso es un entrenamiento con público. Vueltas y vueltas al circuito de la ciudad donde vive. Frena al grupo final, donde Ricciardo, Bottas y compañía luchan por no ser últimos.

Carlos Sainz es uno de los cuatro tripulantes del grupo en cabeza. Siempre en pelotón, sin dejar segundos en la distancia, cómodo durante muchas vueltas y estresado con el ataque de Norris en la parte final. Aguanta el español, se hace fuerte en esa guarida y alcanza un podio de gran valor.

Leclerc no quiere más sorpresas o disgustos. Aprieta el Ferrari, se aleja de Piastri y firma una victoria merecida porque suyo fue el fin de semana con un rendimiento estelar. «Me he emocionado al final. He empezado a pensar en mi padre (falleció en 2017), él hizo todo lo posible para que hoy yo estuviera aquí».



## POGACAR GANA SU PRIMER GIRO

Tadej Pogacar muerde el trofeo que acredita al ganador del Giro, el Senza Fine, frente al Coliseo de Roma, donde ayer acabó la carrera con triunfo de Merlier. El esloveno afrontará ahora el desafío del Tour, en busca de un doblete que no se produce desde 1998 con Pantani. // AFP

## Josean Fernández Matxín

Director de Pogacar en el UAE

«Pogacar no piensa en ningún récord, piensa en ganar»

El vizcaíno ensalza la personalidad del ganador del Giro, un campeón que es «una persona normal»

## JOSÉ CARLOS CARABIAS

Josean Fernández Matxín (Basauri, 53 años) ha pasado por todas las esferas del ciclismo. Corredor de nivel medio. preparador de equipos aficionados, director profesional (Saunier, Fuji, Geox...), comentarista, seleccionador de Chile, forjador de talentos en Etixx... Hasta que en 2017 emprende su gran proyecto. UAE, la escuadra de los Emiratos Árabes, presupuesto millonario, cumbre del ciclismo profesional, director del fenómeno Tadej Pogacar. El esloveno acaba de ganar su primer Giro con una autoridad apabullante y, antes de afrontar el reto de un doblete en el Tour. Matxin habla con ABC.

## −¿Cómo es Tadej Pogacar fuera de la bicicleta?

-Normal, una persona que te pide las cosas por favor y que te dice gracias. Es muy fácil de gestionar, aunque ahora es otra historia. A la puerta del hotel tenemos 300 personas esperándolo para firmar autógrafos. No es que le sobrepase, pero si te haces una foto con una persona, las otras 299 se van a quejar. Hace

las cosas extraordinariamente bien en la carretera, pero es normal como ser humano.

## -En el Giro parecía competir contra la historia, no contra los rivales...

-Tadej es de ganar, es ciclismo de competición y nos pagan para conseguir victorias. En Italia les gusta mucho comparar, se parece a éste o al otro. Hace gestas como Coppi... Tadej no sabe cómo corría Coppi. No intenta ser como nadie ni copiar a nadie. Él es Pogacar.

## –¿Conoce a Merckx?

-Sabe quién es Merckx, obviamente, pero no creo que se ponga vídeos de youtube para ver lo que hacía. Es consciente de las comparaciones y demás, pero los ciclistas modernos dedican su tiempo a otras cosas.

## −¿A qué se dedica él?

-Pues analiza los puertos, los recorridos, cómo se realizó la subida del año anterior, dónde se rompió la carrera... No mira cómo ganaba Eddy Merckx, porque lo primero que dice es, 'mira qué ropa, qué bicis'. Es otro ciclismo. ¿Y para qué vas a comparar el ciclismo actual con el ciclismo de hace 40 años, si no tiene nada que ver? Es como si me hablas del fútbol cuando se jugaba en campos de barro. Es la percepción que tienen los ciclistas ahora, imposible com-

## -¿Pogacar es un ciclista tecnológico cien por cien?

-Sí, claro. Todo el mundo es tecnológi-

co hoy día, no solo los ciclistas o Tadej. Todos llevan datos, el power meter, su información. Si te fijas, según acaba la etapa, miran la pantalla para ver cuántos watios, tiempo y kilómetros han hecho, las calorías que han quemado, los kilojulios que han consumido. Todo. Depende de lo que has consumido, es lo que vas a comer. Cada uno tiene su nutrición y según lo que consume, luego come. Todos somos tecnológicos.

## -El porcentaje de éxito de Pogacar cada vez que compite es brutal...

-Eso responde a que es mejor elegir

## CLASIFICACIONES

ETAPA 21 (Roma)

1. T. Merlier (Soudal) 2:51:50

2. J. Milan (Lidl) m.t.

## GENERAL

1. T. Pogacar (UAE) 79:14:03

D. Martínez (Bora) + 9:56 3. G. Thomas (Ineos) + 10:24

4. B. O'Connor (Decathlon) +12:07

5. A. Tiberi (Baréin) + 12:49 39. J. López (Lidl) + 2:13:11

## REGULARIDAD

1. J. Milan (Lidl), 362 puntos

## MONTAÑA

1. T. Pogacar (UAE), 270

## MEJOR JOVEN

1. A. Tiberi (Baréin)

bien las carreras que le convienen que ir a las mismas a entrenar. A las carreras no se puede ir a entrenar. Él y yo lo tenemos claro. El entrenamiento es el entrenamiento y la competición es la competición. Si no vas a competir, no vayas. Prefiero llevarle a correr para disputar las victorias que acudir para coger forma o entrenar.

## –¿Qué legado crees que está dejando Pogacar?

-No creo que esté interesado en dejar ningún legado. Le gusta su profesión, le atrae competir. No piensa si está haciendo historia o no, no piensa en los récords. Piensa en otras cosas: es el líder de la clasificación mundial, el equipo también. Un ciclista de 25 años no piensa en el legado que va a dejar, piensa en ganar hoy. Y si no, mañana. Hemos disputado el Giro pensando también en el Tour, y también algo en el año que viene, pero no en el legado que puede dejar. En el Giro no ha atacado de lejos como en otras carreras porque no lo ha necesitado y porque tenía que ahorrar. Sabemos que está haciendo historia por los resultados que consigue, pero nada más.

## –¿Correr el Giro pensando en el Tour es doble misión, no?

-Antes de empezar el Giro, planteamos determinadas etapas para disputar y otras no, mirando con un ojo el Tour de Francia. Pero una vez que estábamos en el Giro, había que concentrarse cien por cien en el día a día porque el ciclismo es lo suficientemente peligroso como para distraerse con la cabeza en otra parte.

## Vingegaard ha ganado los dos últimos Tours, pero es más carismático Pogacar.

 Ni pensamos si es un ídolo o no. Pensamos en conseguir victorias y en respetar a los rivales, no en otra cosa. Él siempre tuvo la ilusión de hacer el Giro, de ganarlo, y con-

sideramos que era el momento, porque tiene 25 años, porque hay cinco semanas entre el Giro y el Tour y porque hará menos días de competición. No entramos en las valoraciones de si es un ídolo o no, sería un error. Si entras en lo que piensa la gente, habrá de todo. Unos adoran a Tadej, otros a Vingegaard.

## –¿De dónde le viene el carisma?

 Es carismático porque es auténtico. Es una persona con valores. Tiene un talante y una manera de ser agradable, coherente y auténtica, como te digo. El carácter no se entrena. Él es como es.

## -Algunos augurios pronosticaban que Pogacar no duraría demasiados años en la élite porque empezó muy joven a arrasar. Pero ahí sigue...

 Esto depende del grado de motivación y sacrificio que muestres para el entrenamiento. No es una cuestión de edad. Hay ciclistas como Majka, con 34 años, cuyo compromiso y profesionalidad es máximo.

## -Es campeón, ¿es un líder también?

 Quiere ganar, evidentemente, y es un campeón porque así lo acreditan sus resultados. Pero su actuación es la de un líder. Se preocupa por sus compañeros y está siempre encima de ellos para favorecerlos en todo lo que puede.



Una de las coreografías más célebres y cautivadoras de la historia del ballet.

Música de Ludwig Minkus (1826-1917) con adaptación de Maria Babanina Coreografía \_ Patrice Bart Coreografía original \_ Marius Petipa Dirección de orquesta \_ Kevin Rhodes



ENTRADAS DESDE 18 € EN TEATROREAL.ES 900 24 48 48 · TAQUILLA

Para grupos: ventatelefonica@teatroreal.es



El Teatro Real es una institución adherida al programa Bono Cultural Joven





























## **ARCHIVO ABC**

## La Reina que salvó en secreto el prestigio de España tras el desastre de Cuba en 1898

Doña María Cristina trabajó en la sombra para que preservar el respeto del país

ISRAEL VIANA MADRID

Resultó extraño que las conmemoraciones del centenario de la pérdida de las últimas provincias de España en ultramar, en 1998, no prestaran atención a Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena. El papel de la Reina Regente, aunque desconocido, fue importante a la hora de superar la crisis que se generó en el país por el «desastre» de Cuba, pero los organizadores de los actos decidieron poner el foco en otros aspectos.

Ella había asumido el cargo en 1885, cuando Alfonso XII murió de tuberculosis y ella estaba embarazada del futuro Rey Alfonso XIII. Actuó como jefe de Estado hasta que su hijo cumplió los 16 años, en 1902. «Fue una de los mejores monarcas constitucionales de Europa», sentenció Lawrence Howel, prestigioso historiador y profesor de la Universidad de Harvard. En 1999, Carlos Seco, miembro de la Real Academia de la Historia, la describió así: «La prudencia intachable con que asumió sus deberes, dándole a la cosoberanía una interpretación favorable al otro poder soberano, y la austeridad con la que revistió su vida privada, la convirtieron en un modelo para la sociedad y aportó al trono un prestigio que le permitió prevalecer sobre la crisis nacional de fin de siglo».

Maria Cristina no lo tuvo fácil. Primero, porque llegó al país como la segunda esposa de Alfonso XII y este todavía daba muestras de amar a su antigua mujer, María de las Mercedes de Orleans. Segundo, porque al morir el Rey, sintió la más absoluta soledad en el Palacio del Pardo, puesto que era extranjera, viuda y es-



María Cristina y Alfonso XIII

taba embarazada del futuro monarca. Así tuvo que regir a un pueblo que desconocía, en uno de los peores momentos de su historia reciente.

Sin embargo, ella siempre

tuvo claro que su deber era servir a España con el máximo respeto y por el bien de todos. No parecía importarle el poder por el simple hecho de ostentarlo y lo dejó claro cuando se definió a sí misma como «un hilo entre dos reyes» que debe continuar la misma política de su marido, que era liberal.

Ella no lo era, lo que hacía más meritorio su comportamiento. «Con esa premisa se atenía a dos objetivos: la conservación de la Corona y el respeto absoluto a cuanto le exigían las normas constitucionales», explicaba Seco en 'La Aventura de la Historia'. Así, su regencia caminó plácidamente dentro de la alternancia de poder consensuada por Cánovas y Sagasta. Sus enemigos no encontraron otro apodo que el de «Doña Virtudes».

En ese entorno se enfrentó a las guerras de independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, con las que España se asomó al abismo. La Reina mostró sus cualidades al reunirse, en 1898, con Stewart L. Woodford, embajador de EE.UU. y hombre de confianza del nuevo presidente William McKinley.

En ese encuentro reflejó a la perfección su personalidad, si atendemos a las palabras del diplomático americano en su informe: «La Reina dijo que anhelaba la paz para su desgraciado país, que creía que usted también y que le agradecía un esfuerzo en ese sentido». Pero añadió, dando muestras de contundencia: «Aplastaré cualquier conspiración contra España: no le quepa la menor duda».

abc.es/archivo



Desembarco en Alicante del transatlántico Miguel Jover con repatriados de Cuba en 1898

## ESQUELAS ABC SERVICIO PERMANENTE

91 540 03 03 900 11 12 10

(LLAMADA GRATUITA)

**CONSULTE TARIFA Y EDICIÓN** 

e-mail:

esquelasabc@esquelasabc.com www.esquelasabc.com t

NOVENO ANIVERSARIO

SEÑOR

## D. JOSÉ MIGUEL SANTIAGO CASTELO

PERIODISTA Y POETA

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015 **D. E. P.** 

«Cuando sólo nos quede el dolor y el silencio volverá a cada instante puntual la primavera a llenar los riachuelos de jacintos y lágrimas.»

La misa de aniversario se celebrará en la Iglesia de Nuestra señora de Montserrat (PP Benedictinos) calle San Bernardo nº 79, de Madrid, a las doce horas, el miércoles día 29.

(2)

## SORTEOS DE AYER

| Principal   | 20325 | Serie: 011 |
|-------------|-------|------------|
| Secundarios | 15561 | Serie: 003 |
|             | 15712 | Serie: 005 |
|             | 65693 | Serie: 026 |
|             | 67178 | Serie: 014 |

TRIPLEX DE LA ONCE (Dom. 26) S.2: 018 S.1: 037 S.3: 460 S.5: 300 S.4: 745

MI DÍA DE LA ONCE (Dom. 26) Fecha: 17 SEP 1975 Nº suerte: 07

EL GORDO DE LA PRIMITIVA Combinación ganadora (Dom. 26):

10 17 19 26 28 R.: 8 BONOLOTO (Dom. 26)

2 11 34 35 45 48 Complementario: 18 Reintegro: 9

SÚPER ONCE (Dom. 26)

Sorteo 1:

05-10-15-16-20-30-35-37-45-51-58-63-69-72-73-74-75-78-79-81 Sorteo 2:

04-08-14-15-16-17-23-33-34-43-45-48-49-65-66-69-75-76-84-85 Sorteo 3:

04-13-14-16-20-21-23-38-41-44-47-48-50-56-67-68-72-77-82-85 Sorteo 4:

04-14-15-18-19-23-25-34-36-48-49-55-59-61-62-72-74-83-84-85 Sorteo 5:

02-07-08-09-11-12-15-29-41-45-47-52-55-63-64-69-70-73-74-80

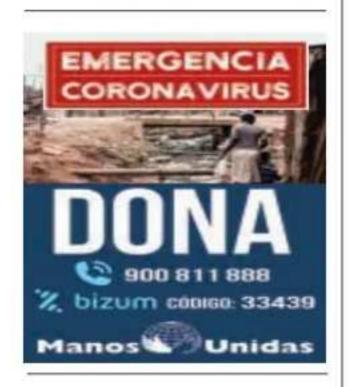

## SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Jueves 23: 92779 LaPaga: 007 Serie: 114 Viernes 24: 92424 Serie: 006 Sábado 25: 98498

TRIPLEX DE LA ONCE

Ju. 23: 342 / 306 / 397 / 060 / 464 Vi. 24: 446 / 425 / 603 / 771 / 626 Sá. 25: 980 / 193 / 449 / 318 / 561

BONOLOTO

Miércoles 22:06-09-10-38-44-48 C:17 R:9 01-02-05-19-37-47 C:35 R:8 lueves 23: Viernes 24: 08-14-37-38-45-46 C:11 R:4

LOTERÍA PRIMITIVA

01-09-11-36-38-45 C:10 R:7 lueves 23: Sábado 25: 01-03-15-16-20-21 C:33 R:9

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 19: 07-09-11-16-36 C:4

EUROMILLONES

E:7-9 Martes 21: 11-13-14-34-48 Viernes 24: 09-12-18-22-50 E: 1-3

LOTERÍA NACIONAL

Sábado 25 de mayo Primer premio: 97751 Segundo premio: 25447 Reintegros: 1,3y7

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 23 de mayo Primer premio: 19673 Segundo premio: 27473 Reintegros: 2,3y9

## Crucigrama blanco Por Óscar

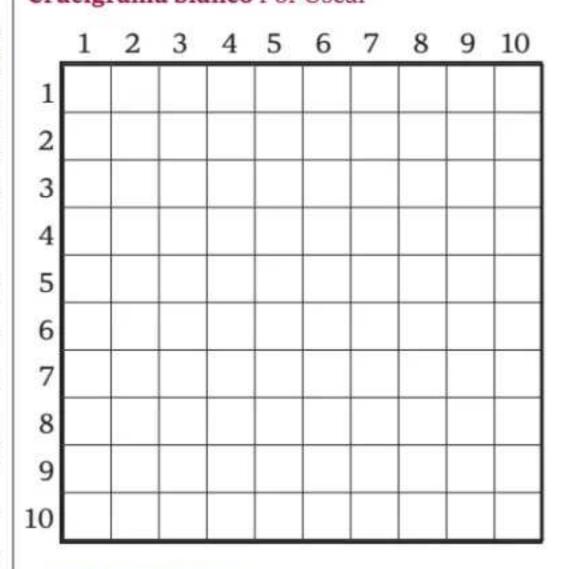

HORIZONTALES.- 1: Cinturón, ordinariamente de cuero, que lleva pendientes los tiros de que cuelga la espada, plural. 2: Corriente de agua continua que va a desembocar en el mar. Abundante en agua. 3: Altares donde se celebran ritos religiosos. Texto que acompaña a un escudo o emblema, plural. 4: Siglas comerciales. Querido. Símbolo del yodo. 5: Sal del ácido cianhídrico, de toxicidad elevada. Negación chulesca. 6: Arma blanca, larga, recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura. Voz de mando. 7: Norte. Tostaremos, abra-

## Contiene 11 cuadros en negro

saremos. 8: Tuestes ligeramente algo de comer. Recelo de un daño. 9: Existían. Al revés, tela fuerte de algodón para velas de navío, plural. 10: Bebida alcohólica obtenida por la fermentación de la caña de azúcar. Que tiene pecas, femenino.

VERTICALES.- 1: Estar o ir más allá de algo. 2: Movéis a ira. Metal precioso. 3: Poema dramático de breve extensión en que celebra a una persona ilustre o un acontecimiento fausto. Acuden con las manos a coger algo. 4: Preposición. Curasen, 5: Símbolo del bario, Varías, cambias. Símbolo del fósforo. 6: Disipar o quitar lo que ofusca la claridad o trasparencia de algo. Conozco. 7: Terreno circular destinado a la lidia de los toros y limitado por la valla o barrera. Al revés, pruebe. 8: Volumen de una obra que consta de varios. Grato, placentero, deleitable. 9: Adjetivo demostrativo, femenino. Estampa, papel o tarjeta con figuras de colores, especialmente la de pequeño tamaño destinada a juegos y colecciones propios de niños, plural. 10: Persona que tiene parecido con otra hasta el punto de poder ser confundida con ella. Única en su especie.

## Jeroglífico



Allí nos veremos

## **Ajedrez**

### Negras juegan y ganan

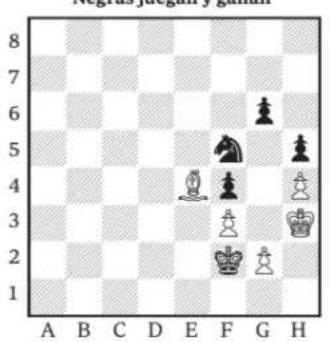

Flesch - Farago (Hungria, 1973)

## Crucigrama Por Cova-3

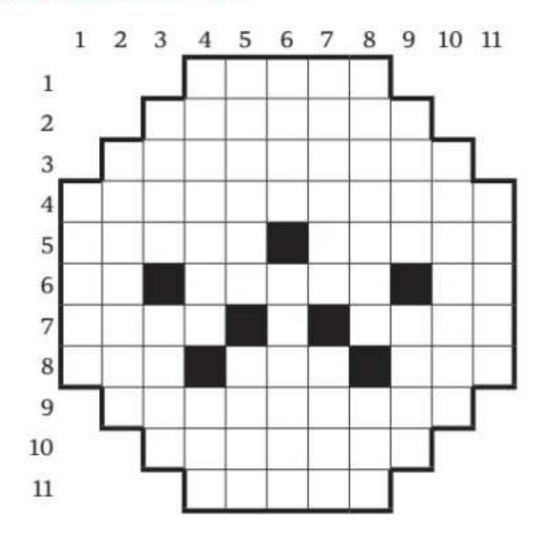

HORIZONTALES: 1: Al revés, urda un plan, conspire, prepare. 2: La que pone huevos para reproducirse lo es. 3: Al revés, ponéis luz. 4: Atribuye cualidades del ser racional a lo que no lo es. 5: Al revés, tenga usted un ataque de risa. Sabio griego. 6: Consonante. Pasad la noche sin dormir. Prefijo que significa dos. 7: Planta leguminosa que rima con jeringa. Al revés, subo el ancla para zarpar. 8: Lechuza grande. Al revés, signo del zodiaco. Es redondo y muchos pendientes tienen esa forma. 9: Al revés, mujer nacida en Ginebra. 10: Concedes. 11: Al revés, escritor de poemas

VERTICALES: 1: Restos de un barco hundido. 2: Número par. 3: Escuchará. Sufijo que significa ángulo. 4: Respuesta poco concreta que sirve para evitar un tema. Sufijo diminutivo femenino. 5: Reste. Al revés, animal que tiene cuernos y si es bravo probablemente acabará sus días en una plaza. 6: Al revés, palmera filipina. Animal parecido al conejo. 7: Rama pequeña. Dejo en herencia. 8: Que tiene trufa. Al revés, alimento que se elabora con harina y se cuece en un horno. 9: Al revés, cierto color. Os dirigís a un lugar. 10: Hielo flotante que muestra en el exterior una parte muy pequeña de su masa. 11: Lugar de residencia para personas sin hogar.

## Sudoku Por Cruz&Grama

| 7   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   |   |   | 7 | 8 |   |   | 4 | 2 |
| 5 7 | 7 |   |   |   |   | 1 |   |   |
|     |   |   |   |   | 3 | 6 |   |   |
| 6   |   |   | 4 |   |   |   | 5 | 3 |
| 3   |   |   |   |   | 7 |   | 8 |   |
|     |   |   | 6 |   | 9 |   |   |   |
|     | 6 | 5 |   |   |   | 2 |   |   |

## Soluciones de hoy



V \ C \ \ D \ \ \ KEWOS ACUDIREMOS Jeroglifico

I-0 [2] क्रिड्र: [6.gxh5 f3 7.h6 Paxl.2 +Paxl...P [6]X@ 4]X8.4] 48.4 @h14.8xh5 @f2#] 83x2.6 [83 6 Eb2.2] L.. dell 2. axf5 Aledrez

(El \* representa cuadro en negro)

alil., Vais. 10: Iceberg, II: Asilo Ramita. Lego. 8: Trufado. naP. 9: 5: Minore, oroT, 6: apiN, Liebre, 7: ta. 3: Oirá. Gono. 4: Evasiva. Ita. VERTICALES: 1: Pecio. 2: Sesen-

9: anirbenic, 10: Otorgas, 11: Bi. 7: Inga. ovel., 8. Oto. oel., Aro. thea. 5: esaiR. Tales. 6: Ce. Velad. Ovipara, 3: sianimull. 4: Person-HORIZONTALES: 1: emart. 2: Crucigrama

Cromos, 10: Sosia, \*, Sola, etaC. 8: Tomo. \*. Ameno. 9: Esa. \*. P. 6: Aclarar. \*. Sé. 7: Ruedo. \*. A. \*. Sanasen. \*. 5: Ba. \*. Mudas, Airais. \*. Oro. 3: Loa. \*. Aparan. 4: VERTICALES: 1: Trascender. 2:

", sanol., 10: Ron. ", Pecosa. remos. 8: Dores. \*. Temo. 9: Eran. Ca. 6: Espada. \*, Ar. \*, 7: N. \*, Asa-4: SA. \*. Amado. \*. I. 5: Cianuro. \*. Rio, \*, Acuoso, 3: Aras, \*, Lemas, HORIZONTALES: 1: Talabartes, 2: Crucigrama blanco

## HORÓSCOPO

Aries (20-III al 19-IV)

Es momento de compartir con los demás los proyectos que desde hace tiempo vienes rumiando. Están lo suficiente maduros como para salir a la luz.

Tauro (20-IV al 20-V)

Tú sabes que mereces un descanso, que te lo has ganado. Y si eso supone un gasto aparentemente excesivo, míralo como si fuese una inversión en tu futuro.

Géminis (21-V al 20-VI) No dudes en enfrentarte a alguien si es parte de tus responsabilidades profesionales. No puedes rehuir siempre la pe-

Cáncer

lea, en ocasiones es inevitable.

Hoy te convendrá la estrategia de la sugerencia. Será mejor sugerir las cosas que decirlas abiertamente, de esta forma, los demás participarán más.

Leo (21-VII al 22-VIII)

Te llegan múltiples señales en el terreno sentimental que no sabes descifrar. Algunas incluso te parecen contradictorias.

Un retraso puede hoy costarte caro. Lo más apropiado es que acudas a tus citas con la antelación, porque los imprevistos te pueden afectar.

Puede que hoy las cosas se tuerzan a media mañana, pero pronto volverán a su cauce. Por la noche busca la oportunidad de conocer a gente nueva.

Escorpio

Tu sentido de la comprensión es excepcional y por eso te cuesta menos que a los demás llegar a conclusiones acertadas. Utilízalo a tu favor.

Sagitario

Debes revisar tu opinión sobre una persona a la que hasta ahora has marginado, porque puede que te hayas formado una imagen falsa de su personalidad.

Capricornio

La mejor manera de liberarte de la angustia que te atenaza es hablar. Ha llegado el momento de compartir tus sentimientos sin limitaciones.

Aunque tu economía no evoluciona al ritmo que tú habías planeado, está mejorando poco a poco. Puede que tus expectativas fueran demasiado optimistas.

Un montón de nubes de dudas se ciernen sobre tu futuro sentimental. Piensa que cambiar no es la peor opción, pero tampoco la única.

## Hoy en España

## Jornada variable

Nieblas matinales en el interior de Galicia y Meseta norte, tendiendo a disiparse a partir del mediodía. Cielo muy nuboso a cubierto en la cornisa cantábrica con precipitaciones débiles que también se darán en el litoral central catalán. Por la tarde, en el Pirineo y zonas de montaña del sureste, nubosidad de evolución con chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes. En el resto, predominio de cielo despejado. Viento del noroeste moderado en el valle del Ebro y del norte fuerte por la noche en el extremo noreste.











Mundo

Temperaturas

| La Coruña | 13.8 | 17.6 | 0   | 17 | Murcia        | 17.0 | 32.5 | 0   | 19  |
|-----------|------|------|-----|----|---------------|------|------|-----|-----|
| Alicante  | 16.2 | 24.5 | 0   | 17 | Oviedo        | 11.8 | 15.3 | 4.6 | 11  |
| Bilbao    | 13.6 | 15.9 | 0.5 | 15 | Palencia      | 9.0  | 24.9 | 0   | 18  |
| Cáceres   | 14.9 | 28.9 | 0   | 21 | Palma         | 18.4 | 24.1 | 0   | 1.3 |
| Córdoba   | 12.7 | 34.8 | 0   | 19 | Pamplona      | 9.6  | 22.9 | 100 | 32  |
| as Palmas | 19.0 | 21.9 | 0   | 31 | San Sebastián | 17.0 | 18.6 | 1.3 | 1.3 |
| .eón      | 10.3 | 21.6 | 0   | 22 | Santander     | 13.6 | 17.1 | 0   | 23  |
| .ogroño   | 10.6 | 25.4 | 0   | 14 | Sevilla       | 15.3 | 33.8 | 0   | 18  |
| Madrid    | 9.3  | 30.3 | 0   | 33 | Valencia      | 14.9 | 25.1 | 0   | 20  |
| Málaga    | 19.0 | 25.5 | 0   | 14 | Zaragoza      | 15.0 | 30.5 | 0   | 19  |

LLuvia

Débil

Moderado Fuerte

|          | remperaci           | mas               | Temperaturas            |                                         |  |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
|          | Andorra<br>8/14°    | Londres<br>11/18* | Buenos Aires<br>4/11"   | Nueva York<br>16/24*<br>Pekin<br>18/28* |  |
|          | Berlin<br>16/25*    | Mosců<br>11/22°   | Caracas<br>20/25*       |                                         |  |
|          | Bruselas<br>11/18*  | Paris<br>11/20*   | Doha<br>31/41°          | Río Janeiro<br>18/19°                   |  |
|          | Estocolmo<br>12/19* | Praga<br>12/21"   | Johannesburgo<br>11/22° | Singapur<br>27/32"                      |  |
|          | Lisboa<br>13/21*    | Roma<br>14/26"    | México<br>19/31°        | Sidney<br>9/20"                         |  |
| =        | ~ =                 | ₩                 |                         |                                         |  |
| Mar lian | a Mar rizada Mar    | ejada Fuerte ma   | rejada Mar gruesa Mu    | y gruesa                                |  |

## Suscribete ya a

Chubascos

Nuboso

Despejado

Variable



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



Europa

Temperaturas







## El infierno que vivió Carla Barber en el asalto con violencia que la dejó inconsciente

ABC ha accedido al sumario del robo que sufrió la miss España 2015 en el portal de su casa. Los supuestos agresores quedaron en libertad provisional y están a la espera de juicio

AARÓN ESPÍ MADRID

Jueves, 17 de septiembre, ocho y cuarto de la noche. Carla Barber abandona la clínica estética que regenta en Madrid para dirigirse a su domicilio. En esta ocasión, decide hacerlo mediante Uber junto a uno de sus compañeros. Tras llegar a su destino, ambos se separan y la médico procede a acceder al portal del edificio en el que reside. A su entrada, se topa con un varón, de entre 175 y 179 centímetros de estatura y camiseta negra, esperando a tomar el ascensor, por lo que determina subir por las escaleras. Y es en ese momento cuando siente que alguien le está sujetando por detrás utilizando la técnica del mataleón -estrangulamiento sanguíneo que se ejecuta en la zona del cuello y que provoca la pérdida de conciencia al afectado-.

Nerviosa, Barber comienza a forcejear y esto hace que el agresor la arrastre hasta la parte inferior de las escaleras. Concretamente hasta el rellano, donde se percata de la presencia de otro hombre vestido con camiseta beige. Tras esto, la 'influencer' pierde el conocimiento y estos aprove-

Le sustrajeron un reloj Rolex, un bolso de Louis Vuitton, una pulsera de oro y cerca de 6.000 euros

chan para quitarle todos sus enseres. Al recuperar la conciencia, con un dolor fuerte de cabeza, echa en falta un reloi marca Rolex, una pulsera de oro, un bolso de la firma Louis Vuitton, 1.000 euros que había en su interior, un sobre con cerca de 4.900 euros en efectivo pertenecientes a la recaudación de la clínica de la que es propietaria, dos juegos de llaves, uno de la clínica y otro de su casa, una cartera de la marca Louis Vuitton, productos de maquillaje, una bolsa de Prada así como tres botellas de vino y una de champán, entre

## Persecución

otros objetos.

Rápidamente, procede a salir del portal para seguir los pasos de los varones y un hombre que merodea la zona le señala la calle por la que han escapado. Es ahí cuando se da cuenta de dónde están, uno de ellos portando su bolso, y empieza a correr para recuperar sus pertenencias. Carla Barber consigue llegar hasta ellos e intenta, malogradamente, abrir una de las puertas del vehí-

culo al que han su-

bido y con el que están intentando huir. Un taxi que se encuentra en la zona insta a la médico a montar en su coche para iniciar una persecución que termina poco después al perderles la vista. Ya no sabe donde se encuentran y el conductor la traslada hasta su domicilio, donde poco después acuden agentes policiales. Con ellos delante, decide llamar a un exnovio, puesto que sospecha que pueda estar detrás de lo acaecido. Este se presenta a los 15 minutos y le recrimina que crea que está implicado. Finalmente, se va y las sospechas terminan

ahí.

Esta es la versión de los hechos de Carla Barber, un día después, en su comparecencia. En ella, también explica que normalmente Diego Matamoros, su entonces novio, es el que suele llevarla desde la clínica en la que trabaja hasta el portal de su casa y que se espera a que acceda para cerciorarse de que todo está bien. Sobre

todo está bien. Sobre todo después de que, un mes antes de los hechos, vieran a un sujeto, utilizando un dispositivo móvil y en actitud de espera, en el portal. Sin embargo, que no ocurriera nada hizo que no le dieran especial importancia a ese hecho. Comienzan, en ese

Carla Barber

## CÁMARAS DE VIGILANCIA

Dos fotogramas de los presuntos agresores dirigiéndose al lugar de los hechos // ABC

momento, las investigaciones policiales para dilucidar quién está detrás de ese asalto con violencia. Señalar que la médico consiguió memorizar la matrícula del vehículo en el que escaparon y esto sirvió de ayuda, junto a las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona, para estar más cerca de los sospechosos. También para encontrar otros casos similares comunicados a las autoridades policiales.

Tras tres meses de investigación se procedió a localizar y detener a los sospechosos del asalto a Carla Barber y otros robos que, según las autoridades, podrían ser perpetrados por las mismas personas. Sin embargo, estos quedaron en libertad provisional -están a la espera de juicio- después de que no pudieran ser identificados en el reconocimiento fotográfico. Su defensa consiguió elaborar una composición fotográfica en la que todos eran muy similares entre sí y esto dificultó su identificación. ABC se ha puesto en contacto con el Despacho Paredes & Asociados Abogados para saber qué es lo que puede ocurrir, con mayor probabilidad, cuando se celebre el juicio. Así mismo, el letrado Alfredo Arrien Paredes, experto en este tipo de casos, opina que, dado que no fueron reconocidos, hay una alta posibilidad de que «queden absueltos».

## Gran colaboración

Carla Barber consiguió saber dónde se hallaban los agresores gracias a un hombre que paseaba por la zona junto a su esposa. Así, el varón, en su declaración, aseguró que, conocedor de la identidad de la denunciante por su alta popularidad, contactó con otra 'influencer', amiga de la médico, para narrarle lo acaecido y mandarle la fotografía que habían tomado de la matrícula. Tras recibir la noticia, la creadora de contenido escribió un mensaje a una trabajadora de Clínicas Dr. Carla Barber para contar lo que había pasado. «Me ha llamado una amigo porque recordaba que Carla y yo éramos amigas. No sé si le han robado el móvil también, pero dime si habláis con ella para pasaros el coche y la matrícula porque él ha cogido todo», deslizaba parte del mensaje. Lo que permitió corroborar que era la misma que memorizó la joven.

62 TELEVISIÓN LUNES, 27 DE MAYO DE 2024 ABC

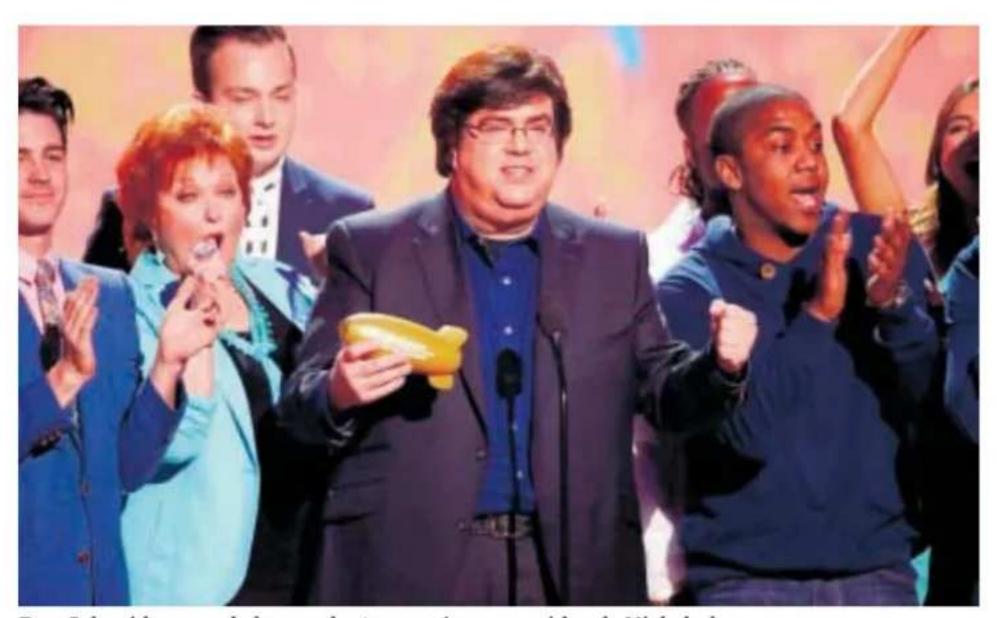

Dan Schneider, uno de los productores más reconocidos de Nickelodeon // MAX

## La pesadilla de los 'niños Nickelodeon': piel que iba desde el genital has-ta el trasero y nos pidió que abusos, empleados pedófilos y porno

▶ 'Silencio en plató' narra cómo el canal lanzó a artistas como Ariana Grande mientras destrozó la vida de otros chicos

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Nickelodeon es el Hollywood de los niños. Muchos de los que han entrado allí han salido siendo estrellas: Ariana Grande. Amanda Bynes, Drake Bell... Detrás de esas luces de neón no todo ha sido bonito. Ha habido abusos sexuales, acoso, traumas infantiles y chicos que han terminado en el psiquiátrico. 'Silencio en plató', la docuserie de Max, cuenta a través de testimonios el calvario piramidal que generó el productor Dan Schneider y que tardaron más de 15 años en reconocer.

En los años 90, los dueños de Nickelodeon quisieron hacer de la productora algo grande. Para ello buscaron a alguien que diera un cambio de aires y le encontraron: Dan Schneider. Era la gallina de los huevos de oro. 'Zoey 101', 'I-carly', 'Drake y Josh', 'Victorious'... En poco tiempo dio una nueva vida a la cadena. Este productor irrumpió trayendo nuevos formatos que lanzaron al estrellato a muchos niños. Aquí los padres no aparecen. El niño era la estrella.

Dan puso los ojos en una niña de ojos verdes, con cara angelical y un humor que ha-

cía reir a niños y adultos, Amanda Bynes, y creó para ella su propio programa: El show de Amanda'. Su futuro parecía estar ya escrito gracias a Dan. Aunque a los ojos de la niña todo parecía normal, los trabajadores reconocen que algunas de las escenas eran algo controvertidas. El productor se metió en un jacuzzi con Amanda para una escena. «Varios niños recibían el disparo de un líquido blanquecino viscoso. Había claras referencias pornográficas», reconoce uno de los trabajadores en el documental.

## Pederastas y acoso

Y mientras Dan producía la euforia entre los niños, causaba el terror entre los adultos. El éxito de su trabajo crecía por momentos, como también lo hacían sus malas formas. «Dan decidió contratarme como guionista, pero debía compartir mi salario con otra mujer», contó Jenny Kilgen, una de las guionistas más importantes de la productora. Ella y Christy Stratton tuvieron que soportar a un productor chantajista. «Nos decía que si le dábamos un masaje metía una de nuestras escenas». El productor les propuso el nombre de una niña para una escena: Penelope Taynt. «Nos dijo que ese apellido era el nombre que recibía la guardáramos el secreto». Dan veía pornografía en público y en una ocasión pidió a Stratton que se inclinara y contara lo que decía mientras que él hacía como si la sodomizaba.

Dan tenía poder sobre niños y adultos. También, para seleccionar al personal. Jason Handy entra en la empresa para acompañar a los niños que participan en los programas de Dan. «Era el hombre perfecto, no con los niños, sino con los padres. Hacía que te sintieras segura», reconoce la madre de Brandy, una de las niñas de Nickelodeon. Era joven, simpático y guapo. Para tranquilidad de padres y niños, ofreció su correo para cualquier duda que pudieran tener. Y Brandy, de nueve años, hablaba con él a menudo. «Iba todo bien hasta que un

día le pidió pasear por el centro comercial. Yo le dije que no. Días más tardes mi hija subió corriendo a su habitación muy enfadada. Cuando me enseñó lo que le había enviado, grité. Jason le había mandado una foto masturbándose. «Esto es lo que hago cuando pienso en ti», ponía. Brandy abandonó el programa al día siguiente. Meses más tardes, la Policía se presentó en su casa preguntando por Jason. «Mi hija se salvó, pero otras no y abusó en varias ocasiones», relata la madre. Encontraron 238 fotos sexuales infantiles y muchas bolsas. Una de ellas tenía el nombre de Brandy. «Había un diario donde reconocía que era un pedófilo y ropa interior de las niñas». Sería un alivio contar que esto fue el punto de inflexión para Nickelodeon, pero lo cierto es que era solo el principio.

## EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA \*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

## 'Blackwood'

EE.UU.-España. 2018. Terror. 96 min. Dir.: Rodrigo Cortés. Con Uma Thurman, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman, Victoria Moroles, Noah Silver, Taylor Russell, Rosie Day.

## 22.30 La Sexta\*\*

El gallego Rodrigo Cortés recibe el encargo de dirigir esta coproducción hispano-estadounidense del subgénero internado maldito basada en la novela 'Down a Dark Hall' (1974), de Lois Duncan, la misma de 'Sé lo que hicisteis el úl-

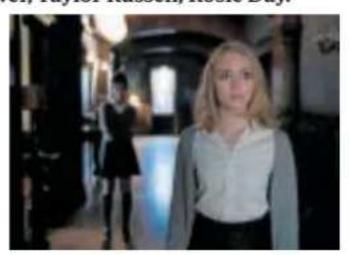

timo verano'. Cinco chicas conflictivas ingresan a un siniestro establecimiento educativo dirigido por Uma Thurman con cara rara, donde descubren talentos ocultos gracias a una misteriosa influencia. Es evidente que Cortés quiere evitar el típico terror adolescente a través de su elegante estilo visual y narrativo con pesadillesco clima gótico, pero el filme nunca entra en ebullición, desperdiciando sus potenciales fortalezas e incurriendo en una conclusión insatisfactoria.

## 'Garringo' 12.15 La 2 \*\*

España-Italia, 1969, Oeste, 85 min. Dir.: Rafael Romero Marchent. Con Anthony Steffen, Peter Lee Lawrence.

Otro euro wéstern de los hermanos Romero Marchent, una mezcla de espagueti y thriller de asesino en serie: un tipo liquida soldados porque cuando niño vio a su padre morir a manos del ejército, por lo que un oficial es enviado a arrestarle. Pese a su guion con aspiraciones psicológicas, la mezcla no alcanza a cuajar.

## 'Conan el bárbaro' 22.00 La 2 \*\*

EE.UU.-México-España. 1981. Aventuras-Fantástica, 125 min. Dir.: John Milius. Con Arnold Schwarzenegger.

Hollywood buscaba un actor que diera vida al héroe literario de R.E. Howard y lo encontró en el mister Universo Schwarzenegger.

El guion de John Milius y Oliver Stone, y los escenarios de Almería logran un creíble clima de aventura de espada y brujería para adultos, mientras que Arnie y la bailarina Sandalh Bergman hablan más con su físico.

## 'Así en la Tierra como en el Infierno'

## 00.45 La Sexta \*\*

EE.UU.-Francia. 2014. Terror. 93 min. Dir.: John Erick Dowdle. Con Perdita Weeks. Ben Feldman, Edwin Hodge. Director del remake americano de '[Rec]' ('Quarantine'), John Erick Dowdle se sumerge en las catacumbas de París con un grupo de jóvenes exploradores que buscan algo que en realidad está dentro de cada uno. Se trata de una oportunista mezcla de 'La bruja de Blair' y 'The Descent', con resultados convincentes en cuanto a claustrofobia, pero poco más.

## PARRILLA DEPORTIVA

10.30 Tenis. Roland Garros. En directo. Primera ronda. **Eurosport 2** 

10.45 Fútbol. Lista de convocados para la Eurocopa 2024. En directo. Teledeporte

14.00 Tenis, Roland Garros. En directo, Primera ronda, Eurosport 1

19.25 Fútbol. Campeonato de Europa Sub-17: Inglaterra-España. En directo. Primera ronda. Teledeporte 19.55 Fútbol. Saudi Pro League: Al Nassr FC-Al Ittihad FC. En directo. Be Mad

21.25 Fútbol sala. Liga Nacional: Palma Futsal-Jaén. En directo. Teledeporte

23.30 Tenis, Roland Garros Courtside. En directo. **Eurosport 1** 

2.00 Baloncesto. NBA: Indiana Pacers-Boston Celtics. En directo. Cuarto partido de Finales de Conferencia. M+ Deportes

### LA1

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Presentado por Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial 14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mònica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial 16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa

18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodriguez.

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo. 21.55 La suerte en tus manos

22.05 4 estrellas, «Historias enterradas».

22.55 MasterChef

1.55 Comerse el mundo. (Rep.) «Bucarest». Presentado por Javier Peña.

2.55 La noche en 24 horas. Presentado por Xabier Fortes.

5.25 Noticias 24 horas 6.00 Telediario matinal.

## LA 2

8.00 Espacios electorales 8.05 La 2 express 8.10 Sin equipaje 8.55 El escarabajo verde. (Rep.) «Al borde del abismo (II)».

9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del saber 10.55 Documenta2. «Dioses de Egipto».

11.40 Culturas 2. Invitados: Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, directores de cine.

12.15 Mañanas de cine. «Garringo». España. 1969.

13.45 La 2 express 14.10 Sin equipaje

14.55 Jamie Oliver: juntos de nuevo. «De nuevo fiesta de tacos».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

19.00 El Paraíso de las Señoras

20.15 ¡Cómo nos reimos! Xpress. «Dando la nota». 20.35 Diario de un nómada

21.30 Cifras y letras 22.00 Días de cine clásico. «Conan, el bárbaro». EE.UU. 1982. Dir: John Milius.

0.05 Salvador Dalí. «Divino Dalí».

1.10 Metrópolis. «Bienal Venecia (I)».

1.45 Conciertos de Radio 3.

## ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocio Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

18.00 Y ahora Sonsoles, Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes, Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitados: Javier Rey y Almudena Amor, actores. Presentado por Pablo Motos.

22.45 Hermanos 2.30 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

## CUATRO

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami! 7.45 Planeta Calleja. 9.25 Alerta Cobra.

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Pre-

14.55 ElDesmarque Cuatro.

sentado por Risto Mejide. 18.30 Tiempo al tiempo.

Presentado por Mario Picazo v Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) Pre-

do por Carlos Sobera.

sentado por Carlos Sobera. 21.45 First Dates. Presenta-

22.50 Martínez y hermanos. «Clara Lago, Máximo Huerta y Vaguero». Presentado por Dani Martínez.

0.30 Martínez y hermanos. (Rep.) «Camela, Macarena García y Goyo Jiménez». Presentado por Dani Martínez. 2.00 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricar-

do Reyes.

## TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco. 8.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. 15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida.

17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo

21.50 Supervivientes:

Última hora. Presentado por Laura Madrueño. Resumen de lo que ha pasado en el concurso en las últimas horas.

22.50 Factor X. «Primera semifinal». Presentado por Ion Aramendi. Con la colaboración de Willy Bárcenas, Vanesa Martin, Lali y Abraham Mateo. Concurso cuyo objetivo es encontrar un solista o grupo musical con una marcada personalidad, ese factor X que emociona al público y convierte en una verdadera estrella al artista que actúa sobre el escenario.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show. Programa de entretenimiento dedicado al juego.

2.20 Supervivientes. Resumen diario.

## TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa. Palabra de vida.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día.

14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Sesión doble. «F/X2: flusiones mortales». EE.UU. 1991. Dir: Richard Franklin. Int: Rachel Ticotin, Kevin J. O'Connor.

16.50 Sesión doble. «Frank & Jesse». EE.UU. 1995. Dir: Robert Boris. Int: Rob Lowe, Bill Paxton.

18.45 Western. «Justicieros del infierno». EE.UU. 1961. Dir: Herbert Coleman. Int: Audie Murphy, John Saxon.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez.

0.30 El Partidazo de Cope. Presentado por Juanma Castaño.

2.30 Teletienda

silla.

## HOY NO SE PIERDA...

## 'Cifras y letras'

La 2 | 21.30 |

Aitor Albizua presenta esta exitosa versión renovada del clásico concurso sobre números y palabras.



## 'Martinez y hermanos'

Cuatro | 22.50 |

Dani Martínez reúne a tres rostros populares para una entrevista informal.



LO MÁS VISTO del sábado 25 de mayo

21,3% de cuota

Noticias 1. Antena 3, 15.00. 1.892.000 espectadores



## LA SEXTA

6.30 Remescar, cosmética al

instante 7.00 Previo Aruser@s.

9.00 Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias

1º edición. 15.10 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo. Con la colaboración de Miki Nadal, Cristina Pedroche, Quique Peinado, Valeria Ros, Santi Alverú, Berta Collado y Maya

Pixelskaya. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias

2ª edición. 21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.

22.30 El taquillazo. «Blackwood». EE.UU., España. 2018. Dir: Rodrigo Cortés. Int: Uma Thurman, AnnaSophia Robb.

0.45 Cine. «Así en la Tierra como en el Infierno». EE.UU. 2014. Dir: John Erick Dowdle. Int: Perdita Weeks, Ben Feldman.

2.20 Pokerstars

## TELEDEPORTE

9.15 OK Liga Iberdrola. «CP Vila-Sana Coop d'Ivars-Generali HC Palau de Plegamans». Semifinal: primer partido.

10.45 Rueda de prensa de Luis de la Fuente. En directo.

12.15 Liga Mapfre de tenis en silla de ruedas. «Barcelona Open». Final femenina. 14.15 BWF World Tour.

«Super 500 Open Malasia». Final. 15.15 Liga Mapfre de tenis en silla de ruedas. «Barcelona Open». Final masculina.

17.00 Resúmenes LaLiga EA Sports. 17.50 Rueda de prensa de

Luis de la Fuente. 19.25 Campeonato de Europa Sub-17. «Inglaterra-España». Primera ronda. Desde Lárnaca, Chipre. En directo.

21.25 Liga Nacional de Fútbol Sala. «Mallorca Palma Futsal-Jaén Paraiso Interior». Cuartos de final: segundo partido. Desde Palma de Mallorca.

23.15 Rueda de prensa de Luis de la Fuente.

0.45 Campeonato de Europa Sub-17. «Inglaterra-España».

MOVISTAR PLUS+ 7.25 Mediterráneo: un mar en peligro. Incluye «La odisea del nacimiento» y «El

sacrificio de la crianza». 9.09 DeportePlus+. «Entrevista en exclusiva a Luis de la Fuente».

10.14 DeportePlus+ 11.29 Sir Alex Ferguson, un sueño hecho realidad 13.19 Festival de Cannes. «El

día después». 14.19 Matthew Perry: últimas confesiones 15.03 Historia de las sit-

coms. «Sólo amigos». 15.47 Cine. «El cuarto pasajero». España. 2021. Dir: Álex de la Iglesia. Int: Alberto San Juan, Blanca Suárez.

17.21 El Barrio: un reino sin corona

18.36 Vida y muertes de

Christopher Lee 20.16 Ilustres ignorantes. 21.00 El día después. 22.00 Núñez. «El dinero no

da la felicidad». 23.10 El consultorio de Berto. «Teorías marítimas y electrodomésticos opacos».

23.40 La Resistencia 1.05 La revolución del sueño 2.00 El alpinista

## CANAL SUR

7.30 Buenos días. Presentado por Mari Paz Oliver.

8.00 Despierta Andalucía. Presentado por Silvia Sanz, Miguel Angel Sánchez y Mari Paz Oliver.

9.55 Hoy en día. Presentado por Toñi Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de

análisis. Presentado por Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1.

Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. 18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana. 19.45 Cómetelo. «Pollo a la riojana con patatas». Presentado por Enrique Sánchez.

20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Angel

Sánchez. 21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo

Sarria.

22.40 Cine. «El verano que vivimos». España. 2020. Dir: Carlos Sedes. Int: Javier Rey, Blanca Suárez. Unas miste-

## 'Atrápame si puedes' estrena semana con 25.600 euros de bote Canal Sur | 21.45 h. |

Lola y Ángel regresan un lunes más a sus atriles. Los veteranos Lidia y Mario consiguieron permanecer en el concurso y se reencontrarán también con sus atriles. Todos luchan por la permanencia en el programa y por conseguir un bote que sigue ascendiendo. Lola Sánchez, Ángel Mata, Lidia Pedregal, Mario Gurrero y Antonio José Álvarez son los concursantes que arrancarán la semana. El lunes tendremos que despedir a uno de ellos, pero en su lugar daremos la bienvenida a un nuevo participante.

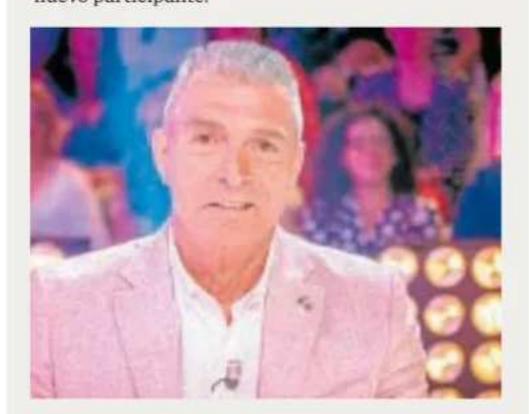

Editado por Diario ABC, S.L.U., San Álvaro, 8, 1°3, 14003 Cordoba.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.596 D.L.I: SE 38-2023 Apartado de Correos 43, Madrid. **Teléfono de atención** 91 111 99 00. **Centralita ABC** 91 339 90 00.





Accede gratis a ABC Premium \*

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

## Verbolario



Autoinmune, adj. Envidioso de sí mismo.

TERRA IGNOTA ALEXANDER VON HUMBOLDT

## Padre de la ecología

Su viaje de cinco años por el continente americano cambió la concepción de la Naturaleza

## PEDRO GARCÍA CUARTANGO



a historiadora alemana Andrea Wulf dijo de él que fue el inventor del concepto de Naturaleza. No en vano tuvo el mérito de describir la relación entre la geografía, la flora y la fauna de un territorio, subrayando la influencia del ser humano en el medio ambiente. Fue también el primero en escribir sobre el cambio climático. Por todo ello, es considerado hoy el padre de la observación científica de los sistemas naturales y, por añadidura, un pionero de la ecología. Se llamaba Alexander von Humboldt y había nacido en Berlín en 1769.

Geógrafo, astrónomo, naturalista y explorador, Von Humboldt viajó por el continente americano, desde Cuba a los Andes, durante cinco años. Partió de La Coruña en junio de 1799 con rumbo a Venezuela y recorrió el continente americano hasta agosto de 1804, fecha en la que decidió regresar a París. Su periplo fue tan fructífero como el de Darwin 40 años después, dejando testimonio de sus investigaciones en una vasta obra bibliográfica en campos como la climatología, la oceanografía, la botánica y la zoología.

Von Humboldt fue miembro de todas las grandes academias de la época, un humanista reconocido por sus vastos conocimientos, un inventor de términos científicos y un visionario que ha dado nombre a especies animales, bahías, islas, cordilleras y parques naturales. Hasta un cráter lunar lleva su apellido.

Alexander vino al mundo en Berlín en el seno de una familia aristocrática prusiana de considerable fortuna. La educación despertó en él su pasión por la ciencia y los viajes. Estudió leyes, pero, tras la muerte de su progenitor, abandonó su carrera como funcionario de Minas antes de embarcase en el viaje que cambiaría su vida. Admirador de la Ilustración, quería enrolarse en la expedición de Napoleón a Egipto, pero, como no fue posible, emprendió a pie un recorrido desde Marsella a Alicante y luego se dirigió a Madrid. Aprovechó el tiempo para elaborar un mapa de la altitud de la Península.

En marzo de 1799, acompañado de un amigo, obtuvo el favor de Mariano Luis de Urquijo, secretario de Estado de Carlos IV, que les concedió un salvoconducto para explorar los territorios hispánicos al otro lado del Atlán-

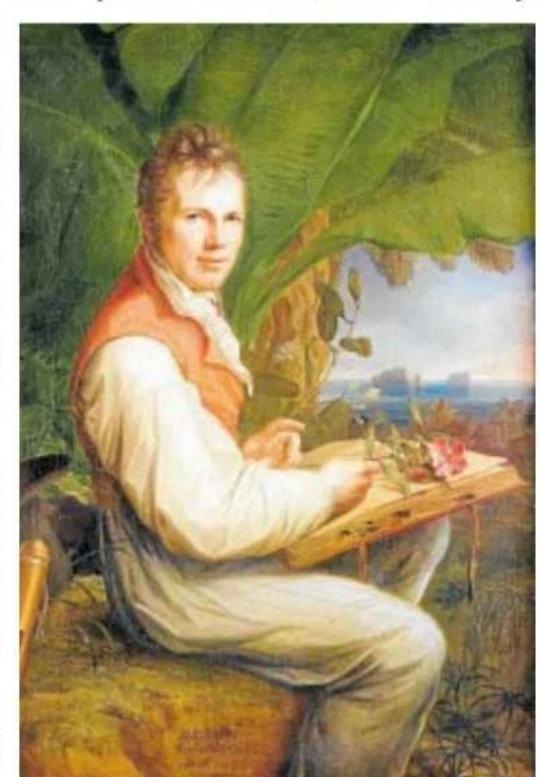

tico. Humboldt se pagó el viaje de su bolsillo, llevando numerosos instrumentos de medición en su equipaje.

Al llegar a Venezuela, descubrieron el paisaje de la selva tropical: «Corríamos de un lado para otro como posesos. Cogíamos algún ejemplar desconocido, pero lo soltábamos al ver otro más raro». Humboldt decidió navegar por el Orinoco hasta alcanzar uno de los afluentes del Amazonas, aprovechando el itinerario para estudiar las costumbres indígenas.

Humboldt se dirigió desde Cartagena de Indias a Cuba, en la que profundizó en el legado español y su lugar como cruce de culturas. Un año después de llegar a las costas americanas, viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Ascendió las laderas del Chimborazo, considerado entonces el monte más alto del mundo, aunque le faltó muy poco para llegar a la cima.

Para terminar el periplo, Humboldt llegó a México a comienzos de 1803, dejando atrás penalidades y unas fiebres que pusieron en peligro su vida. En ese país, estudió la temperatura y las corrientes marítimas. Finalmente, viajó a Washington, donde fue recibido por el presidente Jefferson, que era aficionado a las ciencias naturales. Desde Estados Unidos regresó a Europa tras haber recorrido más de 10.000 kilómetros, la mayoría a pie.

En París, vivió durante más de dos décadas y escribió los 33 volúmenes

> que llevan por título 'Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente', que acrecentó su fama. Volvió a Berlín en 1827, donde fue nombrado chambelán por Federico Guillermo III de Prusia. A pesar de su edad, siguió encabezando expediciones científicas a los Urales por encargo del zar Nicolas I, a Siberia y al mar Caspio.

> Durante los últimos años de su vida, centró sus energías en la redacción de 'Cosmos', un ensayo monumental sobre la estructura del Universo. La muerte le sobrevino en 1859 a los 89 años. Está enterrado en el cementerio de Tegel en una sencilla tumba de piedra en la que sólo consta su nombre y las fechas de su muerte y de su nacimiento.



## LAPISABIÉN

JESÚS NIETO JURADO

## Tangos y tanguillos

Sopla la sudestada del mar al Río. Al Río de la Plata...

Ferraz, miraba encenderse la noche de mayo. Me
acordé, entonces, del viejo bandoneón. Me acordé de Buenos Aires,
de Milei, de lo volátil, flaco, que es
todo, che. Recordé, ahora que Puente es un freno a los trenes y las vías,
y el 'liberal' argentino de las patillas se las pone a Sánchez como se
las ponían a Fernando VII, de aquella chaqueta de Adriana Lastra;
aquella chaqueta que por tener tenía entidad jurídica propia.

Escucho la copla plañidera del sanchismo, su habilidad diplomática para enfadar al orbe, y son tangos los que me vienen a la cabeza. De Piazzolla, Gardel, de 'Polaco' Goyeneche, de Pichuco; todo problemático y febril. Entonces pienso en qué momento se jodió el Perú, la hermandad con Argentina. En cuándo entramos en el Grupo de Puebla, ese G-7 de la chompa gracias al impagable Zapatero. Noble potrillo de oscuras causas.

Tango y copla, grabaciones de pizarra antigua como antiguos son los que ya no pueden frenar esta larga marcha a la disolución, externa e interna, de España. Isidoro y Guerra ya son antisistema y carne de entretenimiento televisivo. Y Lambán, Page, esa cuota de disidencia que siempre marca paquete del líder por contraste en la sierra de la Culebra o en donde le pille al 'armado' líder. Dadle un Milei o un Felipe González, y Sánchez se comerá el mundo con carita de Dolorosa mientras la calle le dice 'nasti' en domingos alternos. Cogerá el tiempo electoral a su antojo, silenciará a un cronista por intermediadores de confianza, una cabra se despeñará por un torreón de Celtiberia, y aquí las inversiones palestinas son las que nos salvarán las cuentas. Europa nos mira, se ríe por no llorar. Y llorando estamos.

Hay que ponerle una banda sonora a este tiempo, a estas previas a las europeas. Ni el rock facilón de Milei, ni el aporreo de Puente. Quizás algo de Cafrune, 'Zamba de mi esperanza'. La guitarra del mesón no suena. No hay cuerdas ni parné. Sopla la sudestada del mar al Río: al Río de la Plata. No es el dicho de Yolanda Díaz, no. Pero tiene más razón que un santo.

